BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.161, PRECIO: \$1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

Miércoles 24 de abril de 2024

## Enorme marcha en defensa de la universidad pública

Para la Policía porteña, hubo más de 150 mil personas. La oposición buscó sacar rédito de la protesta.

Fue la movilización más grande contra la gestión de Milei. Estudiantes, docentes y grupos de izquierda, del kirchnerismo y sindicales marcharon hacia el Congreso para concluir con un acto en Plaza de Mayo. Allí hablaron, entre otros, gremialistas, dirigentes de la UBA, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel. Hubo representantes de partidos de la oposición, la CGT, las dos CTA y piqueteros. El protocolo antipiquetes quedó reducido a la custodia de la Casa Rosada y del Congreso. P.3

### Para Milei, fue una protesta política

El Presidente la siguió desde Olivos. Minimizó el impacto y dejó trascender que no habrá ningún cambio. P.6

#### **ENFOCO**

EDUARDO VAN DER KOOY

El primer timbre para el Gobierno



### Prepagas: OSDE anunció que la cuota de mayo será 22% más baja

Es la empresa que cuenta con más afiliados. Pero la mayoría de los que están adheridos -los que aportan a través de obras sociales- todavía recibirán las boletas con el 19% de aumento, ya que corresponde a la facturación de marzo. Las otras empresas aún no dieron precisiones sobre sus precios, tras la decisión del Gobierno de ordenar retrotraer sus aumentos. P.28

### Nueva señal de la Corte: rechazó otro amparo contra el DNU

Es el que había presentado el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Antes, ya había rechazado los amparos impulsados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo. Así, la Corte le da tiempo al gobierno de Milei para que intente en Diputados -tras el rechazo del Senado- la aprobación del mega DNU que modifica partes de unas 80 leyes. P.10

### Ordenan seguir investigando al general Milani por corrupción

La Corte desestimó un planteo de la defensa del ex jefe del Ejército, quien está acusado por enriquecimiento ilícito, cuando no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta en 2010. Un Tribunal absolvió a Milani a fines de 2022, pero luego la Cámara Federal consideró que aquella fue una "medida arbitraria" y que la investigación debía continuar. P.11

### Apuestan a una baja de la inflación con la vuelta de los créditos UVA

El Banco Hipotecario los relanza en mayo: serán por un máximo de \$ 250 millones y la cuota se ajustará a la par del IPC. Estos créditos fueron muy demandados hasta la crisis financiera que estalló en 2018. Pese a la fuerte suba de las cuotas, la morosidad es mínima. En el Hipotecario ven ahora un escenario con inflación en baja y recuperación del poder adquisitivo. P.19

Sumario CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Milei y el error de elegir el enemigo equivocado



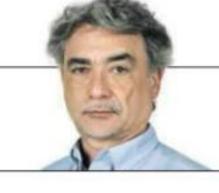

Pablo Vaca pvaca@clarin.com



n el convencimiento de que siempre viene bien tener un enemigo-credo oriundo del populismo- al Gobierno le pasó lo que alguna vez iba a pasar: se metió con el contrincante equivocado. Sucede que en la Argentina la educación nunca es tema en las campañas electorales, nunca se la debate a fondo. Pero, diría Maradona, no se mancha.

Lo aprendió por las malas hace casi un cuarto de siglo Ricardo López Murphy, cuando anunció como flamante ministro de Economía de Fernando de la Rúa un ajuste de 1962 millones de pesos/dólares. Además de declarar la emergencia jubilatoria, recortar envíos a las provincias, aumentar el IVA en los espectáculos y despedir 40.000 empleados públicos, proponía reducir el presupuesto en Educación y eliminar transferencias a la UBA. Era un 5% de achique en el área educativa.

Las protestas estudiantiles se llevaron puesto al Bulldog. Duró 17 días en el cargo.

Una mala política educativa también fue decisiva para la pésima imagen pública con que dejó su presidencia Alberto Fernández: el empecinamiento en mantener cerradas las escuelas por la pandemia fue el punto de partida de un descrédito popular que luego, de tras otros cuantos tropiezos y caídas, llegó a niveles nunca vistos.

Milei podría cometer un error similar. Cuando el Gobierno, a través de su vocero Adorni, califica la marcha de ayer como un "tren fantasma" por la participación de "Massa, Lousteau, Máximo Kirchner, Yacobitti, piqueteros, organizaciones", realiza un análisis sesgado y por ello equivocado.

Porque es cierto que la CGT, la CTA, la UCR, La Cámpora, la izquierda y otros se montaron a la protesta porque siempre queda bien defender la educación y **serían** incapaces de hacer una movilización masiva por las propias, pero también es cierto que buena parte de la gente que marchó a la Plaza lo hizo de manera independiente. Para defender la idea de la educación

pública, no la utilización política de ella.

El 87,4% de los argentinos concuerda con la frase "la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla". La educación terciaria, aun cascoteada como está, continúa siendo un símbolo de excelencia

### Poder estudiar en la universidad pública aún es sinónimo de movilidad social

y de ascenso social. Incluso para varios votantes del libertario.

De paso, muchos aprovecharon el convite a marchar para hacer catarsis por el dolor agudo de bolsillo que provocó la inflación de estos meses y avisar, de alguna manera, que no hay luna de miel eterna. Y que no siempre hay que ajustar con motosierra: a veces debe usarse un bisturí. Hasta el FMI habló de la importancia de la "calidad" del ajuste.

El ir por todo del Gobierno -al estilo K- y

recortar el presupuesto en un 70% en términos reales, logró que se unieran en la defensa de la universidad tirios y troyanos. Y que cualquier discusión sobre el tema, incluso las muy necesarias, se postergara para otra ocasión.

Porque sin dudas hay qué debatir.

Por ejemplo, si los egresados deberían hacer alguna "contribución patriótica". O si los extranjeros (un 4% de la matrícula) deberían pagar. O si es correcto el balance de carreras que ofrecen entre la UBA y las instituciones inventadas por el kirchnerismo en el GBA.

Sobre todo, de qué modo hacer el gasto más eficiente y transparente.

Exactamente el objetivo que el Gobierno dice que quiere, pero que obtura cuando, al atacar a la universidad pública de manera indiscriminada, sólo consigue abrir una nueva grieta, que suma problemas y evita soluciones.

Salvo, claro, que la solución oculta sea terminar con la educación pública.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

César Milani Ex jefe del Ejército.

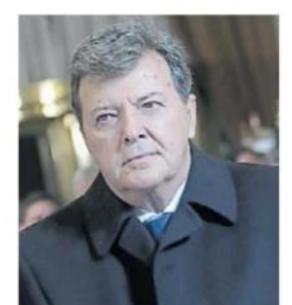

Malas noticias

La Corte Suprema ordenó seguir investigándolo por enriquecimiento ilícito, al rechazar un planteo de la defensa de Milani. La causa se inició por un informe periodístico que reveló el alto nivel de vida del ex militar con la compra en 2010 de una casa en La Horqueta, San Isidro. El País





Muy complicado

El Arsenal humilló a su equipo, el Chelsea, con un contundente 5-0 por la Premier League, a cuatro partidos del final del torneo. Nada pudo hacer Enzo Fernández para evitar la derrota. El equipo de los argentinos está noveno y los hinchas cuestionan al entrenador. Deportes

Campi Actor.

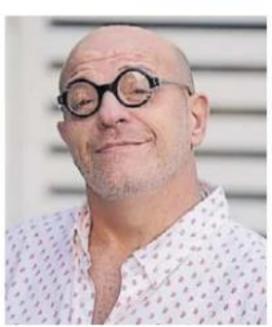

Un gran papel Protagonista de la versión teatral de "Esperando la carroza", Campi no sólo homenajea a Gasalla sino que le suma su identidad al personaje de Mamá Cora. Se trata de una puesta de Ciro Zorzoli sobre aquel hito de la pantalla grande. Un rito que une al público con el escenario. Spot

HUMOR

### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



#### CRUCIGRAMA

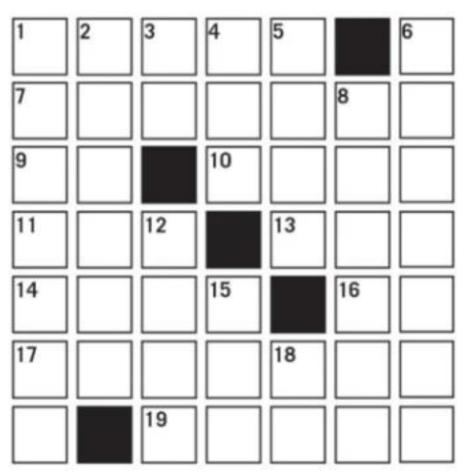

### Horizontales

1. (- el Viejo) Político, escritor y militar romano. 7. Cumple órdenes. 9. Símbolo del molibdeno. 10. Hijo de Sem. 11. Prefijo que significa yo. 13. Autillo, ave rapaz nocturna. 14. Río de España y Portugal. 16. Terminación verbal, 17. Aromatizaba. 19. Extraer.

#### Verticales

1. Astro formado por un núcleo poco denso y una cola luminosa (pl.). 2. Defender en juicio. 3. Infusión. 4. Composición lírica. 5. (Franco -) Actor italiano. 6. Retrasar la ejecución de algo. 8. Probaba un vino. 12. Órganos de la vista. 15. Sufijo que significa tumor. 18. Antes de Cristo.

Horizontales, 1. Catón. 7. Obedece. 9. Mo. 10. Aram. 11. Ego-, 13. Oto, 14. Tajo, 16. -ar. 17. Aromaba, 19. Sacar. Verticales, 1. Cometas, 2. Abogar, 3. Té. 4. Oda, 5. Nero. 6. Demorar, 8. Cataba, 12. Ojos, 15. -oma, 18. A.C.

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales



Impactante. La imagen desde un dron de la masiva movilización en Plaza de Mayo. La Policía estimó 150 mil personas y la UBA, un millón en todo el país. MATÍAS BAGLIETTO

### Enorme marcha en defensa de la universidad pública en todo el país: "Rechazamos la política de ajuste"

Fue la movilización más multitudinaria contra la administración de Javier Milei. Hubo más de 150 mil personas en la Ciudad, en su mayoría estudiantes. Fuerte impacto en el Gobierno.

Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

Por momentos fue una marea humana. Los organizadores calcularon 800 mil personas; desde la policía de la Ciudad apuntaron que fueron 150 mil manifestantes quienes participaron de la marcha para protestar contra el desfinanciamiento del Gobierno a las universidades nacionales. El acto con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en una decena de ciudades de todo el país se convirtió en la movilización más grande en contra de la administración de Javier Milei desde su asunción.

Dirigentes de todo el arco político acompañaron la manifestación que culminó frente a la Casa Rosada. Hubo representantes de todos las dos CTA y organizaciones sociales, aunque fueron mayoría los estudiantes que llegaron por sus propios medios, primero a la Plaza Houssay frente a la sede de la facultad de Ciencias Económicas y el Hospital de Clínicas; luego, al Congreso; y finalmente, a la Plaza de Mayo, epicentro de la marcha que tuvo réplicas en todo el país. En Córdoba marcharon más de 50 mil militantes universitarios; en Mendoza hubo cerca de 20 mil; también se repitieron actos masivos en Mar del Plata y Rosario (ver página 8).

El protocolo antipiquetes que anunció Patricia Bullrich se limitó finalmente a columnas de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura que custodiaban el perímetro de la Casa Rosada, el Congreso y el cerco que dividió en dos la Plaza de Mayo. La Avenida 9 de Julio, des-

neció cerrada desde el mediodía hasta la noche. La Avenida Callao se volvió intransitable. La desconcentración fue pacífica.

El Consejo Interuniversitario que integran representantes de los consejos directivos de las 66 universidades de gestión estatal, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que convocaron a la marcha, difundieron el documento "La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social". Con la lectura de la presidenta de la FUA, Piera Fernández, en el escenario central montado a pocos metros de la Pirámide de Mayo se cerró el acto.

"Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas,

aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo", precisa el comunicado, que también incluyó reclamos ajenos a los que motorizaron la marcha, como la situación general de los salarios. Lo mismo ocurrió con los discursos previos del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, dos dirigentes que el lunes acompañaron el primer pedido de juicio político contra el Presidente.

En el palco estuvieron, entre otros, Víctor Moriñigo, vicepresidente del Consejo Interuniversitario, que el 30 de abril se reunirá con el Gobierno; Diego Molea, de la Unilos partidos de la **oposición, la CGT,** de Córdoba hasta Belgrano, permadispuesto para el mes de marzo y versidad de Lomas de Zamora; y el de la Nación (AGN). ■

vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, otra de las autoridades apuntadas por Milei, además de dirigentes gremiales docentes.

En el clímax del acto ya no quedaba nadie en la Casa Rosada. Milei se retiró a las 13, después de encabezar la reunión de Gabinete en la que bajó línea en contra de la marcha. "Son un tren fantasma", había dicho temprano el vocero Manuel Adorni, por los dirigentes opositores que irían a la marcha. Desde la calma de Olivos, el jefe de Estado volvió a darle rienda suelta a tuits y retuits contra la marcha de los universitarios. El Presidente insiste con la línea de que las universidades públicas adoctrinan y que no son auditadas. "Se realizaron distintas auditorías que fueron programadas", le respondieron vía Twitter desde la Auditoría General

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales



Sergio Massa. El ex ministro y candidato estuvo con su hijo, pero no hizo declaraciones.



Cristina Kirchner. Salió al balcón del Instituto Patria, y agitó un buzo de la UNLP.



Martín Lousteau. Se lo vio en zona del Congreso. Hubo muchos legisladores de la UCR.



Axel Kicillof. Es docente de Económicas y se sumó activamente a la marcha.

Estuvieron Massa, Kicillof y hasta Cristina saludó desde el balcón del Patria. participaron referentes de la UCR, la Coalición Cívica y de la Izquierda.

### La oposición se subió a la marcha y aprovechó para castigar el ajuste de Milei

#### Martín Bravo

mbravo@clarin.com

La mayoría de las columnas no llegó a la Plaza de Mayo, por la masividad de la marcha y acaso también para evitar un protagonismo mayor. Pero en la zona del Congreso marcaron presencia los espacios y referentes opositores, sindicatos y organizaciones sociales, con la expectativa de que la movilización genere un impacto en el escenario político.

Entre las decenas de miles de personas que se manifestaron a favor de la educación pública y contra el Gobierno confluyeron dirigentes peronistas, radicales, de izquierda, socialistas y de la Coalición Cívica. Las banderas de los sociales se mezclaron con las de las agrupaciones universitarias y los centros de estudiantes.

Los diputados de Unión por la Patria se reunieron en el acceso al Congreso sobre Rivadavia. "Estamos defendiendo la educación pública mientras acá acaban de entrar funcionarios para negociar la ley bases con parte de la oposición", señaló el jefe de bloque Germán Martínez al Palacio legislativo cuando ingresaron Carlos Guberman -secretario de Hacienda-y José Rolandi, vicejefe de Gabinete.

Cecilia Moreau, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Eduardo Valdés, Carolina Gaillard, Juan Marino, Blanca Osuna y Leopoldo Moreau, entre otros diputados, caminaron por Avenida de Mayo. Cristina Kirchner saludó desde el balcón del Peña, con un buzo de la Universidad Nacional de La Plata.

La marcha también funcionó como la reaparición pública de Sergio Massa, a poco más de cinco meses de su derrota en el balotaje. "Educación pública es igualdad de

### **Sindicatos y** piqueteros se alternaron con las columnas estudiantiles

oportunidades", posteó el ex ministro de Economía en sus redes sociales, con imágenes en la marcha con sus dos hijos.

"Todos los que estamos aquí comprendemos que la educación no se vende, se defiende. Este puepartidos, gremios y movimientos Instituto Patria, sobre Rodríguez blo no está dormido ni distraído", mo era de los estudiantes, de los do-Reyes, entre otros.

aseguró Axel Kicillof, que asistió con buena parte del gabinete bonaerense. El gobernador coincidió en el bar de Yrigoyen y Sáenz Peña con la diputada Victoria Tolosa Paz y un grupo de intendentes del conurbano: Fernando Espinoza (La Matanza), Daniel Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achaval (Pilar) y Andrés Watson (Florencio Varela). También estuvo Andrés Larroque, cuyas expresiones expusieron el enfrentamiento interno en el kirchnerismo.

La columna de La Cámpora arrancó en Yrigoyen y Solís, encabezada por Wado De Pedro, Mariano Recalde y Luana Volnovich, sin Máximo Kirchner. "El protagonis-

centes, de toda la comunidad académica. La participación de los dirigentes no era importante, más allá de que la organización estuvo presente", comentaron cerca del diputado.

A unos metros, también a la altura de Sáenz Peña, se concentró la columna de la CGT con Héctor Dáer, Pablo Moyano y Sergio Palazzo, entre otros sindicalistas que preparan la movilización del 1° de mayo. "Es un reclamo muy claro de la comunidad universitaria, acompañado por los trabajadores y otros sectores de la sociedad. Esta concurrencia es masiva porque es un tema transversal", consideró Dáer. Otros dirigentes como Omar Plaini y Ariel Basteiro caminaban por la Plaza del Congreso.

Ya en 9 de Julio militantes de la UTEP, el Movimiento Evita, Libres del Sur y Somos Barrios de Pie se cruzaban con columnas del Partido Obrero, el PTS y otros partidos de izquierda. También de Franja Morada y Los Irrompibles. Hubo presencia de referentes radicales.

Martín Lousteau marchó con Mariela Coletta y otros dirigentes de la UCR. "Hoy la sociedad demostró estar un paso adelante del Gobierno", advirtió Facundo Manes. que caminó con el diputado Pablo Juliano por Rivadavia hasta la plaza. También estuvo el diputado socialista Esteban Paulón y por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Fernando Sánchez y Hernán Tema Del Día

### El primer timbre para el Gobierno

EN FOCO



Eduardo van der Kooy nobo@clarin.com

e todos los desafíos políticos y callejeros que Javier Milei ha debido enfrentar y enfrentará en lo inmediato en apenas cuatro meses de poder, la marcha universitaria de ayer ha sido por lejos la más trascendente. No sólo por su dimensión y las consecuencias que podría acarrear en el futuro. Además, porque se trata de un asunto, la educación pública, que atraviesa de modo transversal a la sociedad y a las ideologías. Siendo mezquinos, incumbiría incluso a buena parte de la base electoral libertaria, muy anclada en los menores de 30 años. Como remate, se estarían desnudando de nuevo falencias de gestión del Gobierno, que contó con varias instancias para que el conflicto no escalara como lo terminó haciendo.

La marea humana que caminó ayer por el Centro de la Ciudad y varias provincias encerraría un valor cualitativo del que carecen las protestas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las organizaciones sociales, que se repetirán la semana próxima. El problema del Gobierno es que observa todo lo que está fuera de su comarca con el mismo cristal. Sin un mínimo matiz. Lo sintetizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, un hombre mucho más abierto que otros libertarios, cuando expresó que los que manifestaron en la calle serían "los que no la ven". Tal vez, estarían viendo otra cosa.

Es cierto que el Gobierno contó con la colaboración de viejos dinosaurios de la política. Aquellos que hicieron mucho para degradar la educación en todos sus niveles. El respaldo o la participación en la marcha de Cristina Fernández, Pablo Moyano, Sergio Massa o Axel Kicillof, entre tantos, le dio argumentos al oficialismo para intentar explicar que se trataba de solo una movida opositora. "Raro", dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los organizadores, nucleados en 70 universidades nacionales, tuvieron la inteligencia de "despartidizar" y ocupar la vanguardia de la movilización. Con docentes y alumnos con un libro en la mano como emblema. Perdieron esa prolijidad arriba del palco donde los rectores quedaron en un segundo plano ocultos detrás de personalidades que atizan el pasado reciente.

El Gobierno no habría hecho ni siguiera una introspección para tratar de comprender cabalmente la raíz del problema que está enfrentando. Muchos de sus más importantes funcionarios se formaron en la educación pública. Luis Caputo, el ministro de Economía es uno de ellos. Victoria Villarruel, la vicepresidenta, egresó de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Continuidad de la vieja Universidad Obrera Nacional. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se graduó en la Universidad de San Martín. El jefe del bloque del Senado, el riojano Julio Pagotto, se recibió en la Universidad de Córdoba cuando militaba.

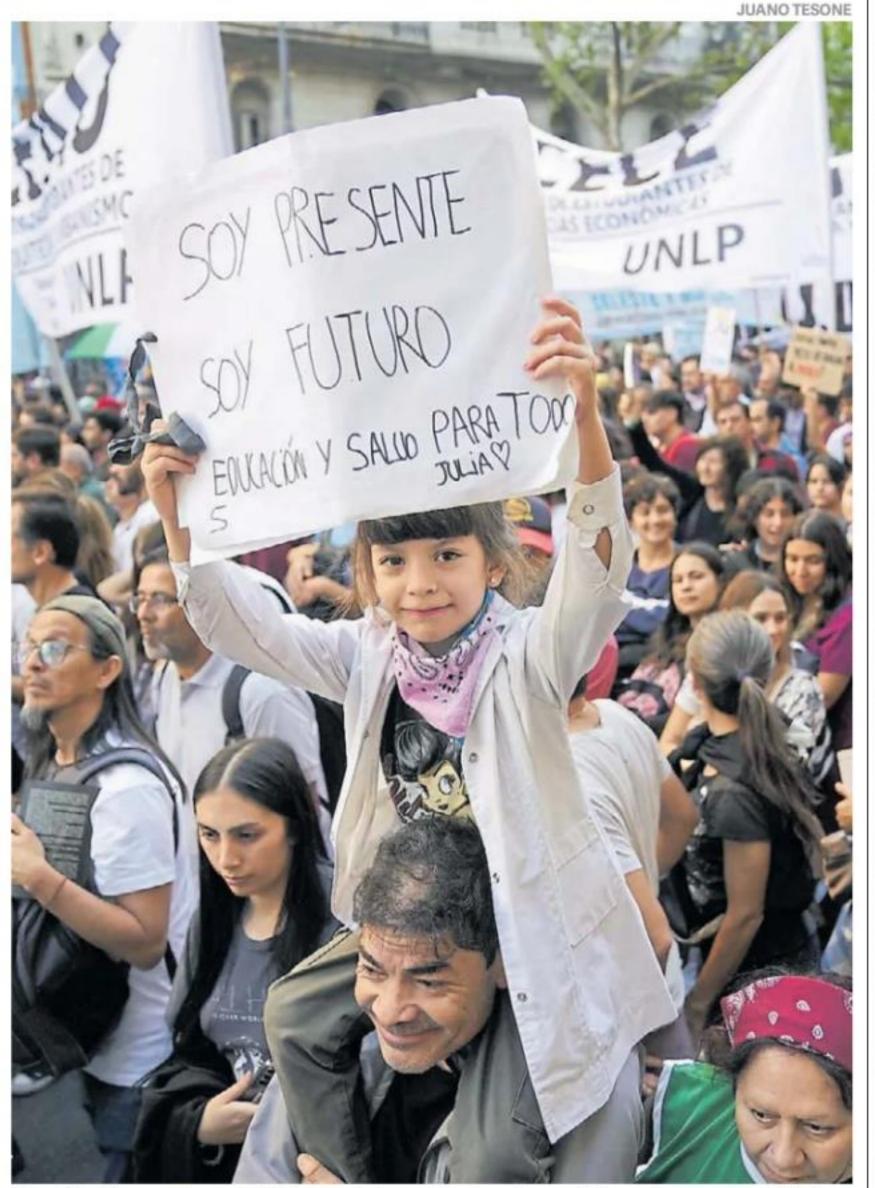

Desafio. El que enfrenta Milei luego de la masiva marcha en defensa de las universidades.

joven, en el Partido Socialista de los Trabajadores.

Esos ejemplos –y tantos otros—podrían servir quizá para que el Presidente resulte más generoso en su construcción intelectual del pleito. No existen solo negocios turbios, como aseguró, en el ámbito universitario. Tampoco se impone un adoctrinamiento inviolable con fines totalitarios. Bullrich nació en la izquierda peronista y hoy está donde está, después de varias escalas. Pagotto supo creer en la izquierda radicalizada y ahora se abraza a las ideas de Milei.

Algunas distorsiones, sin embargo, suceden. Los 16 años de kirchnerismo empeñados en lo que llamó la "batalla cultural" que ahora pretende replicar Milei desde otro extremo ideológico, permeó en estamentos estudiantiles por la participación entonces de una juventud militante que ya envejeció. Se derramó, en especial, en carreras humanísticas y en establecimientos del Conurbano. Constituiría un error práctico y político, como lo hace el mandatario, englobar todo en una única calificación. También, promover insultos o acciones temerarias (retuitear la foto de una universidad bajo fuego) contra aquellos que salen en defensa genuina de la educación pública.

El fenómeno transcurre, y pareciera no observarlo, en sus propias filas. Dejemos a los bloques colaboracionistas opositores del Congreso Nacional. En la Legislatura de Buenos Aires nueve diputados libertarios emitieron un documento en respaldo a la marcha, en defensa de la educación pública y su financiamiento. Todos fueron electos en las listas de La Libertad Avanza, pero formaron un bloque aparte (Unión Renovación y Fe) cuando el mileísmo resolvió un acercamiento con el PRO.

En la batalla dialéctica previa durante la cual el mileismo prevaleció por su presencia, esos resultados parecieron no verse reflejados en la manifestación. El Gobierno consideró que la discusión sobre financiamiento estaría saldada cuando, con mucha demora, concedió otro 70% de incremento a los fondos para el funcionamiento respecto del 2023. En suma, un total del 140% cuando la inflación rozó los últimos 12 meses el 280%. Hay con evidencia un desfase que pudo haber sido sorteado si hubiera existido gestión y voluntad política.

La narrativa oficial, finalmente, pareció sucumbir frente a un postulado que lanzó días atrás Ricardo Gelpi, el rector de la UBA. "Si no hay dinero no nos va a quedar otra que cerrar", aseguró. Esa idea caló en la mayoría de la gente, de cualquier edad, y fue el combustible que ayudó a motorizar la marcha y a incinerar, de paso, la catarata de advertencias del Gobierno. Los testimonios con dicha creencia se multiplicaron durante la movilización. Importa poco si fue una exageración. Alumnos y docentes de universidades privadas terminaron también por adherir.

El déficit político del Gobierno quedó en evidencia en dos planos. Otra crisis se abrió en el Ministerio de Capital Humanos que dirige Sandra Pettovello. La mujer es la encargada de la relación con las universidades. Su segundo, Maximiliano Keczeli, renunció horas antes de la marcha estudiantil y docente. Pettovello tuvo pasos en falso. Anunció un acuerdo con la UBA. desmentido por la institución, cuando aumentó la partida para el funcionamiento. Hace 48 horas volvió a otorgar un incremento con la vana esperanza de diluir la manifestación. Convocó a una cumbre con los rectores para el martes que viene. Todo fuera de foco.

Otro problema estuvo en el Ministerio de Seguridad. Presionada por el Presidente, Bullrich sostuvo hasta último momento la posible aplicación del protocolo anti piquetes. Quizá como estrategia disuasoria. Ni bien observó el primer flujo de gente en la Plaza de los Dos Congresos resolvió solo un operativo de custodia sin afectar el desplazamiento de los manifestantes por las calles.

Al sentido común se sumó un debate que se había abierto en las últimas horas con el Gobierno de la Ciudad. Jorge Macri no quería ningún problema en un distrito en el que recién empezó a gobernar. Donde muchos de sus votantes también están entre los porteños que manifestaron. Menos lo quería cuando los libertarios, de la mano de Karina Milei, iniciaron su desembarco en ese territorio pensando en las legislativas del 2025.

Lo que le aguarda a Milei en la calle los próximos días (paro de ATE, movilización del 1° de Mayo, huelga general de la CGT el 9 de mayo) difícilmente tenga comparación cualitativa y cuantitativa con la movilización de docentes y estudiantes. El secreto radica en cómo el Gobierno procesará esta novedad política. El primer timbre acaba de sonar en la Casa Rosada.

6 Tema Del Día

### El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales

# Milei le apuntó a la oposición para descalificar la protesta

En el Gobierno hablaron de "tren fantasma" por las presencias. Aseguraron que "no habrá cambios" y que el tema con las universidades "está resuelto".

### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

"La marcha es política". Sin vueltas ni incomodidad pese a las decenas de miles de estudiantes que coparon la Plaza de Mayo y alrededores, en Casa Rosada así calificaron a la marcha universitaria en reclamo de más presupuesto que se realizó en la tarde de ayer.

El Gobierno mantuvo su discurso duro hacia los referentes opositores que estuvieron detrás de una movilización que -asegura- intenta desestabilizar una política oficial. Mientras el presidente Javier Milei, que siguió la protesta desde la quinta de Olivos, reposteó a usuarios de su red social favorita, X, que desacreditaban a los manifestantes, Victoria Villarruel publicó un mensaje polémico en el que aludió a la fallecida titular de Madres, Hebe de Bonafini (ver aparte)..

Ya entrada la noche, cerca del Presidente aseguraron que había seguido "con mucha tranquilidad" lo ocurrido en la marcha y que "no va a haber ningún cambio" por parte del Gobierno. "Todo sigue igual, no se va nadie", indicaron.

El jefe de Estado mantuvo contacto permanente con sus principales asesores y ministros involucrados en el tema. Cuentan que a Sandra Pettovello, al frente de Capital Humano, ni siquiera tuvo que respaldarla: "A Sandra y a su equipo no la toca nadie. Es una máquina de romper curros", planteó una persona de su extrema confianza. Y



Multitudinaria. Una postal de la movilización, con el Obelisco al fondo. MARIANA NEDELCU

señaló que, en la discusión presupuestaria, el Gobierno "hizo lo que debía hacer", en un contexto en el que "no sobra un peso y que cada gasto tiene que estar justificado".

También el subsecretario de Prensa, **Javier Lanari**, se manifestó en forma categórica contra la movilización. "El kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas. La educación pública está garantizada. Lo único que peligra son los curros de unos pocos". Además, tachó de injustificada a la convocatoria al considerar que "se les dio el presupuesto que querían. Aceptaron la auditoría conjunta y la reunión del 30. Luego negaron todo públicamente y convocaron a la marcha. Los rectores responden a los políticos", acusó.

Por la mañana el tema había sido el eje central de la reunión de Gabinete, donde **Milei** bajó línea a sus ministros para evitar confrontar con los estudiantes pero para exponer los "verdaderos intereses" que fogonearon la jornada de protesta.

A diferencia de otras manifestaciones, acaso porque se trata de la primera en la que pudo estar involucrado un sector del electorado que votó al libertario y rechazó al kirchnerismo, el Gobierno intentó bien temprano implementar un discurso sin consideraciones extremas y hasta **reformuló el tono**  de las advertencias sobre la eventual aplicación del protocolo antipiquete.

"No nos podemos pelear con los estudiantes que defienden la educación pública, que es algo en lo que todos coincidimos, pero tampoco hay que dejar de señalar a los caranchos que están utilizándolos y subiéndose a último momento cuando durante dos años estaban todos de acuerdo en cerrar las escuelas", razonó un alto funcionario ante Clarín tras la cumbre que encabezó el mandatario.

Manuel Adorni, que recibe expresas instrucciones del asesor estrella Santiago Caputo antes de cada conferencia de prensa, se encargó de ordenar el discurso: "Somos respetuosos de las expresiones que tengan los jóvenes y creemos que es legítimo cualquier reclamo que puedan hacer pensando que pueden tener un futuro mejor. Ahora, Sergio Massa, Axel Kicillof y parte de su Gabinete, Máximo Kirchner, Emiliano Yacobitti, Martín Lousteau, Juan Grabois, la CGT, las dos CTA y los movimientos piqueteros; si creen que así le pueden quitar legitimidad a este Gobierno", repasó en su habitual cita con los medios acreditados en Casa Rosada.

Y completó: **"Son casi un tren fantasma".** La metáfora elegida no fue espontánea: se había escuchado minutos antes en la reunión de Gabinete.

En el Gobierno, desde que la convocatoria sumó muchas adhesiones políticas en los últimos días, se apuraron por resolver las cuestiones presupuestarias para buscar desactivar la marcha ó, en su defecto, poder exponer los "verdaderos intereses" que, según señalan, se esconden "detrás de los organizadores". "El tema presupuestario está resuelto, con un acuerdo firmado con las universidades", insistieron aunque éstas negaron en estos días la existencia de tal acuerdo. "Esta marcha es política, y eso queda claro con la presencia de Sergio (Massa) y compañía", sostuvieron desde el entorno presidencial.

### Ecos de una jornada de protesta

Alusión a Hebe de Bonafini

### Polémico mensaje de la vice Victoria Villarruel

Fue su único tuit en relación con la masiva movilización en contra de los recortes del Gobierno a las universidades. La vice Victoria Villarruel reaccionó con un "Hebe lo que te perdiste..." al discurso de Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo, en el que también erróneamente partidizó la marcha al afirmar que "perdimos una elección". Villarruel siempre estuvo enfrentada a Madres. Pero se cuestionó que se hiciera blanco en una persona fallecida, en este caso Hebe de Bonafini.



Mensajes en redes

### Apoyo de famosos y artistas a la marcha

Personajes del mundo del espectáculo, artistas y famosos
manifestaron su apoyo al reclamo de los estudiantes y la
comunidad universitaria. Con
distintos mensajes en redes
sociales se pronunciaron Dalma Maradona, Lali Espósito,
Jimena Barón, Thelma Fardín,
Barby Franco, entre muchos
otros. Ricardo Darín compartió una ilustración del escudo
universitario federal junto al
hashtag "yo defiendo la educación pública".

Tema Del Día

### El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales

Muchas familias marcharon juntas y resaltaron el papel de la universidad pública en el ascenso social.

### Carteles y libros, en una manifestación que unió a varias generaciones

#### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Miles marcharon. Algunos fueron con amigos, otros con compañeros o profesores. Pero la multitudinaria convocatoria también resonó en las familias que a través de diferentes generaciones han pisado las aulas de las universidades públicas. "Es por mi generación, por mi hija y también por mi nieta", dice Olga Benito, psicopedagoga de la Universidad de Lomas de Zamora.

La mujer llegó al Congreso con su esposo Eduardo Parodi, ingeniero de la UBA, su hija Valeria Parodi, socióloga; y su nieta Malena Ribero, que estudia Medicina.

"Llegué de grande a la universidad de Lomas y como ex alumna sé que luchar por la educación pública es un derecho. No nos la pueden arrebatar", dice la mujer mientras toma de la mano a su hija. A ella, a Valeria, la supera la emoción y entre lágrimas intenta explicar: "La verdad es que somos todos egresados de la universidad pública. Lo hacemos por todos, pero sobre todo, por mi sobrina que es la que actualmente está estudiando".

Una columna avanza cantando el himno nacional argentino mientras levantan con sus manos un libro, Sabrina Tejeda (25) graba la secuencia con su papá al lado, también universitario.

"Soy estudiante de psicología en la Universidad Nacional de La Plata. La realidad es que si no iba a la pública tendría que ir a otra ciudad. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. La calidad es excelente, y por eso tenemos que defenderla. Hay gente que no se puede pagar la universidad ni tiene el dinero para irse a otro lugar", dice.

A su lado su papá, Hector Alberto Tejeda (55), asiente. "Tengo cinco hijos universitarios y para mí es fundamental reivindicar la Reforma del 18, para que todos tengamos acceso a la universidad pública y de calidad. Esto es fundamental para el desarrollo humano", sintetiza.

Para Valeria Ribas, abogada y estudiante de antropología social de la Universidad Nacional de San Martín, era la primera vez que iba a una movilización. No solo para ella, también para su hija Luna Alonso, estudiante Comunicación Social en la UBA. "Me convoca la educación pública, la posición crítica que nos puede dar ir a una casa de estudios superiores. La Universidad permite la apertura mental", explica a Clarín.

Intentar avanzar por las columnas que aguardaban en Plaza de Mayo era casi imposible. Pero eso también era motivo para detenerse

a mirar los innumerables pañuelos que vendían los materos con la leyenda "La educación no se vende"o "En defensa de la universidad pública". Eugenia Herrero y Franchesca, madre e hija, frenan a mirar lo que había, pero no saben cuál llevarse. "Yo estudio en la UN-SAM Biotecnología y cuando escuché todo lo que pasaba con los docentes y la universidad vine a marchar. No lo dudé", explica mientras sostiene su cartel. "Yo empecé en el 87 estudiando diseño gráfico en la UBA. Penso que la educación pública es muy importante y una herramienta muy valiosa para todas las generaciones y es fundamental para sacar el país adelante", completa su mamá.

Susana Cabrera aguarda con mate en mano poder avanzar. Asistió a la marcha con sus sobrinas. "Fui estudiante de la pública y trabajo en barrios vulnerables donde mis alumnos terminan la escuela y ya saben que hay una universidad esperándolos. También estuve en el 95 marchando con mi universidad cuando estudiaba Comunicación Social en la UBA. Y ahora tengo un hijo estudiando en una técnica pública con orientación en energía renovable ¿Acaso eso no es futuro?", manifiesta.

En algunos casos, los que marchan han podido seguir el legado



Progreso. Los carteles de Raquel y sus padres, los más fotografiados.



Con sus sobrinas. Susana Cabrera, acompañada en la plaza Congreso.

familiar de estudiar. Otros tantos son primera generación de universitarios.

En la mitad de la plaza del Congreso, varios fotógrafos se amontonan para sacar una foto. Se trata de Raquel que con ingenio logró, junto con sus papás, el cartel más fotografiado de la marcha. "Papá albañil", dice el cartel que lleva Roberto; "Hija profesional universitaria", lleva el de Raquel, mientras
que su mamá agarra el que dice
"Mamá ama de casa". "Soy contadora de la Universidad Nacional de La
Matanza. Cuando supimos de la
convocatoria hicimos los carteles.
Es esto. Es poder progresar. Es ver
crecer a los hijos de los trabajadores", concluyó Raquel. ■

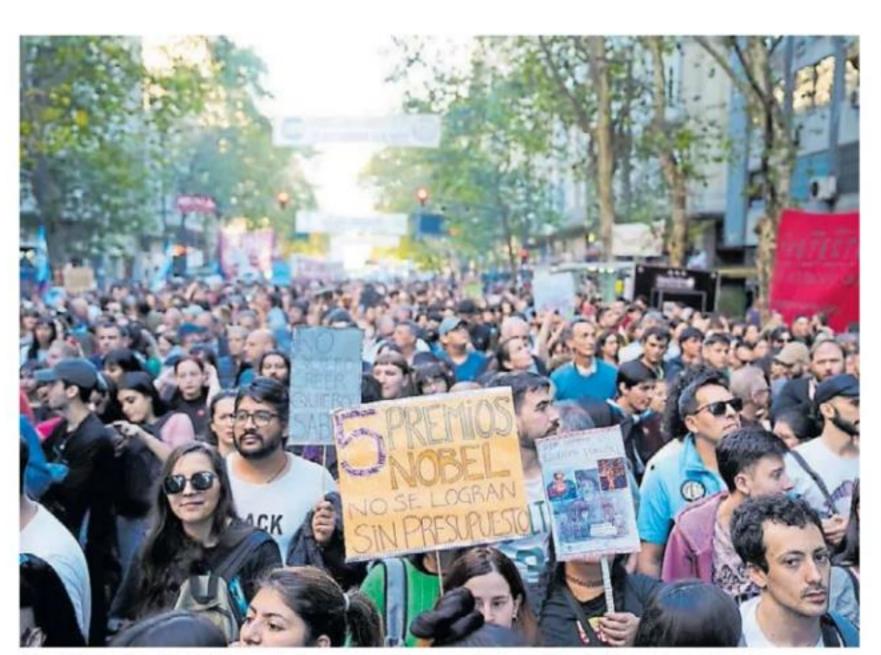

Movilización. La gente mostró sus consignas en la Avenida de Mayo. EMMANUEL FERNÁNDEZ



Libros. Fue una de las consignas de la organización, manifestarse con libros. JUANO TESONE

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales

### Sangría en Capital Humano: ahora se fue el dos de Pettovello

Keczeli, secretario de Legal y Técnica, renunció. También dejó su cargo otro funcionario. Se acumulan los cortocircuitos en el mega Ministerio de Milei.

### Guido Carelli Lynch

gcarelli@c larin.com

En la víspera de la marcha más grande en contra de la administración de Javier Milei desde su asunción, renunció la mano derecha de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Se trata de Maximialino Keczeli, secretario de Coordinación Legal de la Cartera que reúne a los ex ministerios de Educación, Trabajo, Cultura y Desarrollo Social. En todas las áreas hubo crisis y renuncias sensibles.

"Lo pasó por arriba la gestión y llegó a un pico de stress. Se vuelve a la actividad privada", explicaron colaboradores de extrema confianza del flamante ex funcionario.

La influencia de Keczeli atravesaba todos los organismos del megaministerio, desde el INCAA y el presupuesto universitario pasando por la asistencia a los comedores populares.

Ingeniero industrial de profesión y especialista en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión gubernamental, según dice su perfil de Linkedin, Keczeli había quedado a cargo de manera interina del INCAA y era el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde finalmente lo reemplazó Gerado Hita, que este lunes también presentó su renuncia.

Pettovello aún no definió quién será el reemplazante de Keczeli, un cargo para el que-al principio de la gestión-había sonado Fabián Perechodnik.

Leila Gianni, ex funcionaria de

Cambiemos, ex militante de la agrupación de Juan Cabandié, ex empleada de la administración de Alberto Fernández, y actual subsecretaria de Legales de Capital Humano, suena para ocupar ese pues-

Aunque militó públicamente por la candidatura de Sergio Massa se convirtió en una pieza clave del armado de Sandra Pettovello al reunir información de irregularidades para denunciar a la gestión anterior.

En la secretaría de Cultura seña-

lan a Gianni como la responsable de haber ordenado desalojar el último viernes el histórico Palacio Casey, sede del organismo, en la avenida Alvear, para realizar una "limpieza" poco convencional. Entre los trabajadores históricos de la Cartera se repite el mito de que en el icónico palacio construido en 1880 hay fantasmas por las noches. Creer o reventar, el viernes a última hora se anunció una fumigación que estaba fuera de agenda y todo el personal tuvo que dejar su lugar de trabajo.

Keczeli había liderado las auditorías a los comedores populares que motivaron decenas de marchas de organizaciones sociales contra el ministerio de Pettovello. "Todavía no sabemos quién reemplazará a Maximiliano", afirmaban ayer en Capital Humano.

La ministra soporta la supervisión tensa del jefe de Gabinete Nicolás Posse, que logró ubicar al nuevo secretario de Trabajo Julio Cordero en reemplazo de Omar Yasin, muy cercano a Pettovello. Dos subsecretarios de esa área, Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo, también tuvieron que irse.

La renuncia de Keczeli se suma, además, a la reciente salida del titular de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner Marcelo Basilotta, quien en realidad se movía como un operador político de la ministra.

A principios de marzo se habían ido Rodrigo Aybar -hombre del intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela- a cargo del Potenciar Trabajo; Pablo Rodrigué, ex subsecretario de Políticas Sociales, y Agustín Sánchez Sorondo, ex director administrativo; todos con pasado en el PRO.

El secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre (virtual Cartera de de Desarrollo Social) también estuvo a punto de dar un portazo, aunque ahora se muestra alineado con la ministra.

Adentro y afuera del Gobierno crecen las críticas contra el subsecretario de Universidades, Alejandro Alvarez, señalado por la escalada de la tensión con los rectores de las casas de estudio.■



Movilización en Rosario. Miles de personas marcharon en la ciudad santafesina en defensa de la universidad pública. ANDRÉS VÁZQUEZ

### Masivas marchas en Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén

En la Argentina de punta a punta se replicaron ayer las protestas en contra del Gobierno y en reclamo de fondos para las universidades. Huvo manifestaciones en Ushuaia. Mendoza, San Salvador de Jujuy, Rosario, General Roca, Neuquén, Trelew, Puerto Madryn, Santa Rosa, Rosario, La Plata, San Luis y en

otras ciudades. Miles de manifestantes fueron en caravana de Corrientes a Resistencia, Chaco.

En Mendoza, fuentes oficiales informaron que hubo 20.000 personas. La marcha contó con el apoyo del gobernador Alfredo Cornejo (JxC), como ex dirigente estudiantil de Franja Morada y egresado San Miguel de Tucumán, entre de Ciencias Políticas de la UNCu- sidad", dijo Cornejo.

yo. "Es importante que la educación y la educación universitaria, sean de primer nivel. El desarrollo del país necesita de universidades cada vez más calificadas y eso es útil que lo comprendan todos: el Gobierno, la universidad. Y que el gobierno nacional comprenda las funciones sustantivas de la univer-

La marcha universitaria también fue masiva en Rosario, donde el Monumento a la Bandera volvió a ser un punto central de convocatoria. También hubo miles de personas en Plaza San Martín y en la Facultad de Zeballos al 1.300, donde hicieron un abrazo simbólico a la sede de la UTN.

Con paro en algunos edificios, además desde temprano salieron decenas de micros rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, donde se sumaron a la gran Marcha Universitaria Federal que copó el Congreso y Plaza de Mayo.

En la masiva marcha por la ave- 30.000 personas. ■

nida Hipólito Yrigoyen de Córdoba capital se vio una licuadora gigante.

En el cierre, leyeron un texto consensuado entre la conducción política, los docentes y los estudiantes universitarios, representados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Hicieron una fuerte defensa de la educación pública.

En Neuquén, donde están el rectorado y varias facultades de la Universidad del Comahue, se calcula que se movilizaron alrededor de



Del 24 al 26 de abril

### Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS!

**EN PRODUCTOS SELECCIONADOS** 



Pedí tu cupón en la web o en la app 365 y canjealo en la tienda online

Cuando menos te lo esperás, mucho más de lo que esperabas.





PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE LAS 00HS DEL 24/04/2024, HASTA LAS 23.59HS DEL 26/04/2024, PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 PLUS, O HASTA AGOTAR STOCK DE 3000 CUPONES. PARA ACCEDER AL DESCUENTO DEBERÁN OBTENER UN CÓDIGO PREVIAMENTE EN LA WEB O EN LA APP DE 365 E INGRESARLO AL MOMENTO DE LA COMPRA EN HTTPS://WWW.TIENDACOLECCIONES.CLARIN.COM/. EL CUPÓN APLICA UN 30% DE DESCUENTO EN TODA LA TIENDA ONLINE Y HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS, EN PRODUCTOS SELECCIONADOS. CUPÓN ACUMULABLE CON DESCUENTOS VIGENTES EN EL SITIO, NO ACUMULABLE CON OTROS CUPONES DE DESCUENTO. SOLO SE PODRÁ DESCARGAR UN CUPÓN POR TARJETA. CONSULTAR BASES Y CONDICIONES EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO.

El País CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Gesto de la Corte hacia el Gobierno



Los miembros de la Corte. Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron varios fallos ayer.

#### ANTECEDENTES

### Razones de los rechazos al gobernador K de La Rioja y a un abogado

- La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la semana pasada por unanimidad, dos planteos contra el mega DNU 70/23 del presidente Javier Milei con fundamento en que no había "caso concreto", "causa" o "controversia".
- Uno fue presentado por el gobernador K de La Rioja, Ricardo Quintela. Y otro por el abogado Jorge Rizzo, dirigente de "Gente de Derecho".
- En el fallo no se decidió sobre la cuestión de fondo: si el mega DNU es constitucional o no pero rechazó el recurso por cuestiones técnicas.
- La semana pasada, en el almuerzo del Rotary Club de la CABA, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había advertido que era preferible que este tipo de cuestiones las resuelva la política en el Parlamento en un "plazo razonable".

### La Corte rechazó un per saltum y un tercer amparo contra el mega DNU del presidente Milei

Esta vez fue del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Antes había rechazado uno del gobernador K de La Rioja y de un abogado. Es por la misma razón: no hay una causa detrás.

### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró ayer inadmisible un per saltum presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el megaDNU 70/2023 con fundamento en que no había "caso concreto", "causa" o "controversia".

El per saltum es una medida extraordinaria que permite saltar las instancias procesales por una cuestión de gravedad institucional.

Con esta reafirmación de su posición jurídica, desde el punto de vista político, la Corte le da tiempo al Gobierno de Javier Milei para que intente que la Cámara de Diputados, tras el rechazo del Senado,

que modifica partes de unas 80 le-

Sin embargo, la Corte tiene pendiente una declaración de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU que tiene una causa, un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo y un damnificado: la CGT.

La semana pasada, también rechazó un amparo para la posterior declaración de inconstitucionalidad presentado por el abogado Jorge Rizzo de la agrupación "Gente de Derecho".

Por otra parte, el Gobierno ya retiró el proyecto de Ley Omnibus ante la resistencia de la oposición y negocia un nuevo proyecto.

Entonces, el mega DNU es el único mecanismo legal que sostiene las políticas del Gobierno.

Gil Domínguez promovió un lla-

con el objeto de que se ordene a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación que en el plazo de 30 días hábiles se aboquen al "expreso e inmediato tratamiento" del DNU 70/23, a efectos de su aprobación o rechazo en los términos de la ley 26.122.

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y, por consiguiente, de "caso" o "controversia".

Contra esa decisión, Gil Domínguez interpuso un recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum).

Allí, el abogado planteó que el juez de primera instancia "confundió a los efectos de habilitar la legiso autosatisfactivo, la calidad de 'ciudadano' (vinculada a la aptitud de cuestionar judicialmente una norma) respecto de la calidad de 'integrante del pueblo argentino como sujeto colectivo titular de la soberanía popular' (vinculada con el cumplimiento de las Cámaras del Congreso de la Nación de ejercer el control político ulterior en un plazo razonable)".

El máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que la admisibilidad del recurso extraordinario se encuentra subordinada a la existencia de un caso o controversia.

En esa línea, el máximo Tribunal apuntó que la pretensión del actor consiste en compeler a las Cámaeventualmente convalide el DNU mado "proceso autosatisfactivo" timación procesal activa del proce- ras del Congreso de la Nación a que per saltum interpuesto.

procedan de acuerdo a las que serían las exigencias establecidas en una ley, con la invocada finalidad de evitar que "el pueblo y la soberanía popular" se transformen "en una mera entelequia o ilusión conceptual".

Es decir, el objeto de la acción implica exigir el mero cumplimiento de la legalidad, sin que se explique cuál sería la afectación concreta y particularizada que tendría el apelante.

Tal situación, concluyó, resulta insuficiente para tener por configurado un caso o controversia, en los términos de los ya citados artículos 116 de la Constitución Nacional y 2° de la ley 27, consideró el máximo Tribunal.

En virtud de esas consideraciones, la Corte declaró inadmisible el El País 11

### La Corte ordenó seguir investigando a Milani por enriquecimiento ilícito

Lo hizo al desestimar un recurso contra un fallo de Casación que ordenó revisar su sobreseimiento en este caso, abierto por su casa en el barrio de La Horqueta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de César Milani en el marco de una causa en la que el exjefe del Ejército está acusado por enriquecimiento ilícito. De esta manera, Milani seguirá siendo investigado y no se cierra este caso.

Tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.

La causa judicial contra Milani se inició por un informe del programa "Periodismo para Todos" de canal 13 que reveló el alto nivel de vida del ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner, general (RE) César Milani, que incluye la compra en 2010 de una casa en La Horqueta, San Isidro, que no habría podido justificar, por 1.500.000 de pesos de esa época.

El hecho fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción, por los ex diputados nacionales Elisa Carrió, Gerardo Morales y Graciela Ocaña, entre otros.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) absolvió a fines de 2022 por mayoría al exjefe del Ejército y mili-

#### FISCALES DE TODO EL PAÍS

### Piden que se restituya a la ex fiscal Goyeneche

La Asociación Argentina de Fiscales, que preside Marcelo Varona Quintián, señaló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "es necesario, y urgente que se resuelvan los recursos interpuestos con motivo del ilegal proceso de destitución de Cecilia Goyeneche". "Es una cuestión de gravedad institucional que afecta a todos los fiscales", advirtieron.

La ex fiscal Anticorrupción de Entre Ríos fue destituída por un jury de Entre Ríos, luego de impulsar un juicio contra el ex gobernador K Sergio Urribarri que terminó condenado a 8 años de prisión. tante kirchnerista Milani en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito debido a que se lo había acusado de no poder justificar la compra de su casa.

La absolución fue decidida por los miembros del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, con la disidencia de su colega Germán Castelli, que encuadró la conducta del imputado en el tipo del artículo 268, apartado 3°, último párrafo, del Código Penal. Es el artículo que castiga a quien maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las declaraciones juradas de bienes.

El TOF 7 también absolvió al ex militar Eduardo Barreiro quien había llegado al juicio oral procesado por encubrimiento, pero la fiscal decidió no pedir condena porque había prescripto su acusación.

Milani fue jefe del Ejército de la ex presidenta Cristina Kirchner y durante su gestión proclamó la necesidad de crear un "Ejército nacional y popular". Actualmente, asesora al Instituto Patria en temas de Defensa.

Milani, un ex oficial de Inteligencia, ya fue absuelto en los juicios por la represión ilegal en La Rioja durante la dictadura y la desaparición del soldado Agapito Ledo durante el Operativo Independencia. Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron que manejó una "inteligencia paralela" durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

La fiscal ante el TOF 7 Fabiana León había pedido condenar a Milani a tres años de prisión en suspenso, el pago de una multa del 100% de la suma que se considera no podría justificar -200.000 dólares- y el decomiso de la casa de San Isidro cuya compra en 2010 no habría podido justificar con sus ingresos, según la acusación fiscal.

En el alegato final la defensa de Milani a cargo del abogado K Alejandro Rúa reclamó la absolución y sostuvo que el ex jefe del Ejército "en modo alguno se enriqueció con la función pública". Rúa es el socio de la ex directora de Asuntos Jurídicos del Senado y asesora de Cristina Kirchner, Graciana

Peñafort.

Pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó dictar una nueva resolución por entender que los jueces que conformaron la mayoría del tribunal oral valoraron de manera parcial la prueba y que, por ende, la absolución había sido arbitraria. Contra esa decisión, la defensa de Milani presentó un recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible por la Cámara Federal de Casación Penal.

**Daniel Santoro** 



Ex jefe del Ejército de Cristina. General (RE) César Milani.

**SOLICITADA** 

#### JUAN C.L. GODOY Y RIO URUGUAY SEGUROS

En forma personal, con motivo de la noticia publicada días pasados por un medio nacional cuyo titular alude a mi persona, debo hacer pública la falsedad de la información, que desmiento, rechazo, y condeno la artera operación de prensa que no tiene otra finalidad que ocultar de la agenda política de Entre Ríos los casos de corrupción que están siendo condenados por el más alto Tribunal de Justicia provincial, con la pretensión de igualar lo que no es igual.

Como presidente del Consejo de Administración, y representante, de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. (RUS), desmiento, rechazo y condeno la artera operación orquestada utilizando un medio de prensa cuyo propietario también lo es de una entidad aseguradora que compite en el mercado con RUS, para atacarla pretendiendo afectar la alta estima, reputación, confianza y prestigio con que cuenta en el público y en los operadores de mercado asegurador. No son ciertos los hechos que narra en la información, falsedad consecuencia del desconocimiento del régimen legal que regula las cooperativas aseguradoras. Por ello es una cuestión que está siendo analizada y debatida en instancia judicial.

Se han enviado cartas documento intimando la retractación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales correspondientes.

#### **Juan Carlos Lucio Godoy**

Presidente del Consejo de Administración de Río Uruguay Cooperativa de Seguros LTDA. 12 El País



Procurador general de la Nación. Eduardo Casal está preocupado por la falta de recursos para Rosario.

### Siguen las dudas a días de arrancar en Rosario el sistema acusatorio

La jefatura nacional de los fiscales advierte que el 6 de mayo es un "comienzo apresurado" y pide presupuesto.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

En la cuenta regresiva, el Ministerio de Justicia busca cumplir con la implementación del sistema acusatorio en Rosario. Mientras la Corte anuncia "una intensa actividad para la adecuación de infraestructura, tecnología, personal y equipos de trabajo", desde la Procuración General de la Nación -de la que dependen los fiscales- tienen reparos sobre la puesta en marcha "de forma apresurada y sin todos los recursos necesarios, poniendo en riesgo un buen sistema".

El sistema acusatorio deja atrás el adversarial que rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Pone a los fiscales al frente de las investigaciones, en lugar de los jueces como es hasta ahora. La oralidad de los procesos es mayor, y por eso también la celeridad de los expedientes.

Si bien el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había anunciado la puesta en marcha del sistema acusatorio en Rosario para el 14 de marzo, retrocedió ante el planteo del Ministerio Público Fiscal sobre la falta de infraestructura, recursos humanos y la inversión en otros aspectos relevantes, como la conectividad.

¿Qué aportaron hasta el momento en materia de recursos? fue la rín al Ministerio de Justicia a menos de ocho días hábiles para poner en funcionamiento este nuevo sistema, que rige en Salta y Jujuy desde 2019.

"El Ministerio está financiando distintas actividades de capacitación. En primer lugar, facilitamos pasajes a la jurisdicción federal de Salta para que los operadores judiciales de Rosario puedan presenciar de manera directa la aplicación del Sistema Acusatorio. Asimismo, proporcionamos pasajes para docentes que viajan a impartir capacitación a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario", informaron a Clarín.

Como ya había contado Clarín, el

### La Corte envía personal y equipos a la Justicia rosarina.

14 de marzo la Procuración General de la Nación observó con preocupación el anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación de un sistema "que modifica la actual forma de llevar adelante los procesos y que requiere de mayor instalaciones para las permanentes audiencias, como los recursos humanos necesarios para esa tarea", señalaron fuentes judiciales.

Esa primera mirada **no varió de-** bajo".■

masiado un mes y medio después. El 6 de mayo el Poder Ejecutivo busca anunciar la puesta en marcha en Rosario del acusatorio, pero un fiscal de larga trayectoria y con vínculos con el Ministerio Público Fiscal de la localidad santafesina indicó: "Arranca sin recursos y con mucha voluntad, más de los fiscales". Entre las inversiones informadas por el Ministerio de Justicia, se señaló que proporcionará al Ministerio Público Fiscal "computadoras de alto rendimiento y otras herramientas informáticas para avanzar en investigaciones complejas contra la criminalidad organizada". Al respecto, la PGN informó en su momento una serie de especificaciones técnicas y de estructura tecnológica consideradas necesarias para este propósito. "Se está proporcionando un tercio de lo requerido para garantizar el debido funcionamiento del sistema acusatorio", señaló una fuente del organismo que nuclea a todos los fiscales. Desde el Ministerio de Justicia, indicaron "estamos gestionando la adquisición de una primera tanda de computadoras potenciadas que se entregarán en los próximos diez días".

Este martes la Corte Suprema divulgó un comunicado donde refiere a una "intensa actividad para la adecuación de infraestructura, tecnología, personal y equipos de trabaio".■

### Revés para Cristina Kirchner en un juicio civil contra Eduardo Feinmann

El máximo Tribunal valoró así la libertad de opinión y la llamada doctrina de la Real Malicia.

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró ayer la nulidad de la resolución que concedió un recurso extraordinario a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una demanda por daños y perjuicios que la ex presidenta había perdido contra el periodista Eduardo Feinmann. En la causa se aplicó la llamada doctrina de la Real Malicia y la libertad de opinión. El máximo Tribunal ordenó que se dicte un nuevo fallo con estos antecedentes a favor del periodista.

Representada por el abogado Gregorio Dalbón, la ex presidenta demandó a Feinmann por una serie de declaraciones que el periodista realizó en el programa de TV "Animales Sueltos" y reclamó un resarcimiento económico millonario por haberla tratado, entre otras cosas, de "coimera" al informar sobre causas judiciales en las que se encuentra involucrada.

Llegado el caso al máximo Tribunal, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que los órganos judiciales llamados a expedirse sobre la concesión del recurso extraordinario federal deben resolver categórica y circunstanciadamente si tal apelación satisface todos los recaudos formales y sustanciales que condicio-

#### nan su admisibilidad.

En esa línea, remarcó que, descartada la arbitrariedad, la Cámara no fundamentó la concesión del recurso extraordinario y, por ello, la Corte declaró la nulidad de la resolución que lo concedió y ordenó el dictado de una nueva decisión.

La demanda fue rechazada en primera instancia y esa decisión fue confirmada por la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil. Ese tribunal sostuvo que, entre los dichos objeto de la demanda, se podía distinguir aquellos referidos a hechos susceptibles de ser probados y los que expresaban una opinión.

Sobre los primeros, señaló que era aplicable la llamada doctrina de la Real Malicia, que las circunstancias tenidas en cuenta por el magistrado de primera instancia "en cuanto señala que las expresiones que dieron origen a la causa fueron realizadas cuando ya se investigaban ciertos y determinados delitos sea contra la accionante, sea contra funcionarios públicos que formaron parte del gobierno que ella presidió".

Además, la Corte Suprema agregó que "a fin de evaluar la verdad o falsedad de la noticia no era relevante lo que finalmente se decidiera en las causas penales, sino el hecho de que al momento en que el demandado realizó los comentarios en el programa televisivo la actora estaba siendo investigada".



Periodista. Eduardo Feinmann le va ganando el juicio a Cristina.

El País 13 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Ley Bases: sigue la negociación y deben demorar el dictamen

El oficialismo quería sacar hoy despacho de comisión, pero no lo consiguió. Intentará hacerlo mañana. Discute con la oposición dialoguista varios ejes.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Después de una jornada de negociaciones contrarreloj entre los delegados del Ejecutivo y los bloques dialoguistas, el oficialismo decidió demorar un día más la convocatoria al plenario de comisiones y ahora apunta a dictaminar la Ley Bases mañana, junto con el Paquete Fiscal. La actualización del Impuesto a las Ganancias y la Reforma Laboral entre los principales puntos que siguen retocando y dilatan el acuerdo.

"Faltan cosas, a esta altura detalles", afirman en el oficialismo. "No está trabado. Simplemente no hemos terminado. Estamos viendo en detalle lo laboral", asegura un radical que participa en todas las negociaciones.

La Libertad Avanza necesita su primera ley y teniendo el traspié del verano-cuando apuraron el debate y el proyecto llegó al recinto con tantas disidencias que terminó cayendo-ahora quieren lo contrario: llegar al plenario de comisión con el dictamen ya escrito y firmarlo casi sin debate. De hecho. ahora planean dictaminar la Ley Bases mañana a la mañana y el paquete fiscal a la tarde.

"Ya se dijo todo", señaló un alto miembro de LLA, que apuesta a que el debate en comisión sea un trámite. "Se viene discutiendo hace cinco meses", coincide un opositor. Quieren llegar al recinto con el po-



En plenario. El libertario José Luis Espert charla con el peronista Germán Martínez, la semana pasada.

roteo afinado-que no haya sorpresas-y que la votación sea por capítulos cerrados.

Como contó Clarín, la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias a \$ 1,8 millones para solteros tiene consenso-salvo en gobernadores patagónicos-pero la actualización anual era un reclamo masivo. Este martes, el oficialismo aceptó que se haga una actualización trimestral, que sería en septiembre, y que a partir de ese momento se ajuste cada seis meses.

El artículo 70, a pesar de los cambios en la redacción, no hubo forma de volverlo "pasable" y distintas fuentes de la oposición confirmaron que el Gobierno se comprometió a eliminarlo del proyecto. Ese punto facultaba al Ejecutivo para derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada que generaran, por ejemplo, "distorsiones en los precios" o "monopolios artificiales". Los jefes de distintos bloques informaron que no lo iba a votar nadie y el Ejecutivo se comprometió a dar marcha atrás.

La Reforma Laboral finalmente se incluyó en la Ley Bases y es un tema que está en plena discusión. En el último borrador el Gobierno incluyó el tema pero replicando casi en su totalidad los artículos del DNU de Javier Milei, que en ese capítulo quedó suspendido por la Justicia.

Eso molestó al jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, que había planteado no ir, ahora que la ley bases empieza a ver la luz, a una discusión interminable que la empantane. Propuso una reforma "light" pero votable para todos, con tres puntos: la extensión del periodo de prueba -algunos dicen 6 meses y otros 8-; creación de un régimen de cese laboral (tipo UOCRA) optativo por convenio colectivo para reemplazar indemnizaciones; y sobre las multas a empleadores por trabajo no registrado deben ponerse de acuerdo en si directamente las eliminan o suspenden por dos años o las reducen.

Pero hay tres proyectos en discusión y el más ambicioso es el del radicalismo, que pide eliminar la cuota sindical obligatoria, un tema que equivale ponerse en pie de guerra con la CGT. El Gobierno tampoco quiere.

El Ejecutivo aceptó ampliar el listado de organismos en los que no "podrá disponer la disolución". Entre ellos, el CONICET, el laboratorio Malbrán, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, la UIF y el INTA, entre otros.

### Hay trabas con Gananciasy la reforma laboral

El Gobierno había planteado la derogación de la moratoria previsional. A pedido de la oposición aceptaría crear una prestación proporcional a la cantidad de años aportados. Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aún se está discutiendo. La oposición pide que antes que pase al Tesoro se paguen juicios adeudados o se incremente otro 8 % las jubilaciones. ■

### Los K no logran sumar apoyos para sesionar en Diputados

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Después de la multitudinaria marcha federal universitaria, los diputados del kirchnerismo buscan aprovechar la onda expansiva y en una sesión especial convocada para hoy intentarán meterle más presión al Gobierno por el financiamiento educativo y por la actualización de las jubilaciones.

La reunión pedida por el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, está convocada para las 11 e incluye un total de 27 proyectos relacionados con el financiamiento universitario, la restitución del Fondo de Incentivo Docente y la fórmula de actualización jubilatoria.

Esta sesión fue convocada en medio de la negociación que el Gobierno mantiene con los bloques dialoguistas para avanzar en el tratamiento de la Ley Bases.

La sesión pedida por el kirchnerismo obligó a reprogramar otras reuniones de comisión que estaban convocadas para hoy.

tiene el quórum asegurado para comenzar la sesión. Es que el bloque de UxP tiene 99 diputados y si se suman los 5 representantes de la izquierda sumaría 104 voluntades.

El radicalismo, siempre vinculado a la política universitaria, sólo aportaría 4 diputadas que pertenecen a Evolución, el espacio que tiene como referente a Martín Lousteau y en el que también participa el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

Desde el sector que responde a Facundo Manes, quien cuenta con En principio, el peronismo no 9 diputados, le habían solicitado a nía diferenciando del resto de los yectos, que no tienen dictamen. ■

los K despegar la convocatoria de la sesión de la marcha universitaria porque Javier Milei había declarado que la manifestación es política partidaria y no de la sociedad civil.

Por eso, los radicales que se encolumnan detrás del neurocientífico propusieron convocar la sesión para el 8 de mayo, pero el pedido no tuvo efecto y la reunión fue ratificada por la bancada kirchnerista.

El bloque de Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Angel Pichetto, tiene previsto reunirse a la mañana, previo a la sesión. Sin embargo, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón anticiparon que darán quórum para sesionar, mientras que era una incógnita qué posición adoptará la cordobesa Natalia De la Sota, que se ve-

cordobeses que responden al ex gobernador Juan Schiaretti.

En tanto, Margarita Stolbizer anticipó que no iba a participar en la sesión convocada por el kirchnerismo, mientras que los representantes de la Coalición Cívica como resto de los miembros del bloque, sólo estaban dispuestos a dar quórum si había alguna reacción desmedida del Gobierno contra la protesta universitaria.

Los diputados de Innovación Federal tampoco anticiparon si participarán en la sesión, al igual que los diputados de Santa Cruz, que responden a Claudio Vidal, y del MPN. En consecuencia, el peronismo tiene 110 diputados asegurados por lo que le faltarían 19 para alcanzar el quórum y habilitar así el tratamiento de un paquete de 27 proEl País CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Una cumbre liberal reúne de nuevo a Milei con Macri y Bullrich

Volverán a coincidir cinco meses después del triunfo del Presidente, en la gala de la Fundación Libertad. Estarán Lacalle Pou, el español Aznar y el brasileño Guedes.



Vencedor. La noche que ganó el balotaje, Javier Milei recibió a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Cinco meses después de su triunfo. Javier Milei volverá a coincidir en un mismo lugar, en simultáneo, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los dos armadores de una sociedad electoral que se había establecido menos de 30 días antes de esa elección y que terminó siendo decisiva para que el candidato libertario llegara a la Casa Rosada.

De aquella foto del 19 de noviembre en el Sheraton Libertador a este 24 de abril en el que cruzarán de nuevo sus caras, pasó absolutamente de todo. Bullrich se convirtió en ministra de Milei, sin consultar a Macri, y el ex presidente asumió la conducción del PRO en lugar de ella, episodios que motivaron el inicio de una serie de diferencias bien marcadas y que ya ninguno intenta invisibilizar.

En el medio, el actual presidente, jefe de Bullrich y aliado de Macri, más allá de algún vaivén en el último tiempo que generó intermitencias en una relación de la que hasta hace poco sólo salían gestos de respeto y admiración. Los tres coincidirán en el evento de la cena anual de la Fundación Libertad, un clásico liberal al que también asistirán referentes regionales como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle-Pou, el ex presidente español José María Aznar y el ex ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

La cita es a partir de las 19, en el complejo Goldencenter, y la expectativa es ver cómo van a interactuar el Presidente, el ex mandatario y quien aspiró a serlo.

Todos los consultados por cómo será el reencuentro le bajaron el tono, planteando que será lo normal que suelen ser este tipo de reuniones y que no debería generar demasiado revuelo una cumbre estrictamente liberal como la de esta noche. Las tensiones, no obstante, existen, sobre todo por la tirante relación de Bullrich con Macri, desgastada por completa después de las elecciones generales en las que la candidata del PRO terminó tercera, detrás de Milei y Massa.

Más allá de las imágenes que circularon del bunker de Juntos por el Cambio, con Macri consolando a Bullrich, la actual ministra de Seguridad no le perdona al ex presidente que no haya jugado a fondo por su candidatura en ese momento como, siente, sí lo había hecho en la previa de la PASO con Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich siente que si Macri no hubiera coqueteado con Milei en esos días, el balotaje hubiera sido entre ella y Massa y hoy sería presidenta.

Lo que vino después de eso fue una rápida reacción, en tándem, de Bullrich y Macri para salir a convencer a Milei de que necesitaba el apoyo del PRO duro en el balotaje. Sin avisarle a la mayor parte de los miembros del partido, armaron una reunión el 24 de octubre, dos días después de las generales, en la casa de Acassuso de Macri, a la que asistieron el ex presidente, Bullrich, Milei, Karina Milei, más algunos aliados como Diego Santilli y Cristian Ritondo. Ahí decidieron jugar todos juntos, aunque no hubo un compromiso de cargos políticos en un futuro gobierno.

Ya en la previa de la asunción de Milei, Bullrich y el radical converso Luis Petri se cortaron solos y pasaron a ser parte importante del nuevo gabinete presidencial. Macri quedó apoyando desde afuera, intentando sumar cuadros PRO a las diferentes líneas del gobierno, pero sin hacer demasiada fuerza ni siendo exitoso en ese intento. Casi todas las patas del antiguo macrismo que hoy forman parte del Gobierno llegaron a sus cargos sin exhibir lealtad a Macri y por afinidad directa con el nuevo presidente.

Se prevé que el orador central de la noche sea Milei, aunque también hay expectativa por escuchar a Macri, Bullrich, y a referentes regionales como Lacalle Pou, Aznar y Guedes.

### "Curro": Villarruel celebró la auditoría a las indemnizaciones

### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Exultante, Victoria Villarruel celebró la auditoría que puso en marcha el Ministerio de Justicia para detectar por el supuesto fraude con las indemnizaciones pagadas a las víctimas del terrorismo de Estado. al que asimiló a los "curros de los Derechos Humanos".

La vicepresidenta salió a sentar posición luego que el ministro Mariano Cuneo Libarona autorizara en un fallo de Cámara que detectó presuntas estafas en la suscripción de dichos beneficios.

"Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente Milei", destacó este martes la funcionaria a través de su cuenta en X.

Incluso recordó en esa publica-

### Auditarán los pagos a víctimas del terrorismo de Estado.

en el que señalaba el caso de "Roberto Haymal, montonero, fue asesinado por los mismos montoneros, sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude".

En en el entorno de la titular del Senado reconocieron que en el pasado reciente había hablado del tema con el ministro de Justicia pero

nisterial que habilita una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura.

"Fue la primera que ha venido advirtiendo sobre estas situaciones incluso desde antes de entrar en la política"", explicó un estrecho colaborador consultado.

Desde mediados de los años 2000 Villarruel ha estado relacionada con el discurso de la "memoria completa" en relación a los años ′70 y llegó a liderar el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). El año pasado a través de la "Fundación Oíd Mortales", donde reviste como presidente honoraria, dio espacio a la presentación del libro "La Estafa el citado relevamiento amparado ción un posteo de marzo de 2023 la desligaron de la resolución mi- con los desaparecidos", de José te", aclaran en su entorno. ■

#### D'Angelo, que realiza un relevamiento sobre las supuestas indemnizaciones truchas.

En el Senado nombró como titular de un observatorio de DDHH a Claudia Rucci, hija del líder de la CGT asesinado por los Montoneros en 1974. Ese ente, aclaran en la Cámara alta, se encarga de asesorar a familias que han sufrido "abusos" institucionales en el pasado reciente o son víctimas de situaciones injustas. Pero nada tiene que ver con un proyecto que desde hace tiempo cavila la vice, esto es, otorgar una reparación a los familiares de las víctimas del accionar de los grupos guerrilleros. "Hay momentos para plantear estas cosas. Hoy la prioridad es poner el país en marcha y ella siempre ha dicho que las prioridades las pone el Presiden-

El País 15 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Mondino sale de gira a China, Francia, Bélgica y Portugal

La canciller tendrá encuentros políticos y de negocios en Shangai y Beijing. También intentará avanzar con el ingreso de la Argentina a la OCDE.

PARIS. CORRESPONSAL

María Laura Avignolo mavignolo@clarin.com

La canciller Diana Mondino llegará a París entre el 2 y el 3 de mayo próximos para participar en la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, la organización con sede en Francia a la que Argentina ha vuelto a decidir que quiere adherir, como durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien el nuevo embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, ya sido aceptado por el Senado, aún no tiene firmado el decreto presidencial ni tiene las cartas credenciales francesas. Pero es probable que la acompañe en su visita. La residencia argentina de la avenue Foch ha sido preparada para su llegada, decorada, con nuevas sábanas y toallas.

Hasta ahora no se sabe si Mondino tendrá reuniones bilaterales con autoridades francesas. Pero el embajador argentino es amigo personal del primer ministro Gabriel Attal, tras haber estudiado en Science Po en Paris, y con otros consejeros del presidente Emmanuel Macron.

La gira completa de Mondino será en realidad entre el 28 de este mes y el 7 de mayo, y además de Francia incluirá (antes) China, (y después) Bélgica y Portugal.

Esto "permitirá dar nuevo impulso a la inserción de la Argentina en el mundo con el objetivo de in-



Gira. Será relevante, porque la canciller Diana Mondino irá a China, Francia, Bélgica y Portugal.

crementar el comercio y las exportaciones de nuestro país, y atraer inversiones productivas", sostuvieron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como primera escala, los días 28, 29 y 30 de abril, la canciller visitará la República Popular China.

Allí desplegará un extenso programa de reuniones oficiales y una agenda que incluirá eventos de promoción comercial y encuentros con inversionistas.

La cancilleri Mondino estará acompañada por una nutrida delegación empresarial de diversos

sectores, representativos de la oferta exportable argentina, que visitará las ciudades de Shanghai y Beijing, donde participarán en foros para promocionar las oportunidades de inversión en nuestro país.

La canciller tendrá reuniones de

trabajo con altas autoridades de China, entre ellos, el canciller Wang Yi, con quien analizará los principales temas de interés bilateral. Argentina está preocupada por sus obligaciones financieras heredadas del peronismo con el Gobierno chino.

Como segunda escala de su viaje, la Canciller participará de la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OC-DE), que se realizará en París el 2 y 3 de mayo. En esta reunión se prevé el anuncio de la aprobación de la Hoja de Ruta que marcará el inicio oficial del proceso de acceso de la República Argentina a la OCDE.

La canciller mantendrá un encuentro con el secretario general del organismo, Mathias Cormann. En Bruselas, en tanto, la ministra será recibida entre el 5 y el 6 de mayo por autoridades de la Unión Europea y la Comisario de Energía, **Kadri Simson**, y la Comisario de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen.

Con ellas abordará las perspectivas de las negociaciones bilaterales con Unión Europea, el bloqueado Acuerdo Mercosur-UE y los avances realizados en los últimos meses para fortalecer el intercambio comercial. Estas reuniones de Mondino en Bruselas son la antesala de la Comisión Mixta Argentina - UE, que tendrá lugar el 6 de junio próximo en Buenos Aires.

En su última escala, la jefa de la diplomacia argentina estará el 7 de mayo en Lisboa. Allí se reunirá con su par, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa, Paulo Rangel. Será recibida por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, y por el primer ministro, Luis Montenegro. Con ellos conversará sobre la necesidad de diversificar el comercio bilateral, los proyectos de cooperación en marcha y las potencialidades en materia de energías renovables.■

### AMIA: piden la detención de un acusado a Paquistán y a Sri Lanka

El Gobierno solicitó ayer, a través de Interpol, a Paquistán y a Sri Lanka la detención del ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, acusado como uno de los autores del atentado contra la AMIA de 1994.

En un comunicado conjunto de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la canciller Diana Mondino se recordó que sobre Vahidi pese una alerta roja de Interpol.

En la nota se afirma que "la Argentina reclama la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad".

"Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA", agregó.

Vahidi es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.

En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en su detención.

Con motivo de su viaje, "Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol", agregó.

Paralelamente "al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad

tiva del causante con fines de extradición a la Argentina".

Vahidi, integra la lista negra de EE.UU. como uno de los terroristas más buscados y es uno de los acusados por la Justicia argentina de haber participado en la organización del atentado a la AMIA. No es la primera vez que la teocracia iraní desafía a Occidente con su nominación. Ya lo había hecho en 2009.

¿Quién es Vahidi? Según la investigación del fiscal Alberto Nisman, Vahidi, en su calidad de comandante de las Fuerzas al-Quds, la brigada expedicionaria internacional de la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica, "participó en la reunión en que se decidió hacer el atentado en la Argentina" y en la que se encomendó a la Jihad Islámica del

Vahidi y Moshen Rezai, dice un informe de la Unidad de Información Financiera de 2017, eran comandantes de la Fuerza Al-Quds e integraron el selecto grupo que "en la oficina de inteligencia sometió a evaluación la propuesta de atentar contra nuestro país". El informe está basado en el dictamen del ex fiscal Alberto Nisman y en resoluciones del ex juez Juan Galeano. La evaluación política de los iraníes habría tenido en cuenta que el entonces presidente Carlos Menem había retirado a la Argentina del Movimiento de No Alineados, se había alineado con EE.UU. e Israel y roto un acuerdo de cooperación nuclear con fines pacíficos. El dictamen de Nisman se basó en testimonios de disidentes iraníes y de ex funcionarios que que per-Lyon emitió una Circular Roja para que proceda a la detención preven- Hezbollah del Líbano su ejecución. tenecieron a la inteligencia iraní.■

El País 16 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Aerolíneas achica pérdidas y baja 20% sus vuelos de cabotaje

Será a partir de mayo y se suma al levantamiento de la ruta a Nueva York. Su titular, Fabián Lombardo, dijo que buscan reducir "a la mitad" el déficit.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

"Si no somos nosotros mismos los que nos preguntamos donde podemos mejorar, o qué recursos podemos optimizar, otros harán esas definiciones".

La frase es uno de los puntos centrales de un comunicado que Fabián Lombardo, el presidente de Aerolíneas Argentinas, envió en la noche del lunes a los más de 12.0000 empleados de la línea aérea estatal y lo hizo con la intención de avisar.

Desde la conducción de la empresa decidieron recortar durante el mes de mayo un 20% los vuelos de cabotaje y quieren evitar conflictos internos.

El lápiz rojo caerá, al menos en esta etapa, sobre los vuelos que se hacen dentro del territorio nacional. En Aerolíneas entienden que por el momento ya hicieron parte del ajuste en el capítulo de los vuelos internacionales con la eliminación de la ruta entre Buenos Aires y Nueva York, que será levantada a partir de agosto.

Según confiaron a Clarín fuentes internas de Aerolíneas, la decisión con los vuelos internos fue un recorte, durante mayo, de 18% en relación a lo que la empresa operó durante el mismo período de 2023.

Fuentes gremiales señalaron que el ajuste es todavía más fuerte: la cancelación de vuelos y frecuencias equivalen a 31% de lo que se



Alas rotas. Fabián Lombardo, titular de la línea aérea, dijo que buscan reducir "a la mitad" el déficit.

había planificado en enero para este mes de mayo, que fue cuando Lombardo acababa de asumir como presidente de la compañía, en reemplazo del camporista Pablo Ceriani.

Hay por un lado un dato objetivo, que es la caída de la demanda interna por la recesión. Pero además Lombardo, quien había formado parte de la conducción de Ceriani en los cuatro años previos, está comunicando a su gente que quiere aplicar un criterio más propio de una línea aérea comercial y dejar de volar rutas con pocos pasajeros.

"Esta modificación se debe a un cambio en la política comercial de la aerolínea: en vez de sostener la oferta durante la temporada baja y, por ende, los costos variables, se optó por adaptarla a la demanda

proyectada. Esto resulta en una importante reducción de costos y en un aumento de eficiencia de la flota", dijeron fuentes internas de la empresa.

Lombardo, en la carta que envió a los empleados el lunes, no proporcionó detalles de la nueva estrategia pero fue muy claro con el propósito: busca bajar el déficit a la mitad. Desde su estatización en julio de 2008, gracias a una ley que aprobó el Congreso y que ahora está suspendida por el DNU 70, los contribuyentes argentinos estaban obligados a sostener económicamente a Aerolíneas. Esa obligación le costó al Estado el equivalente a más de 8.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas.

"La realidad inobjetable es que la empresa no logró resolver sus problemas estructurales y sostiene, desde hace más de una década, un déficit operativo profundo", dijo Lombardo en su carta.

Agregó: "En un contexto en el que muchos argentinos están haciendo un gran esfuerzo por salir

#### **PARA TENER EN CUENTA**

8.000

millones de dólares son las pérdidas acumuladas por Aerolíneas desde 2008 en adelante.

157

son los millones de dólares para Aerolíneas en 2017, el registro más bajo de aportes del Tesoro.

adelante, cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista tiene que ser y va a ser cuestionado. Esto nos obligará a todos, y a mí en particular, a tomar decisiones difíciles".

Un detalle de la carta de Lombardo es una admisión implícita: dice que si las cosas salen bien y logran bajar el déficit a la mitad durante 2024, "será el mejor resultado en los últimos siete años". Hace siete años gobernaba Macri y el déficit de Aerolíneas fue por el equivalente a 157 millones de dólares.

Eso echa por tierra el argumento que el año pasado esgrimió la conducción de Ceriani en el sentido de que Aerolíneas había dejado de pedir plata al Tesoro. ■

### Paro de colectivos: amenaza de despidos y caída de frecuencias

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

En la economía, lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Al igual que en los sectores de la energía y las prepagas, el transporte público no es la excepción: a falta de una ecuación sostenible de tarifas y subsidios (precios), se profundiza la crisis con un posible paro de colectivos este viernes 26 de abril y la reducción de frecuencias en el corto plazo (cantidades). También pueden empezar los despidos por Fernández quiere que les reconoz-

goteo. Esta semana puede ser un punto de quiebre en el sistema de transporte público automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de dos medidas de fuerza de los choferes en lo que va del año -la última, hace dos semanas-, habrá definiciones económicas con efectos duraderos en el servicio.

Hoy habrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo con las cámaras empresariales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El sindicato conducido por Roberto

can a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos \$ 987.000, un acuerdo en paritarias que implicaría una mejora de 83% trimestral en marzo frente a diciembre y que le gana por 32 puntos a la inflación, muy por encima de lo que el Gobierno busca convalidar.

La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar \$ 737.000 a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.

mó a las empresas a resolver el conflicto antes del jueves 25, o retomaría la "retención de tareas" (un paro, en concreto, que no puede ser alcanzado por una conciliación obligatoria) el viernes 26.

### Hoy está agendada una audiencia clave en la Secretaría de Trabajo.

La crisis del sector lleva más de 20 años y empezó a la salida de la Convertibilidad, cuando las tarifas dejaron de reflejar los costos. Pero se profundizó a mediados de 2022, cuando la Argentina empezó con la inflación más alta que la previa. Hoy el Estado (Nación, Ciudad v provincia de Buenos Aires) cubre Hace dos semanas, la UTA inti- el 70% de los costos reconocidos el pago de intereses de la deuda. ■

con subsidios y los usuarios un 30% con tarifas, una relación que llegó hasta el 90% y 10%, respectivamente, en enero 2024.

En el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Transporte, Luis Caputo es reacio a otro aumento de las tarifas de los colectivos (después de un 410% de incremento entre enero y febrero) por su posible impacto en la inflación, cuya baja a un dígito mensual es su prioridad número uno. Sin embargo, habilitó una suba del 54% en los trenes del AMBA para mayo.

Caputo tampoco está dispuesto a convalidar un mayor gasto público en subsidios al transporte, que podría complicar la meta de alcanzar un superávit primario fiscal equivalente a 2% del PBI a fin de año, con equilibrio financiero tras

### Por la industria y la construcción, en febrero la economía cayó 3,2%

La actividad acumuló así cuatro meses de contracción interanual. Los analistas se preguntan si se tocó fondo.

### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

En febrero de 2024, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 3,2% respecto al mismo mes de 2023.

El indicador desestacionalizado contra enero disminuyó 0,2%. En el primer bimestre la actividad se retrajo 3,6%, según el INDEC.

La de febrero fue la cuarta caída consecutiva de la actividad, aunque en los últimos tres meses se viene desacelerando. En diciembre la pérdida había sido de 4,5% y en enero, de 4%.

Para este año el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza mes a mes el Banco Central pronostica una caída del 3,5%, mientras que el Fondo Monetario es más optimista y acota la pérdida a 2,7%.

En el segundo mes del año, la mayor pérdida interanual correspondió a la construcción, 19,1%, seguido por intermediación financiera con 12,1% e industria con 8,4%. En cambio, el rubro que más creció fue pesca con el 31,6%, seguido por minas y canteras con 11,7% y electricidad, gas y agua, con 7,6%.

En este marco, desde la Unión Industrial Argentina manifestaron "su seria preocupación por la caída de la actividad".

Según datos del informe del Centro de Estudios de Unión Industrial (CEU) en febrero la actividad industrial registró una caída interanual de 6,8% y una suba mensual de 0,7%, sin estacionalidad.

Se trata del noveno mes consecutivo con caída, mientras que el primer bimestre de 2024 acumula

un descenso interanual de -8.3%. A nivel sectorial, el informe muestra que la tendencia a la baja se da en la mayoría de los rubros que componen el índice: en 9 de 12 cayó el nivel de producción.

Los datos preliminares de marzo anticipan un empeoramiento de la tendencia con incremento de costos y caída de la demanda.

"La recesión económica se profundizó en febrero dado que, en términos desestacionalizados, el EMAE cayó 0,2% mensual y anotó su cuarta caída al hilo", señaló Emilio Prado, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

"Una relativa buena noticia es que la magnitud de la caída contra el mes anterior se moderó en relación a enero (1,2%) y diciembre (2,8%). Esto nos indica que el piso de la contracción está cerca y, más

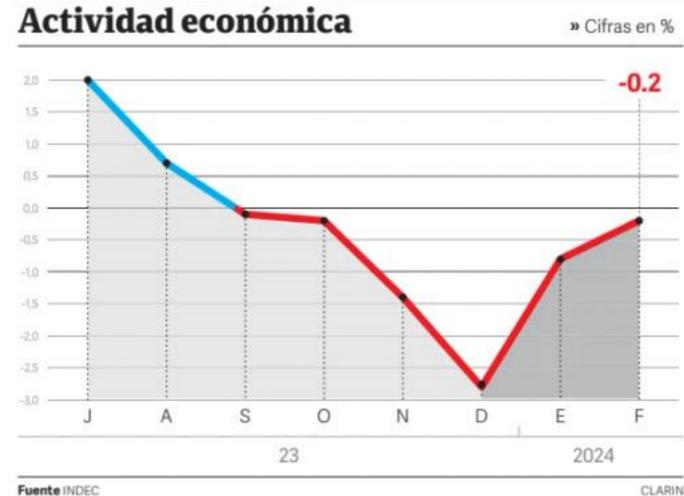

específicamente, posiblemente lo encontremos en el mes de abril", apuntó Prado.

En ese sentido, "se puede inferir otra caída en marzo a partir de los datos provistos por algunos sectores como índice construya (11,2% mensual) y la producción automotriz (29,4%ia)", agregó Prado.

En cambio para Fernando Marull, director de la consultora FMyA, "por sectores se ve una desaceleración en las caídas en diciembre, enero y febrero en comercio y en industria" (ver más abajo).

Desde Aurum Valores marcan que "la perspectiva recesiva sigue agravándose, sin señales de mejora más que algún aporte del agro".

Para Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, los números de marzo van a ser peores a los de febrero. "El mes pasado hubo una caída fuerte en autos y estamos viendo una baja para la industria del 15 a 20% en ese mes". Explica que el efecto del shock devaluatorio de diciembre se está haciendo sentir con tres meses de retraso, "lo que pega sobre las importaciones y la actividad".

Para Menescaldi, "la actividad empezaría a recuperarse en abril por el efecto del agro, por lo que podría haber una leve suba en el segundo trimestre". "La caída de la actividad se va a sentir sobre los ingresos públicos". ■

### Fernando Marull: "La recesión se modera por la caída de la inflación"

### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

-¿Por qué piensa que el Presidente, Javier Milei, anunció el superávit fiscal financiero por cadena nacional?

- Tiene que mostrar algo, hoy el orden fiscal es un punto que lo están valorando mucho, es parte del plan económico más importante, entonces lo hicieron en cadena nacional, me parecía un poco exagerado. Bastante innecesario.

- El resultado fiscal de marzo fue menor al de los dos meses previos, ¿a qué se debe?

- Está bien, me dio igual que lo proyectado, unos \$ 276.000 millones. Entró menos impuesto PAIS por el Bopreal (el bono para los im-

portadores con exención del tributo) y después empezaron a ajustar las jubilaciones. No me sorprendió que fuera menor cuando preguntaban si es sostenible enero y febrero. No ibas a tener un superávit primario como el de enero de \$2 billones o el de febrero de \$1 billón. Los \$ 650.000 millones de marzo están bien.

-¿Hubo licuación o motosierra?

- Mitad y mitad, motosierra son cortes que decidió el gobierno, como el gasto en obra pública y a las provincias. La caída de las jubilaciones es licuación porque se la fumaron, no pudieron cambiar la fórmula rápidamente, y también hubo impuestazo con el aumento del impuesto PAIS. El déficit del primer trimestre del año pasado fue del 0,4% y este trimestre hubo superávit primario del 0,6%, es casi 1 punto de diferencia, 0,83 puntos por menores gastos y 0,14 por menos ingresos.

- En febrero, el EMAE cayó 3,2% interanual y 0,2% mensual, ¿cómo lee ese dato?

- En marzo, este número da positivo, las caídas fueron diciembre, enero y en febrero menos. La recesión se va moderando. Mejoró agro, pesca, minería, un poco industria, construcción no tanto, comercio mejoró. Ya en marzo hay más movimiento.

### -¿Por qué se modera la recesión?

- Porque la inflación bajó, los salarios empezaron a recuperar y el consumo no siguió cayendo. El comercio desaceleró su caída de 10% en diciembre a 7% en enero y 5% en febrero. El consumo empezó a mejorar según el emae. Es un buen dato. Yo esperaba una caída de 0,5% mensual para febrero. ■



### Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500



Alicia Athenas Pichón Troszynski



Yair Joel Vázquez



Valentina Noel Fernández



David Leonardo Capli









18 El País

### Definiciones

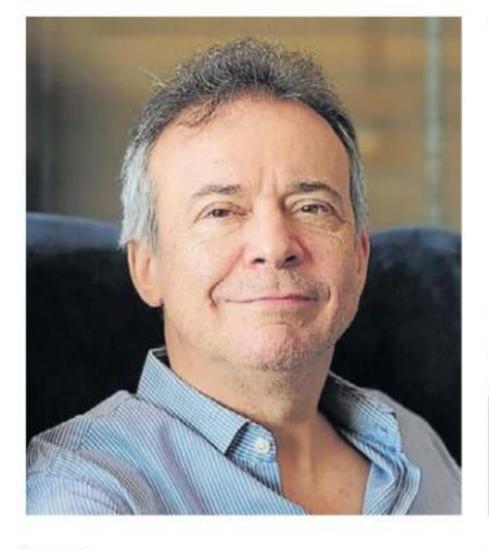

### Daniel Artana

"El Gobierno no debería enamorarse de algunos elementos populistas, como el dólar atrasado. Tiene que abandonar tentaciones populistas, como la adicción al atraso cambiario".



Diego Bossio Equilibra

"Cuando uno llega, trata de no pagar gastos; ahora, cuando se para en la caja y no se pagan la luz, la deuda con la empresa mayorista CAMMESA y las jubilaciones, eso ya entra en el plano de lo inmoral".

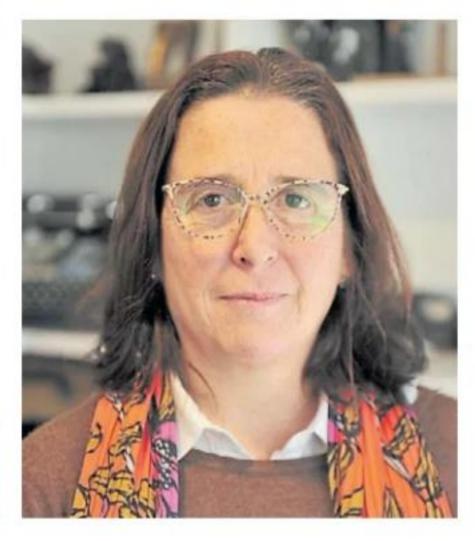

### Marina Dal Poggetto

"Milei, el heterodoxo, es más pragmático, no fue a una dolarización a lo Ocampo ni corrió el cepo, devaluó con controles de capitales y cuando la brecha se escapaba limitó los controles".

### Exagerar la motosierra y dólar atrasado, riesgos según los economistas

Señalan que el ajuste impacta en términos fiscales y prevén una caída de 20% en la recaudación. Elogian el pragmatismo. La situación social es otro interrogante.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Después de la cadena nacional convocada por Javier Milei para anunciar la "hazaña" de haber logrado el primer superávit financiero en 16 años, Marina Dal Poggetto, Daniel Artana y Diego Bossio alertaron ayer sobre los riesgos del plan de ajuste, como el impacto de la recesión "violenta" en la recaudación y el equilibrio fiscal, el atraso del tipo de cambio y la dependencia del cepo cambiario para controlar los dólares paralelos.

"Milei, el heterodoxo, es más pragmático, no fue a una dolarización a lo Ocampo ni corrió el cepo, devaluó con controles de capitaless y cuando la brecha se escapaba limitó los controles". disparó esta mañana la directora de EcoGo, y sostuvo que "es Martín Guzmán con puts (seguros de cambio) y peluca" durante una charla sobre "Finanzas Públicas Provinciales" organizada por Adcap y DLA Pipper en el Alvear Palace.

Con una inflación en el 288% interanual, Dal Poggetto aseguró que la economía ingresó desde el 2022 en un nuevo régimen de inflación más "similar al de los años 80′" y que el Gobierno actual heredó reservas negativas por US\$ 13.000 millones, pero también marcó los límites del programa al cuestionar la "licuación" del gasto, la falta de un esquema previsional y la inconsistencia en lo tributario del Presidente, quien "aplaudió a los empresarios que evaden".

devaluó con controles de capitaless y cuando la brecha se escapaba limitó los controles", disparó esta En su visión, "el Presidente mostró el resultado fiscal del primer trimejor cosecha", se mestre, no los de marzo, los recurmista jefe de FIEL.

sos que subían 1% en enero, ayer cayeron 6% (en términos reales) y en abril se espera una caída del 20% de la recaudación", advirtió la economista, y sostuvo que el plan en marcha "necesita una recesión muy violenta".

En el evento del que también participó el ministro de Interior Guillermo Francos y el diputado Miguel Pichetto, Artana analizó los números de las provincias y explicó que la recaudación sufrió una mayor caída que la de la Nación. "Las transferencias discrecionales a las provincias se les hizo pelota, mientras la Nación tiene ventaja porque pudo acolchonar mejor por los recursos del comercio exterior, producto del aumento del impuesto PAIS, la devaluación y una mejor cosecha", señaló el economista jefe de FIEL.

Frente a algunos ministros de Hacienda provinciales como el de Buenos Aires y Santa Fe, Artana destacó la diferencia en los gastos con la Nación, que tiene la movilidad. Así, después de la pérdida del 33% del poder adquisitivo de las jubilaciones por el fogonazo inflacionario en el primer trimestre con la fórmula previa, "el DNU bloqueó que se recupere lo perdido, con lo cual hay algo sostenible, la licuadora se convirtió en motosierra", aseguró.

Faltando un mes para el "pacto de mayo" y con el paquete fiscal en discusión, el especialista aseguró que el Gobierno "tiene una ventaja en la negociación con los gobernadores, que necesitan la Ley Bases, pero a fin de año se empareja porque vence el impuesto PAIS". En conversación con Clarín, Artana precisó que la reforma de Ganancias aportaría un 60% de esos recursos a las provincias, después de perder 1 punto del PBI por los cambios de Sergio Massa.

En un panel previo, el socio director de Equilibra, Diego Bossio,
alertó sobre los "tres grandes riesgos" del plan, como la sostenibilidad fiscal, el régimen cambiario y
la situación social. "Cuando uno
llega trata de no pagar gastos, ahora cuando te paras en la caja y no
pagas la luz, CAMMESA y las jubilaciones, eso ya entra en lo inmoral",
señaló. Y recordó los fallos que frenaron la suba de tarifas y terminaron el "cheque parlamentario" a la
gestión de Mauricio Macri.

### La UIA, en alerta por el impacto del ajuste

Ayer se reunió la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) integrada por dirigentes de la entidad empresaria del interior. La descripción de lo que ocurre en diversos sectores con una dramática caída de la actividad dominó la reunión.

Un comunicado de la entidad señaló:" Los sectores y regiones representados en la Junta Directiva de la UIA manifestaron su seria preocupación por la caída de la actividad y su impacto, principalmente en las pequeñas y medianas industrias.

Según datos del tercer informe mensual de actividad industrial en febrero registró una caída interanual de -6,8% y una suba mensual de +0,7%, sin estacionalidad. Se trata del noveno mes consecutivo con caída, mientras que el primer bimestre de 2024 acumula un descenso interanual de -8,3%.

A nivel sectorial, el informe muestra que la tendencia a la baja se da en la mayoría de los rubros que componen el índice: en 9 de 12 cayó el nivel de producción. Los datos preliminares de marzo anticipan un empeoramiento de la tendencia con incremento de costos y caída de la demanda.

Los representantes "también señalaron la urgente necesidad de implementar políticas que permitan sostener la demanda, considerar el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, los recientes aumentos de tarifas y la pérdida de empleo", reclamaron.

Las ventas reales de las PyME industriales en el cuarto trimestre de 2023 con relación al mismo período del año pasado cayeron un 12% y la ocupación disminuyó 3%.

También mostraron preocupación por el stock de saldos a favor en ingresos brutos (IIBB) que las provincias adeudan a las empresas.

La cifra alcanza los \$54.000 millones y el 57% de estos saldos son en jurisdicciones donde las empresas no tienen establecimientos.

Los datos surgen de una encuesta realizada por la UIA a más de 100 empresas industriales.

Además alertaron sobre la proliferación de nuevas tasas municipales que afectan la actividad industrial como ocurrió en Almirante Brown, Pilar o Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 El País 19

### Principales indicadores



DÓLAR Oficial, tipo de cambio minorista 1.174

RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



Chicago, en dólares por tonelada

#### BRASIL FRENA LA IMPORTACIÓN DE SIDERÚRGICOS

El Gobierno de Brasil anunció un incremento del 25% al impuesto de importación de 11 productos siderúrgicos, así como el establecimiento de

cuotas de volumen de importación para los mismos durante los próximos 12 meses. Lo decidió el comité ejecutivo de Gestión.

### Apuestan a la inflación en baja: vuelven los hipotecarios UVA

El Banco Hipotecario lanzará créditos de hasta \$250 millones para compra, construcción o refacción de hogares. La cuota se ajustará a la par del IPC

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Luego de que el presidente Javier Milei presentara su balance de los primeros cuatro meses de Gobierno con fuerte hincapié en la estabilidad de la economía, un banco semi-privado anunció que prepara una nueva línea de créditos hipotecarios, con cuotas atadas a la inflación. Se trata del Banco Hipotecario, que desde el mes que viene volverá a ofrecer préstamos UVA para comprar, construir, refaccionar o terminar viviendas.

"La salida vendrá de la mano del la inversión del sector privado y del crédito; financiado genuinamente por el ahorro. Porque esa es la única manera sostenible de crecer", dijo el Presidente el lunes por la noche. Este martes, el Banco Hipotecario picó en punta: publicó en su web las condiciones de dos nuevas líneas de créditos UVA, con tasas más bajas.

Es el primer banco que se anima a pensar en créditos a largo plazo para intentar ayudar a resolver un viejo problema de la Argentina: un déficit habitacional que supera a las 3 millones de viviendas. Pero no sería la única, ya que varios bancos tienen esta idea en carpeta.

En concreto, el Hipotecario ofrecerá desde mayo próximo dos nuevas lineas de préstamos por hasta \$250 millones. Si se toma como referencia el tipo de cambio paralelo por estos días, sería un monto máximo apenas por debajo de los US\$ 250 mil. La novedad es que la solicitud y todo el trámite de estas nuevas hipotecas se podrá realizar en forma 100% on line, sin necesidad de acercarse físicamente a la sucursal del banco.

Por un lado, habrá una línea para la compra o construcción de vivienda, con un monto máximo de \$250 millones, cuya tasa será la UVA más 4,25% los primeros doce meses Los años restantes la cuota acumulada.



Ajustables. Los créditos hipotecarios se relanzan en un mercado inmobiliario que empezó a moverse.

también ajustará por UVA pero con una tasa que llegará al 8,5%. Esto es para personas que acrediten sus haberes en la entidad, ya que tendrán una bonificación del 50% de la tasa fija por los primeros 12 meses de vida del préstamo.

También se presentará una línea para ampliación y refacción de viviendas con un monto máximo de \$125 millones, con las mismas condiciones de tasas. Con ambas iniciativas el Hipotecario aumenta los montos máximos prestables, ya que actualmente la entidad ofrece créditos atados a UVA por hasta \$10 millones, y aplica una reducción de tasa: los créditos vigentes hasta ahora tienen una tasa aplicada de 13,5% por encima de la inflación

Fuentes del Hipotecario le explicaron a este diario que las nuevas líneas son una apuesta a la normalización de la macro. "Creemos que en los próximos meses la inflación va a bajar con fuerza y con eso habrá una recuperación del poder de compra del salario. En Argentina hay una demanda reprimida por este tipo de préstamos y queremos abrir el juego para cuando ese momento llegue". En la entidad afirmaron que antes de fin de año podrían verse los primeros movimientos en estas líneas crediticias.

Después del "boom" que hubo en los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, el stock de créditos hipotecarios UVA se desplomó en la Argentina. Según datos del Banco Central, en marzo en la Argentina.■

apenas representaba el 0,1% del PBI del país. La morosidad es de menos del 1%.

La pregunta es si estas iniciativas pueden hacer revivir a la demanda, en un contexto de inflación alta. El economista de Empiria, Federico Gonzalez Rouco explicó: "Quizás sea un poco pronto como para pensar en una recuperación del crédito de largo plazo atado a la inflación, sin embargo el mercado hipotecario en la Argentina es tan chico que cualquier anuncio de este tipo despierta interés".

El economista, autor del libro "El sueño de la casa propia", afirmó que pese a la "mala fama" que se generó alrededor de los UVA, los préstamos UVA son una estrategia viable

### Es clave que el poder adquisitivo se recupere

Gustavo Bazzan gbazzan@clarin.com

En 2016, con una inflación anual cercana al 35%, el gobierno de Mauricio Macri lanzó la línea de créditos hipotecarios UVA, cuya cuota se ajustaba a la par de la inflación. La demanda fue masiva: en tres años, hasta la devaluación de abril de 2018, se colocaron cerca de 110.000 créditos. Pese a que desde entonces la inflación subió mucho más que los salarios, la morosidad sigue siendo infima.

Ocho años después de aquella primera experiencia, el Banco Hipotecario relanza en 2024 los hipotecarios UVA, porque, dicen en esa entidad, "apostamos a que la inflación va a bajar y el poder adquisitivo se va a recuperar". Es decir, lo inverso de lo que ocurrió entre 2018 y hoy.

Hay que decir que la línea "UVA" que diseñó en aquellos años el Banco Central que conducía Federico Sturzenegger no significó la reinvención de la rueda. Los créditos ajustables por inflación funcionan desde hace 50 años en Chile.

El crédito cuya cuota se ata a la inflación resuelve, en condiciones normales, un problema insalvable: si el hipotecario se da a tasa fija, en la Argentina, la cuota inicial es altísima, porque el Banco se quiere cubrir de la inflación futura. Si la cuota inicial es altísima, los ingresos que debe demostrar un hogar para poder acceder al crédito también son altísimos. Es decir, la cuota a tasa fija es una barrera de entrada al crédito para muchas familias. La cuota indexada evita la licuación de la deuda, un clásico de la historia de los créditos hipotecarios en este país. Justamente el hecho de que la cuota no se licuó fue lo que descolocó a muchos deudores UVA, que reclamaron por modificar los términos del contrato. Si la deuda no se licúa, habrá más oferta de créditos. ■

### El Mundo

### Las repercusiones del conflicto de Oriente Medio



Multitud. La concentración frente a la Universidad de Columbia con la participación de estudiantes y docentes, una de las mayores marchas en repudio a la guerra de Israel en Gaza. EFE

### Estallan fuertes protestas contra la guerra en Gaza y hay centenares de arrestos en universidades de EE.UU.

Los estudiantes ocupan desde hace semanas los campus de instituciones de élite. El conflicto enfrenta a alumnos judíos con propalestinos. Ayer hubo 200 detenidos en Yale y Nueva York.

#### NUEVA YORK. AP, AFP Y EFE

Las repercusiones por la guerra en Gaza están incendiando los campus de las universidades más importantes de Estados Unidos. El mismo día en que Columbia debió cancelar las clases presenciales para garantizar la seguridad de estudiantes judíos, fuertes protestas estallaron en la noche del lunes y se prolongaron hasta la madrugada de ayer con centenares de alumnos arrestados en la Universidad de Nueva York y en la de Yale cuando se manifestaban en contra de los bombardeos israelíes sobre la población palestina en la Franja.

se cerraron al público mientras otras de las instituciones universitarias de élite del país intentaban calmar las tensiones en el campus debido al repudio a la guerra en Gaza lanzada por Israel.

Los arrestos de ayer se suman al centenar de estudiantes propalestinos arrestados la semana pasada luego de que acamparon en el parque de Columbia. Han surgido campamentos similares en todo el país mientras las escuelas luchan por determinar dónde trazar la línea entre permitir la libre expresión y mantener campus universitarios seguros e inclusivos.

Las protestas han sacudido mu-

### Las universidades se debaten entre la libertad de expresión y mantener la seguridad

el mortal ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, con 1200 civiles asesinados y 250 secuestrados, y la posterior réplica israelí sobre Gaza que mató a 34.000 palestinos. Los incidentes se agudizaron la semana pasada hasta alcanzar un pico en la noche del último lunes.

Las protestas han enfrentado a los estudiantes entre sí, y los estudiantes propalestinos exigen que Ayer, las puertas de Harvard Yard chos campus universitarios desde sus escuelas condenen el ataque

de Israel a Gaza y desinviertan en empresas que venden armas a Israel. Mientras tanto, algunos estudiantes judíos dicen que parte de las críticas a Israel se han desviado hacia el antisemitismo y los han hecho sentir inseguros, y señalan que Hamas todavía mantiene rehenes tomados durante la invasión a Israel que disparó la guerra.

Los arrestos desataron una ola de activismo en otros campus, incluidos el MIT, la Universidad de Michigan y la Universidad de Stanford, mientras los manifestantes reclaman que sus universidades corten lazos económicos con empresas ligadas a Israel.

York, un campamento de estudiantes se llenó de cientos de manifestantes durante todo el lunes. La casa de estudios dijo que advirtió a la multitud que se fuera y luego llamó a la policía cuando recibió informes de "cánticos intimidantes y varios incidentes antisemitas". Poco después de las 20.30 horas, la policía comenzó con los arrestos.

"Es una represión realmente escandalosa por parte de la universidad permitir que la policía arreste a estudiantes en nuestro propio campus", dijo Byul Yoon, estudiante de derecho de la casa de estudios neoyorquina. "El antisemitismo nunca está bien. Eso no es en abso-En la Universidad de Nueva luto lo que defendemos y es por eso

CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 El Mundo

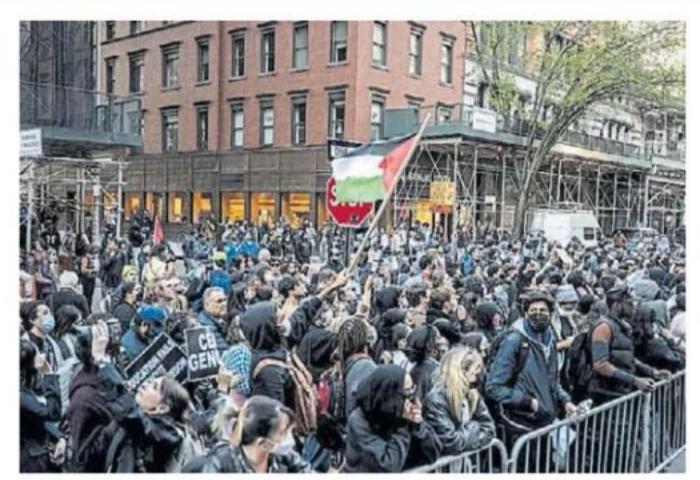

Propalestinos. Una protesta ante la Universidad de Nueva York. AP

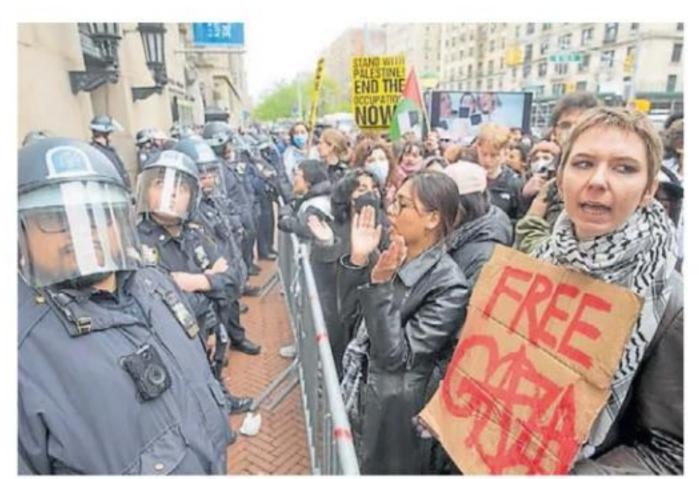

Reclamos. Pedidos de una tregua para Gaqza en Columbia. AFP

que hay tantos camaradas judíos que están aquí con nosotros hoy", dijo Yoon. Los manifestantes instalaron carpas en Beinecke Plaza el viernes y se manifestaron durante el fin de semana, pidiendo a Yale que también ponga fin a cualquier inversión en empresas de defensa que hagan negocios con Israel.

En Columbia, las tensiones seguían siendo altas ayer, mientras las puertas del campus estaban cerradas para cualquiera que no tuviera una identificación escolar y donde estallaron protestas tanto dentro como fuera del campus. La diputada Kathy Manning, una demócrata de visita en Columbia con otros tres miembros judíos del Congreso, declaró a la prensa que "vimos señales que indicaban que Israel debía ser destruido".

La presidenta de esa universidad, Minouche Shafik, dijo a la comunidad escolar que estaba "profundamente entristecida" por lo que estaba sucediendo en el campus. "Para reducir el rencor y darnos a todos la oportunidad de considerar los próximos pasos, anuncio que todas las clases se llevarán a cabo virtualmente", escribió.

La semana pasada, esa rectora debió testificar en el Congreso sobre el antisemitismo en los campus. Al día siguiente, los agentes con equipo antidisturbios entraron a la universidad y esposaron a unos setenta jóvenes que protesprimera vez, desde 1968, que Columbia llamaba a la policía para sofocar las protestas.

En diciembre, los diputados republicanos citaron a sus colegas de Harvard, Claudine Gay, y de Penn State, Liz Magill, obligándolas a ambos a dimitir. Shafik se comprometió a hacer más para contener a los partidarios de Gaza y a las protestas antiisraelíes. La directora había admitido que algunas de las consignas gritadas en las protestas posteriores al 7 de octubre eran antisemitas. La medida de ayer, que pone en riesgo el delicado equilibrio entre la defensa de la libertad de expresión y la protección contra declaraciones consideradas discriminatorias y ofensivas, puede resultar un búmeran.

Los últimos acontecimientos se produjeron antes del inicio del lunes por la tarde de la festividad judía de Pesaj. Nicholas Baum, un estudiante judío de primer año, sostuvo que los manifestantes del fin de semana estaban "pidiendo a Hamas que arrasara con Tel Aviv e Israel". Dijo que algunos de los manifestantes que gritaban insultos antisemitas no eran estudiantes.

En los próximos días, un grupo de trabajo formado por decanos, administradores escolares y profesores intentará encontrar una solución a la crisis universitaria, señaló la rectora Shafik, quien no diio cuándo se reanudarían las clataban por la causa palestina. Era la ses presenciales en Columbia. ■

No hay indicios de que el grupo vaya a liberar a los rehenes israelíes. Ni que Israel deje de bombardear.

### Israel y Hamas, 200 días de conflicto en la Franja sin señales de una tregua



Destrucción. Dos palestinos caminan ante los restos de edificios destruidos por bombas en Jan Yunis. AP

### FRANJA DE GAZA, ESPECIAL

#### Agence France Presse

La guerra entre Israel y Hamas en Gaza cumplió ayer 200 días sin señales de desescalada ni de que el movimiento fundamentalista se disponga a liberar a sus rehenes o de que Israel renuncie a invadir Rafah, en el sur del enclave.

"Después de 200 días, el enemigo sigue atrapado en las arenas de Gaza. Sin objetivo, sin horizonte, sin la ilusión de la victoria o de la liberación de los prisioneros", afirmó el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, en referencia a los rehenes tomados en Israel por comandos islamistas el 7 de octubre. "Mientras un solo centímetro de nuestra tierra siga [sometido] a la agresión de la ocupación, seguiremos golpeando y resistiendo", agregó en una declaración difundida por televisión.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, había reafirmado el lunes su "determinación inquebrantable" de conseguir la liberación de casi 100 rehenes (según estimaciones israelíes) aún retenidos en Gaza. En las últimas 24 horas, los bombardeos israelíes mataron a 32 palestinos, según el Ministerio de Salud gobernado por Hamas, lo que lleva el balance total desde el inicio del conflicto el 7 de octubre a 34.183 muertos, en su gran mayoría civiles.

El ejército israelí bombardeó lestino. La comunidad internacio-

ayer el centro de la Franja, alcanzando las cercanías del campo de refugiados de Bureij y el campo de Nuseirat, según un corresponsal de AFP. Las cámaras de AFP también captaron bombardeos en Jabaliya, en el norte de la Franja.

El conflicto se inició el 7 de octubre, con una incursión de milicianos islamistas que mataron a unas 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a unas 250, según un recuento en base a datos oficiales israelíes.

Qatar, que junto a Egipto y Estados Unidos actúa como mediador para conseguir una tregua y la liberación de los rehenes, afirmó que los representantes de Hamas permanecerán en Doha mientras su presencia sea "útil y positiva" para las avanzar en las negociaciones. Estas últimas se hallan estancadas y ambas partes se acusan mutuamente de bloquearlas.

Netanyahu enfrenta una creciente presión interna para conseguir que los rehenes sean liberados. El lunes por la noche, coincidiendo con el inicio de la Pascua judía, cientos de manifestantes protestaron delante de su domicilio, en el norte de Tel Aviv.

Para derrotar a Hamas, Netanyahu prometió que continuará su ofensiva contra Rafah, una ciudad fronteriza con Egipto que, según las autoridades israelíes, es el último gran bastión del grupo panal le insta a abstenerse de esa operación, temiendo una catástrofe humanitaria en una localidad de 1,5 millones de personas, en su gran mayoría desplazadas desde otras zonas de Gaza.

Según funcionarios egipcios citados por The Wall Street Journal, Israel prevé desplazar a los civiles de Rafah hacia Jan Yunis donde planea instalar carpas y centros de distribución de comida. La evacuación duraría entre dos y tres semanas y se realizaría en coordinación con EE.UU., Egipto y otros países árabes como Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Oriente Medio, Fabrizio Carboni, señaló que una evacuación de ese tipo resultaría imposible en las actuales condiciones.

Tras más de seis meses de guerra, los casi 2,4 millones de habitantes de Gaza, asediada por las fuerzas israelíes, están en riesgo de hambruna, según la ONU, que exige la llegada de más ayuda humanitaria. La ONU pidió ayer una investigación independiente sobre fosas comunes halladas en los dos principales hospitales de la Franja. La Protección Civil de Gaza afirma que exhumó 340 cuerpos enterrados por las fuerzas israelíes en fosas comunes cavadas en los recintos del hospital Nasser de Jan Yunis. Israel tachó esas acusaciones de "infundadas".

El Mundo 22 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Rusia vuelve a reclutar a presos para luchar en Ucrania debido al elevado número de bajas

A cambio de su participación en la guerra, reciben la libertad. Pero muchos no regresan y son despachados a las unidades de ataque en la primera línea.

BRUSELAS. ESPECIAL PARA CLARÍN Idafe Martin

Los servicios de inteligencia de las potencias europeas filtran a las instituciones del bloque desde hace meses que Rusia pierde en Ucrania cientos de hombres al día, miles cada mes, decenas de miles al año y probablemente perdió más de 150.000 en dos años de guerra.

Las levas de soldados por las autoridades rusas se hacen principalmente en regiones remotas del este siberiano y del sur centroasiático, lejos de las grandes ciudades, para evitar protestas y porque son regiones más pobres donde los jóvenes ven en la soldadezca una salida profesional ante mejores opciones.

Pero esa ofensiva no es suficiente para aumentar a niveles satisfactorios el número de soldados en Ucrania en una guerra que se ha convertido en una serie de batallas clásicas que usan miles de hombres para que los frentes avances unos pocos kilómetros.

La solución cuando estalló la guerra fue permitir a la milicia privada Wagner, una organización paramilitar ahora eliminada, que reclutara en las cárceles, pero sus números eran limitados. Eso está cambiando.

La Duma rusa aprobó a finales de

### Cualquier sospechado de un delito, o preso, queda libre del proceso si se alista

marzo una reforma legal que permite a las Fuerzas Armadas reclutar en las prisiones e incluso a personas que están siendo investigadas por crímenes pero que todavía no han sido condenadas.

A cambio de su participación en la guerra, si consiguen regresar con vida a Rusia reciben la libertad. Los cálculos más fiables dicen que Rusia podría aumentar así en 150.000 el número de soldados en Ucrania. Carne de cañón. Es sabido que son los primeros que se envían al frente y con una protesta respecto al armamento y las capacidades logísticas en general. Son lo peor para los propios militares.



Reclutado. El Nobel de la Paz Oleg Orlov, de 70 años, recibió una oferta para sumarse al ejército. AP

### **PRESION CONTRA LOS DESERTORES**

### Ucrania cierra su Consulado de Barcelona a los mayores de 18 años

El Consulado de Ucrania en Barcelona ha empezado a aplicar desde ayer la orden de Kiev de no prestar ningún tipo de servicio consular a los varones de entre 18 y 60 años de ese país, independientemente de que llegaran a esta ciudad española como refugiados siendo menores.

La decisión es una forma de presión sobre los ciudadanos ucranianos que dejan su país para escapar de la obligación de sumarse a las fuerzas militares en guerra con Rusia. "La obligación de todos (los ucranianos), da igual su condición, es luchar para defender al país", afirmaron fuentes consulares.

Desde la oficina diplomática se Varias leyes facilitan ese recluta- negó que se esté enviando infor-

mación al Gobierno ucraniano sobre el número de hombres que residen en Barcelona y alrededores que pudieran cumplir el requisito de edad para incorporarse a la defensa nacional, ni que se esté tomando ninguna medida activa para conminarlos a regresar para ir al frente de guerra contra las tropas rusas.

Según los últimos datos del departamento de Derechos Sociales, habría unos 150 menores sin acompañante procedentes de Ucrania en la región de Cataluña. El dato total de menores que viven en la región con sus progenitores -en la mayoría de los casos, solo la madre-no se conoce actualmente con exactitud porque, desde que comenzó la guerra (febrero de 2022), muchos regresaron a su país.

El propio ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, denunció la situación. "Un hombre en edad de movilización se fue al extranjero, demostró a su Estado que no le importa su supervivencia (la del Estado) y después viene y quiere recibir servicios de ese Estado", dijo Kuleba en redes sociales.

El ministro agregó que "estar en el extranjero no libra a un ciudadano de sus obligaciones con su patria". Esta orden de Exteriores llega días después de la aprobación de una nueva ley de movilización que prevé sanciones a quienes no se sumen a la leva militar.

miento, muchas veces forzoso, pero la última va más allá.

Cualquier persona que esté siendo investigada por un delito, esté en prisión preventiva o esperando juicio en libertad, verá todo el proceso judicial eliminarse si se alista para la guerra. La liberación definitiva de los presos sólo se hará efectiva, dice la reforma, cuando acabe la guerra.

Por lo que estarán en la guerra todo el tiempo que ésta dure o volverán a prisión. Sólo se escaparán aquellos cuyas heridas sean incompatibles con su participación como soldados. Esos podrán volver a casa, no a prisión.

La ley tiene excepciones. No pueden acogerse a ella los condenados por terrorismo, traición al Estado, delincuencia organizada o "descrédito de las Fuerzas Armadas". Se condena por ese delito a quienes critican la guerra. Pero en la práctica parece que ese último tipo de condenados sí son reclutados. Sobre todo, si son personas famosas que protestaron contra la guerra.

Oleg Orlov, cofundador y miembro de Memorial, la prestigiosa ONG rusa defensora de los derechos humanos, Premio Sájarov del Parlamento Europeo y Premio Nobel de la Paz en 2022, recibió una carta de la Administración penitenciaria en la que se le ofrecía cambiar su pena de dos años y medio de cárcel (protestó contra la guerra) por el mismo período de servicio en el frente en Ucrania. Orlov tiene 70 años.

Las Fuerzas Armadas rusas no hacen ascos a asesinos, violadores o corruptos de toda índole. Y entre estos últimos empieza a crecer la picaresca, según cuentan en sus notas los corresponsales moscovitas de varios grandes diarios europeos. Se permite a funcionarios o políticos corruptos y que fueron condenados a pocos años de prisión alistarse en unidades que están alejadas del frente o en la industria militar.

La guerra está así vaciando las prisiones rusas. En agosto de 2022, cuando empezó el sistema de reclutamiento de presos, había 349.000 personas encarceladas en todo el sistema penitenciario (además de otras 100.000 en espera de juicio). A finales de año eran menos de 250.000. Según un cable de la agencia estadounidense The Associated Press, en varias regiones se están cerrando prisiones porque quedan vacías.

La mayoría de los presos enviados a Ucrania no vuelven. Casi todos (los físicamente en condiciones) son enviados a las unidades de asalto en el frente, las de más riesgo. Eugeni Prigozhin, el patrón de Wagner que se rebeló contra el autócrata Vladimir Putin y murió poco después cuando su avión fue derribado, había calculado que su organización perdió 22.000 hombres sólo para tomar la pequeña localidad de Bakhmout, a la que lla-Barcelona. AFP mó "la picadora de carne". ■

CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

El Mundo 23



Indocumentados. Una imagen de un bote de "sin papeles" buscando ingresar al Reino Unido desde Francia a través del Canal de la Mancha. AFP

### Cinco migrantes se ahogan en el intento de llegar a Gran Bretaña

Sucedió mientras el Legislativo aprobaba una polémica norma que autoriza a deportar a Ruanda a "sin papeles".

PARIS. CORRESPONSAL

María Laura Avignolo

Cuando a la medianoche de este lunes la Cámara de los Lores británica finalmente terminaba su "ping pong" con la Cámara de los Comunes y,daba paso a la ley que dispone deportar a Ruanda a los migrantes que habían llegado por mar al reino, otra tragedia en el Canal de la Mancha ensombrecía aun más esta legislación.

Un barquito con 112 migrantes chocó contra un banco de arena en en la madrugada de lunes al martes, y la gente cayó al agua. La guardia Costera francesa rescató a 100 de ellos. Cinco se ahogaron, incluidas una niña y su mamá.

El primer ministro británico Rishi Sunak ha dicho que la muerte de al menos cinco inmigrantes, incluida la niña de siete años, cuatro horas después de que su legislación de deportación de Ruanda fuera aprobada por el Parlamento, era un "recordatorio de por qué mi plan es importante".

La nueva ley viola los derechos humanos de los más vulnerables y perseguidos y es considerada ilegal por la ONU y el Consejo de DD.HH. Europeo. El laborismo ha prometido derogarla si gana las elecciones generales este año.

Los 112 migrantes habían partido en un bote de goma de Wimereux, en las cercanías de Boulogne, en Francia. A las 5 de la mañana y con 112 pasajeros a bordo. La mayoría de los migrantes vienen de países donde no aprenden a nadar.

Tres hombres, una mujer y la niña murieron en el incidente frente a la costa norte de Francia en Wimereux, según los detalles que brindó el funcionario local Jacques Billant. Participaron en el rescate helicópteros y barcos. Al menos 50 de los migrantes decidieron seguir su viaje en el precario bote hacia Gran Bretaña, tras la caída al agua.

"Cuatro personas fueron trasladadas al hospital, pero ninguna corre peligro de muerte", dijo Billant a los periodistas. Confirmó que entre las cinco muertos se encontraba la mamá de la niña ahogada.

"El accidente ocurrió mientras el barco zarpaba. Aunque 47 personas fueron rescatadas por los servicios de emergencia locales, más de 50 optaron por continuar su viaje", dijo.

Anteriormente, el periódico francés La Voix Du Nord dijo que "alrededor de un centenar de inmigrantes fueron rescatados por un remolcador de la marina francesa y llevados a Boulogne". Esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La trabajadora humanitaria Sandrine, que presenció el incidente, dijo que vio dos botes en dificultades. Confirmó que la niña estaba entre los que murieron.

"Los vi traer los cuerpos y el padre cayó en mis brazos", dijo. "Me dije a mí misma: 'Esto no puede ser posible. Tiene una hija". Intentaron resucitarla pero había muerto. Llegaron los helicópteros y luego había otros cuatro cadáveres. "El padre vio morir a su hija ante él", contó Sandrine. Anteriormente, dijo que vio un gran grupo de personas en la estación y "supo que habría un intento de cruzar".

El Ministro del Interior del Reino Unido, James Cleverly, comentó en las redes que "estas tragedias tienen que parar. No aceptaré un status quo que cuesta tantas vidas". Y agregó: "Los ministros están haciendo todo lo posible para poner fin a este comercio".

La trata de migrantes es el mayor argumento británico. La realidad es que los que organizan el cruce son ex migrantes, que viven en Gran Bretaña y son generalmente de origen kurdo, o los migrantes desde Francia se organizan solos, comprando un barco de goma, con uno a cargo de conducirlo. ■

# Papelón diplomático de España con los reyes de los Países Bajos

MADRID. CORRESPONSAL

Marina Artusa

Cuando el rey Guillermo de Holanda agradeció, hace unos días, a los reyes de España por haber refugiado el año pasado en Madrid a su hija Amalia, la heredera al trono, es muy probable que el líder de la banda narco que amenazó de muerte a la primogénita de Guillermo de Orange y Máxima Zorreguieta, la argentina que se convirtió en reina, ya estuviera prófugo.

Karim Bouyakhrichan es el mandamás de la temida Mocro Maffia, una organización criminal de origen marroquí que opera principalmente en los Países Bajos. Había sido detenido en diciembre del año pasado en Marbella, escenario donde la banda arraigó algunas de sus ramificaciones más productivas.

Inexplicablemente, la Audiencia Provincial de Málaga lo liberó, con medidas cautelares, mientras la Audiencia Nacional tramitaba el pedido de extradición solicitado por Holanda.

Hoy nadie sabe dónde está Bouyakhrichan, a quien todos conocen como Taxi. De nada sirvió que la desconocido.

### Málaga liberó a un mafioso que amenazó a una hija de Máxima

Audiencia Provincial de Málaga le quitara el pasaporte, le impusiera una fianza de 50 mil euros y que le exigiera presentarse ante la Justicia cada 15 días, restricciones con las que Taxi fue obediente en un principio. Pero la última vez que firmó en el juzgado fue el 1 de abril. Desde entonces, su paradero es desconocido

España había iniciado una investigación en 2018 sobre la organización de origen magrebí que lidera Taxi. Tenía indicios de que Mocro Maffia operaba en la Costa del Sol, como se conoce a esa franja de playas y puertos andaluces cuyo punto de referencia es Málaga.

Además, en 2014, el hermano de Taxi, Samir Bouyakhrichan, había sido acribillado en un bar de playa en una madrugada de agosto, mientras coronaba una velada de fiesta con otros capos de clanes del narcotráfico.

Samir tenía 35 años y lideraba Mocro Maffia con una estructura inspirada en la mafia italiana: una red de clanes de familias que se apoyan y protegen mutuamente.

El alma de las megafiestas en Dubai, Amsterdam, Medellín o Marbella que organizaba el clan era Sates del narcotráfico.■

mir, cuyo estilo de vida llamativo y ostentoso lo convirtió en un blanco fácil para sus rivales.

Karim, por el contrario, siempre prefirió moverse en las sombras. Heredó la conducción de la organización y, con bajo perfil, afianzó los negocios, sobre todo, blanqueando en inversiones inmobiliarias, restaurantes y concesionarias de autos los millones de euros que recolectaba de la droga.

Afianzó la presencia de su clan en Málaga, en Marbella, en Barcelona y en Melilla, de donde huyeron sus padres y hermanas al enterarse de su detención.

Karim manejaba con astucia los desembarcos de droga en los puertos holandeses de Roterdam y Amberes. Habría blanqueado así unos seis millones de euros provenientes del narcotráfico. ■ 24 El Mundo



Cokplicado. Gesto elocuente del ex presidente Donald Trump durante su comparecencia en el proceso en su contra en Nueva York. REUTERS

# Un editor complica a Trump en el caso de pagos a una pornostar

El veterano director de The National Enquirer reveló un trato para ocultar notas sobre el vínculo y los sobornos del magnate a la actriz Stormy Daniels

NEW YORK. THE NEW YORK TIMES

Un testigo clave en el juicio penal contra Donald Trump abrió el telón este martes sobre lo que los fiscales dicen fue una conspiración para influir en las elecciones presidenciales de 2016, y describió cómo usó su periódico para encubrir al magnate. El testigo, David Pecker, el veterano editor de The National Enquirer, describió una reunión de 2015 con Trump y su mediador y asesor legal en ese momento, Michael Cohen. Los fiscales describieron la reunión, que tuvo lugar en la sede de Trump en Midtown Manhattan, como la "conspiración de la Torre Trump".

Los fiscales dicen que en esa reunión el trío tramó su plan para ocultar varios escándalos sexuales durante la campaña de 2016. Una de esas estrategias, el pago de US\$ 130.000 para comprar el silencio de la estrella porno y amante de Trump, Stormy Daniels, está en el centro del caso.

Antes de que el tribunal levantara la sesión del día, Pecker testificó que Cohen y Trump le habían preguntado qué podía hacer él y sus revistas "para ayudar a la campaña", una declaración crucial que respalda el argumento de la fiscalía de que los hombres no eran justos. "Yo sería sus ojos y oídos", recordó. Pecker, haberles, dicho mientras les explicaba la práctica sensacionalista de "atrapar y matar", en la que un medio compraba los derechos de una historia sólo para nunca publicarla. Se espera que Pecker regrese al estrado cuando se reanude el juicio el jueves.

Durante aproximadamente tres horas, el editor relató cómo Cohen se comunicaba con él para proteger a Trump de historias negativas, incluida la versión de que el magnate tenía un hijo fuera de su matrimonio. Según reveló Pecker, Cohen le dijo que "el jefe estaría muy contento" de que se suprimiera esa historia.

Pecker también describió haber trabajado con Cohen para generar una cobertura negativa de los rivales políticos de Trump, diciendo que Cohen le proporcionaría información y que **The National Enquirer** la "embellecería" y la añadiría.

El editor señaló, además, que Cohen estaba "físicamente en todos los aspectos de cualquier cosa en la que estuviera trabajando la campaña".

Trump, quien pagó a Cohen el dinero que se usó para mantener el silencio de la actriz porno, está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Cada cargo refleja un cheque, factura o libro de contabilidad que, según los fiscales, ocultó el verdadero propósito de los reembolsos a Cohen, quien se espera que sea un testigo clave en contra del ex presidente.

El testimonio de Pecker se produjo después de una audiencia contundente para Trump y su equipo legal, mientras los fiscales argumentaban que los ataques de el ex mandatario a testigos y jurados representaban una "amenaza" para el juicio.

En ese sentido, instaron al juez a declararlo culpable de desacato al tribunal por lo que dijeron eran 11 violaciones de la orden de silencio que le prohibía atacar a testigos, fiscales, jurados y personal del tribunal, así como a sus familiares.

Un fiscal, Christopher Conroy, recitó varias declaraciones de Trump que la oficina del fiscal de distrito cree que se pasaron de la raya, incluyendo llamar a Cohen y Daniels "sórdidos" y volver a publicar un ataque al grupo de jurados . "Lo que sucedió aquí fue exactamente lo que esta orden pretendía evitar, y al acusado no le importa", dijo Conroy ofuscado.

El abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó que las publicaciones de Trump eran de naturaleza política y dijo que no violaban la orden porque simplemente estaba respondiendo a "una avalancha de ataques políticos", incluidos los de Cohen. El argumento del ex presidente es que todos los procesos en su contra son para intervenir en su campaña con la que intenta regresar a la Casa Blanca.

No obstante, se trata de casi un centenar de causas en otros tribunales, incluyendo el descuido de documentos de alto secreto para la seguridad nacional o el fraude con las cifras de sus empresas.

### ANÁLISIS

### Una abierta violación a la ley de financiamiento de campañas

El National Enquirer fue más que un medio de comunicación amigable para Donald Trump en 2016. Fue un arma política nacional al servicio de un solo candidato, en violación de la ley de financiamiento de campañas. El ex editor del tabloide, David Pecker, testificó con indiferencia sobre cómo el medio operaba en conjunto con la campaña de Trump, "atrapando y matando" historias potencialmente dañinas y publicando artículos elaborados y falsos sobre los oponentes de Trump. Esas prácticas eran inusuales incluso en el salvaje juego de noticias sensacionalistas.

lía de que los hombres no eran justos. "Yo sería sus ojos y oídos", recordó Pecker haberles dicho,

ayudar a la campaña de Trump.

Según la Primera Enmienda, los periódicos pueden apoyar a los candidatos. Pero el respaldo de The Enquirer fue más allá del periodismo: por ejemplo la publicación pagó 150.000 dólares por una historia que una modelo de Playboy, Karen McDougal, estaba preparando sobre una aventura que dijo haber tenido con el magnate republicano. La compra fue para esconder la nota.

Ese tipo de acuerdo no es inusual en el sector de las noticias sensacionalistas, incluso si viola los estándares periodísticos seguidos por los principales medios estadounidenses que tienen reglas que prohíben el pago de fuentes. Pero antes de 2016, nunca se había conocido un acuerdo de "captura y muerte" (compra de material para cajonearlo) para ayudar a una campaña presidencial. En ese contexto, el pago de The Enquirer violó las leyes federales de campaña que prohíben a las corporaciones donar a los candidatos (que puede recibir donaciones directas de hasta US\$ 4.400 por persona).

Como admitió la empresa matriz de The Enquirer, American Media (AMI), en un acuerdo de "no procesamiento" con el gobierno federal en 2018: "Corporaciones como AMI están sujetas a las leyes federales de financiamiento de campañas y los gastos de las corporaciones, realizados con el fin de influir en una elección y en coordinación con o a petición de un candidato o campaña, son ilegales". El acuerdo ayudó a asegurar el testimonio del martes.

La Comisión Federal Electoral posteriormente impuso a la empresa matriz de The Enquirer multas de 187.000 dólares; la campaña de Trump escapó a la sanción.

El Enquirer también estaba proporcionando un valor oculto a Trump: al ceder su cobertura a sus necesidades políticas, Pecker le dio el equivalente a espacio publicitario gratuito en los supermercados donde tenía su mayor posición de venta. Un experto dijo en ese momento que esa exposición podría valer hasta 3 millones de dólares al mes.

The New York Times.

El Mundo 25



Mensaje. El presidente brasileño Lula da Silva durante una conferencia de prensa en Brasilia. AFP

### Brasil sorprenderá con su crecimiento este año, pronostica Lula

Sugiere que la economía crecerá por sobre el 2,4% que se estima. En 2023, se esperaba 1% y se expandió a 2,9%.

BRASILIA. EFE Y CLARÍN

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que la economía del país crecerá en 2024 "más de lo que muchos esperan" y que "sorprenderá a todos los analistas", que prevén como máximo una expansión del 2,4 %.

Lula no arriesgó una tasa de crecimiento para este año, pero citó que en 2023 los analistas privados y los organismos internacionales calculaban un techo del 1%, que finalmente fue del 2,9 %. El planteo es que los fundamentos de aquel error los mantienen los analistas y Lula sostiene que por eso volverán a equivocarse.

El mandatario dijo en rueda de prensa que, en los últimos meses, grandes empresas globales han anunciado multimillonarias inversiones en el país, lo cual consideró que es una "extraordinaria" muestra de confianza en las políticas promovidas por su gobierno.

"Brasil goza hoy de una absoluta credibilidad externa", afirmó el mandatario, quien también atribuyó ese fenómeno a "las garantías del proceso democrático" que todas las instituciones dieron después del difícil proceso electoral de 2022 y el golpe de Estado intentado por la extrema derecha el 8 de ene-

ro de 2023.

Lula sostuvo que la expansión económica que espera para este año tendrá entre sus pilares una serie de políticas anunciadas en los últimos meses para facilitar el acceso al crédito de los más pobres y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

"Eso hará que la rueda gigante de la economía funcione con la enorme mayoría del pueblo brasileño", que se genere empleo, se mejoren los salarios y aumente el consumo, con lo cual será potenciada la actividad de todos los sectores econó-

#### INTERVIENE EL SUPREMO

### Crisis con los indígenas por la toma de tierras

La Corte Suprema de Brasil instauró un proceso de conciliación para superar el conflicto en torno a los derechos de los indígenas a nuevas tierras protegidas en el país. Para ello, el tribunal suspendió una legislación aprobada por el Congreso, que sólo reconocía a los indígenas las tierras que ocupaban en 1988. El gobierno se había opuesto a la norma, pero el Legislativo la había confirmado.

micos, aseguró.

La economía brasileña ha reducido su ritmo de crecimiento desde 2021, cuando se expandió un 4,8 por ciento, en parte por la recuperación que siguió a la parálisis generada por la pandemia de coronavirus y una gestión con deficiencias del pasado gobierno de Jair Bolsonaro que potenció el gasto público.

En 2022, el año de las elecciones de octubre que ganó Lula, el crecimiento fue de 3,0% y 2,9 % en 2023. Para este año los pronósticos más optimistas sitúan la tasa de expansión en 2,4 por ciento.

El presidente combinó su discurso positivo con una presión a su gabinete y al ministro de Economía Fernando Haddad para un mayor dinamismo en la relación con el Congreso, dominado por la oposición centroderechista, a fin de facilitar la aprobación de proyectos de ley gubernamentales en las cámaras legislativas.

"El vicepresidente Geraldo Alckmin debe ser más ágil, debe dialogar más con los partidos. Fernando Haddad, en lugar de leer libros, debería perder algunas horas más en el Senado y en Diputados", dijo Lula al destacar los desafíos del gobierno, que no cuenta con mayoría parlamentaria. ■

# Ecuador: Noboa celebra el apoyo a su plan de mano dura contra los narcos

"El país le dijo sí al futuro", señaló el presidente. La consulta dio amplio respaldo al combate a las mafias.

QUITO, EFEY AFP

Exultante, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este martes, tras ganar el 'Sí' en nueve de las once preguntas del referéndum celebrado el domingo a iniciativa suya, que el resultado fue una "victoria de la gente" porque "el país le dijo 'Sí' al futuro".

En su primera intervención pública desde la celebración del plebiscito, casi dos días después de que se conociesen los resultados, Noboa mostró su satisfacción por el amplio apoyo recibido a las cuestiones que buscan reforzar la lucha del Estado contra las bandas del crimen organizado.

Con más del 95 % de los votos escrutados hasta este martes, se consolidó el triunfo del 'Sí' en nueve de las once preguntas relacionadas con temas de seguridad; mientras el 'No' se afianzó en las reformas económicas relativas a legalizar la contratación laboral por horas y permitir arbitrajes internacionales sobre inversiones . "Luego de que el país le dijo sí al futuro, no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad", aseveró Noboa durante un discurso

"Contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores" agregó el mandatario, en referencia a la iniciativa aprobada para elevar las penas a una serie de delitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos, el terrorismo y su financiación.

Además de endurecer penas, también implican que las Fuerzas Armadas participen de forma permanente junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado y que los ecuatorianos puedan ser extraditados cuando sean requeridos por la Justicia de otros países.

También respaldaron la creación de un sistema de juzgados en materia constitucional, la vigilancia militar en torno a las prisiones, el equipamiento de las fuerzas estatales con armas decomisadas a la delincuencia, la creación del delito de tenencia de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas y un mecanismo exprés de expropiación de bienes ilícitos.

Noboa aseveró que "no detendrán al nuevo Ecuador". "Esta victoria es de la gente y de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos", apuntó.

En las declaraciones de Noboa, proporcionadas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el mandatario no hizo mención a las dos preguntas donde ganó el 'No'.

Según el ex presidente Rafael Correa, archienemigo de Noboa, esos dos reveses constituyen una "rotunda derrota" para el gobernante porque a su juicio eran "las dos preguntas que (realmente) le importaban".■



Victoria. El presidente de Ecuador celebra los resultados. AFP

### Opinión

# Inédito: el Presidente sugiere comprar dólares y el dólar no sube, ¿por qué?





Daniel Fernández Canedo

dfcanedo@clarin.com



Milei por el peso viene desde hace mucho antes de haberlo calificado como "estiércol", y en estos días lo ratificó por otra vía. Fue ante un grupo selecto de empresarios en lo que se conoce como el Foro Llao Llao, en Bariloche. El Presidente calificó de "héroes" a los argentinos que fugaron divisas en los últimos años y destacó que fue un buen camino comprar dólares en el mercado marginal para evitar el pago de impuestos que hubiese terminado en la financiación de algunos políticos que él desprecia.

Dejando de lado la política que circula por sus propios carriles, el carácter inédito de un presidente destacando la salida de capitales y el dólar blue hubiesen sido suficiente motivo para alentar un **clima de inquietud cambiaria** que, en este caso, ni se llegó a bosquejar.

¿Qué están mirando los operadores de los mercados?, ¿creen que la dolarización que alguna vez planteó como urgente el Presidente, y después devino en un esquema de competencia de monedas, está más lejos?, ¿o ven que la fuerte caída de la cantidad de pesos en circulación sacó del radar un cimbronazo cambiario?

El dólar futuro cotiza para fin de año en torno de \$ 1.300 (el oficial mayorista está en \$ 873) y un dato clave que destacan los operadores es que las reservas netas del Banco Central que habían arrancado en el plano negativo la gestión de Milei, pasaron a positivas en más de US\$ 1.105 millones a fines de abril, según el cálculo de Gustavo Neffa, de Research for Traders.

El mercado vuelve a validar la **regla no escrita** de que un BCRA comprando dólares (lleva comprados más de US\$ 13.000 millones desde diciembre) es un argumento
potente para explicar la tranquilidad cambiaria y, más aún, después de que en reiteradas oportunidades el Presidente dijera
que no va a devaluar.

En este caso, la acumulación de reservas

tiene la particularidad de generarse en las compras (elevadas para 86 días hábiles desde que arrancó el Gobierno la actividad), pero también a la restricción en los pagos de los importadores y a la vigencia de un cepo cambiario estricto que rige a pesar de la sugerencia presidencial de que compren divisas en el mercado paralelo para evitar "las garras del Estado".

Al concepto del dólar "tranquilo" por la vigencia del cepo lo refuta con fuerza el economista jefe de Black Toro Capital, Fernando Marengo, al considerar que cuatro meses atrás había cepo, el Central no paraba de perder reservas y la brecha cambiaria se disparaba. Son otros los motivos que explican la calma cambiaria.

El tránsito a una posible situación de atraso cambiario hacia mediados de año se apoya también en la vigencia de dólar "blend"

Es la falta de pesos el determinante principal que actúa como polea de transmisión para favorecer la venta de dólares y la fuerte caída de ventas y consumo.

para las exportaciones, que aporta 20% de las liquidaciones como oferta en el mercado libre.

Bajar la brecha entre el dólar mayorista y los libres al 20% le dio frutos al Gobierno en la pelea contra la inflación: Marina dal Poggetto proyecta para este mes una **suba de los precios minoristas de 9,1%**, con "solo" 5,5% en alimentos, y teniendo en cuenta el freno al aumento de las prepagas.

Desde ya que el resultado fiscal del primer trimestre, destacado por el presidente Milei por cadena nacional, juega un papel determinante y central en la calma cambiaria, por lo menos por dos vías.

Una de ellas está ligada a las expectativas sobre si el Gobierno podrá mantener la disminución del gasto público basándose en el recorte las partidas destinadas a los **pagos** de jubilaciones y de las trasferencias a las provincias.

En marzo, **el gasto fiscal primario cayó 28,6%** respecto del mismo período del año anterior como consecuencia, entre otras reducciones, de una baja de 21,1% en los fondos destinados al pago de jubilaciones, de 84,2% de las transferencias a las provincias y 20,9% de los subsidios económicos.

Ese resultado fiscal es otra cara de la fuerte caída del "crédito interno neto" que es la cantidad de pesos que quedan en la economía después de la absorción de fondos que hace el Banco Central.

Es la **falta de pesos** el determinante principal que actúa como polea de transmisión para favorecer la venta de dólares y que, entre otras vías, tuvieron a las familias y a los particulares desarmando el "canuto" de ahorro en divisas.

Desde ya que esa escasez de pesos es también el fundamento más contundente de la **fuerte caída de ventas** en los rubros ligados al consumo, que contribuyó a moderar las subas de precios, pero encendió luces de alarma respecto del nivel de actividad de la economía.

Con pocas horas de diferencia, el presidente Milei resaltó el resultado fiscal y el repunte de los bonos, la baja del riesgo país y la recuperación de las reservas y dos voces muy respetadas por el liberalismo económico formularon una dura advertencia respecto del futuro de la economía.

Tanto el ex ministro **Domingo Cavallo** como el ex asesor del Presidente, **Carlos Rodríguez**, dijeron que la economía podría caer de la situación recesiva en que se encuentra en una "depresión" si el Gobierno no levanta en el corto plazo el cepo cambiario.

Ni la advertencia ni el concepto depresión pasan desapercibidos para empresarios, comerciantes y especialmente para las familias que esperan no solo que la inflación ceda sino, también, **que sus ingresos consigan alguna recomposición.** ■

**MIRADAS** 

Débora Campos decampos@clarin.com

### Palabras hierentes como flechas

Dice la escritora Magela Demarco que hay palabras cargadas con flechas. Sucio, inútil, fea, gorda, te odio. La lista aparece en el precioso libro Palabras semilla, ilustrado por Caru Grossi y editado por La Brujita de Papel, que se está volviendo un verdadero fenómeno editorial.

Desde su publicación en diciembre del año pasado, Palabras semilla lleva vendidos 30 mil ejemplares. Una enormidad para un libro infantil.

Una enormidad para un libro infantil que no cuenta con el tanque publicitario de los bestsellers. De hecho, una enormidad para cualquier libro en la Argentina de hoy.

Entre nosotros, siete de cada diez chicos y chicas sufren acoso y otras formas de violencia entre pares. La cifra la aporta un estudio realizado entre marzo de 2022 y abril de 2023 por la ONG Bullying sin Fronteras y empuja a la Argentina al grupo de países con más casos del mundo.

La organización traza un diagnóstico espeluznante: "El acoso, la persecución y el hostigamiento escolar han estado presentes desde mucho tiempo atrás. Sin embargo en el siglo XXI está matando y lo está haciendo de una forma en que nadie en el planeta puede explicar".

En este panorama, las redes sociales son un terreno fértil para la violencia: "Hasta la fecha no he visto que alguien haya sido depositado en una celda, luego de haber sido acusado, juzgado y condenado por matar a través de las redes sociales. El ciberbullying en general y Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp son asesinos sigilososos que matan en silencio y que gozan de una impunidad total", aseguró Javier Miglino, especialista en Derechos Humanos y protección de la niñez y fundador de Bullying Sin Fronteras.

Hay palabras cargadas con flechas, dice la escritora Magela Demarco en Palabras semilla. "Hay frases que pegan piñas en la boca del estomago. Hay gestos que lanzan granadas y miradas que te empujan por un acantilado. Y hay risotadas que se mueven en patota".

No lo dice Demarco, pero todo eso exudan las cuentas en redes de prominentes representantes del pueblo. Incluso esos mismos representantes del pueblo repiten ataques cuando ofrecen entrevistas o declaraciones públicas.

¿Por qué los chicos y las chicas harían algo distinto? Una sociedad sin violencia se construye entre todos, pero hay quien tiene más obligaciones que el resto, en virtud del rol que le fue asignado.



Opinión CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Educación: cómo estamos y hacia dónde vamos

DEBATE

#### **Guillermina Tiramonti**

Miembro de la Coalición por la Educación y del Club Político Argentino

os sistemas educativos contemporáneos están sufriendo el cimbronazo del nacimiento de otra era. Lo nuevo irrumpe y transforma en obsoleto aquello que hasta ayer era valorado. No es fácil comprender la orientación general de la transformación.

Todo está en cuestión y debe ser revisado: lo que se enseña y cómo se enseña, quiénes enseñan y con qué medios, la organización institucional y los mecanismos de regulación. Debemos pasar de una propuesta construida a la luz de la Ilustración a otra que dialogue con lo que hasta ahora vamos llamando la era digital.

Nuestra situación educativa a la hora de afrontar el cambio es de una enorme debilidad. Los elencos burocráticos de las diferentes localidades no siempre tienen la formación técnica adecuada, las elites de gobierno suelen estar ajenas a la complejidad de la situación y los mecanismos que le dan gobernabilidad al sistema resultan de acuerdos discrecionales en los que no siempre priman los intereses pedagógicos. El resultado de esta debilidad es un funcionamiento basado en rutinas que no admiten ninguna reflexión sobre lo que se hace, para qué se hace y hacia dónde vamos.

Lo demás ya lo sabemos: las escuelas presentan dificultades para proveer a los alumnos de los instrumentos básicos de la cultura imperante, los docentes tienen una formación muy inadecuada, no les pagamos bien, las universidades no están produciendo los saberes necesarios para el cambio, los políticos en general no se dan por enterados de la trascendencia que tiene esta materia para el futuro de los individuos y la sociedad y los expertos tienen en general, una mirada remedial que no logra calibrar los problemas a solucionar a la luz de la nueva

era. Los sindicatos se resisten a abandonar su lugar de cogobierno e insisten con estrategias de resistencia basadas en el vaciamiento de las aulas.

¿Qué se está haciendo? Aparentemente no mucho. Sin embargo pareciera que lo que se hace tiende a transformar un sistema federal que hasta ahora funciona a través de engañosos criterios de justicia distributiva.

Lo mas visible, o tal vez lo único explicitado, es una campaña de alfabetización abarcativa de todas las provincias, en base a su participación en el Consejo Federal de Educación. Esta campaña estaría acompañada por sistemas de medición y seguimiento que pondrían en manos de las provincias la elección de las metodologías de enseñanza adecuadas para garantizar resultados.

El otro elemento es la discontinuidad de un modelo de articulación nación-provincias inaugurado en el periodo Menem y engordado en los años que le sucedieron. El prototipo de gobierno denominado federalismo consiste en la provisión de un creciente

numero de subsidios de la nación a las

provincias con múltiples propósitos: comprar lealtades, pagar favores políticos, asegurar los votos en el Congreso, acallar conflictos o disimular resultados.

En definitiva, un simulacro de federalismo del que no resulta el tejido de un hilo común entre la heterogeneidad de las diferentes localidades y mucho menos una construcción más justa de la suerte educativa del los niños y jóvenes de las distintas jurisdicciones. Hasta ahora hemos registrado solo una cancelación de estos subsidios y

la revisión de programas que se gestionaron con poca transparencia y sin ninguna valoración de su eficacia. Pero esto es solo una etapa de desmantelamiento que no dice mucho respecto de qué federalismo se esta construyendo.

Lo indeseable sería un paulatino abandono de las jurisdicciones a sus propios recursos. Si esto es así tendremos una educación donde la suerte de las nuevas generaciones esté cada vez más atada a la voluntad de los señores feudales que las gobiernan poco inclinados a proveerlos de instrumentos para el futuro.

La otra línea de acción de la política, que genera interrogantes sobre su impacto en el sistema, es la superposición de los subsidios a las familias para que estas puedan mantener a sus hijos en el circuito privado subvencionado de la educación.

¿Cuál será el objetivo? El más inmediato y claro es darle una mano a la muy castigada clase media que hasta ahora ha hecho un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en escuelas privadas y evitar así la oferta publica que presenta mayor ausentismo docente, más bajos resultados cognitivos y, por sobre todo, una presencia de la cultura marginal que repele a las clases medias.

Mantener la distribución actual de alumnos en los dos circuitos evita traspasos que las escuelas públicas no están en condiciones de atender y vaciamientos de las privadas que también redundarían en su cierre por falta de alumnos.

Probablemente estemos avanzando hacia un sistema donde se amplía la red institucional subsidiada por el Estado y gestionada por los privados. Es posible que lo meramente estatal se destine a los sectores mas rezagados de la población, y en ese caso, habrá que evitar el riesgo de la profundización de su deterioro.

Falta un plan que nos ilumine el futuro y nos marque adónde vamos. El análisis que solemos escuchar esta infestado de preconceptos construidos en otras épocas cuando una de las consecuencias de la transformación mundial es que nada puede ser pensado de la misma manera que hace treinta años. La pregunta es si estamos cambiando para abordar el futuro o solo para aguantar el presente.

#### TRIBUNA

### Desendeudar a las familias

no de los problemas sociales más graves en la Argentina actual pasa por los altos niveles de endeudamiento (y sobreendeudamiento) de las familias. Mucha gente, al no llegar a fin de mes, se endeuda. Empieza pagando el monto mínimo de la tarjeta y la refinanciación tiene un 250% de interés anual.

Después acude a la financiera de la esquina, o a oferentes clandestinos, y termina tomando crédito al 400% o al 500% de interés anual. El siguiente mes ya arranca debiendo dinero, lo que trae como consecuencia que se endeude aún más. Si no resolvemos este problema, la situación social no va a mejorar, porque genera un escenario de implosión social, de muchos casos de depresión, problemas de salud mental, violencia intrafamiliar. Vivir endeudados es vivir en tensión constante.

Las familias arrancan cada mes desde -10 y eso hace que vivan en una sensación de incertidumbre permanente. En muchos países de América latina la masividad y el agravamiento de los casos de sobreendeudamiento ha generado estallidos sociales, como ocurrió en Chile en 2019 y 2020.

Si bien es un fenómeno que en la Argentina ya tiene más de una década, las medidas económicas tomadas por el gobierno de Javier Milei agravaron este problema, más que a solucionarlo.

En especial, la eliminación del tope al interés punitorio (por demoras en el pago) de las tarjetas de crédito, que representa que quienes se atrasan en saldar el resumen o pagan el mínimo, tengan que afrontar tasas de interés exorbitantes, muy por encima incluso de lo que deberían determinar los ya elevados índices inflacionarios.

De acuerdo a diversos informes privados, en los últimos años se empezó a revertir la tendencia de créditos para adquirir bienes durables o para hacer refacciones en las viviendas familiares y cada vez más se solicitan préstamos para cubrir necesidades esenciales, como el pago de las tarifas por los servicios públicos, de alquileres o la cobertura de tratamientos médicos y de colegios privados.

Es prioritario abordar en forma estratégica, masiva e integral la crítica problemática social y económica generada por la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos Por eso, estoy trabajando en un proyecto de ley que toma el antecedente de las políticas encaradas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde el inicio de su actual gestión implementó el programa "Desenrola" ("Desatando"), que les puso un tope a los intereses y punitorios de las tarjetas de crédito.

De esta forma, los intereses devengados en caso de demora en el pago de la factura de la tarjeta de crédito no pueden superar el 100% del importe original de la deuda. Es decir, si una persona debe 1.000 reales en la tarjeta de crédito, el importe a pagar con intereses no puede superar los 2.000 reales. Esta iniciativa ya permitió a más de once millones de personas renegociar en hasta 95% pequeñas deudas con las entidades bancarias.

El crédito a tasas de interés abusivas es generador de pobreza y de desigualdad social en la Argentina. Y se expande ante la falta de regulación y el empeoramiento de la realidad socioeconómica y laboral. Frente a ello, se requiere una urgente y contundente respuesta de los distintos niveles del Estado para resolver, de forma urgente, una problemática que afecta las vidas cotiabusivos por parte de entidades prestamistas. dianas de millones de familias argentinas . ■

#### **Daniel Arroyo**

Diputado nacional. Ex ministro de Desarrollo Social

### Sociedad

### Salud



### La empresa adelantó cuánto reducirá la cuota, aunque la mayoría de sus afiliados todavía tendrá una suba que corresponde a marzo. Otras empresas no dieron precisiones sobre sus precios.

#### **Emilia Vexler**

evexler@clarin.com

A una semana del anuncio del Gobierno de Javier Milei de ponerle un cepo al aumento "libre" de las cuotas de las prepagas, a las que se les ordenó retrotraer el costo a lo que cobraban en diciembre y a recalcular las facturas ajustándolas por inflación, entre los afiliados crece la incertidumbre. También la ansiedad de saber cuánto "menos" pagarán ahora, tras cuatro meses de aumentos consecutivos.

Apenas hay precisiones sobre cuándo llegarán esas facturas "recalculadas", y ninguna respecto a cuánto será la posible rebaja o congelamiento del costo para la gran mayoría que desde diciembre pagó 140% más por tener cobertura.

Desde el sector, sólo algunas de las 23 compañías afectadas por la decisión dieron detalles a Clarín, y desde el Gobierno tampoco explicaron qué pasará si alguna, alegando la crisis de desfinanciamiento recálculo o incluso se pone creativa con el modo de hacerlo.

La que sí definió cómo facturará la próxima cuota es OSDE, que tiene la mayor cantidad de afiliados en el mercado y cobra a mes vencido. Fuentes de la empresa dijeron que los vencimientos por llegar tendrán una reducción del 22% respecto a lo que se facturó en marzo. La salvedad es que a los afiliados desregulados, que son los que aportan a través de obras sociales, todavía les llegará un aumento del 19%, "porque corresponde a la facturación de marzo". Estos son el 75% del total de sus afiliados.

En cambio, los asociados directos o monotributistas ya recibirán la próxima factura esa reducción del 22%, que deberán pagar en los primeros días de mayo.

La prepaga también informó que a los prestadores les respetará "los honorarios pagados en marzo", lo que implica que la empresa absorberá las diferencias producto de los cambios en la normativa.

Las dudas se sostienen en que a

como explica una fuente del sector, "ya cobró la factura de abril con los montos como estaban, desregulados. Ni idea de cómo van a hacer para devolver si es que lo tienen que hacer".

Autoridades de un importante hospital privado que tiene su propia cobertura de salud dicen a Clarin que reciben constantemente la misma pregunta por parte de sus afiliados y que por eso prefieren mantener la cautela: "Están nuestros abogados trabajando. Sería irresponsable decir algo ahora".

Medicus, que dio más datos, también dejó algunas respuestas abiertas. "En el transcurso de esta semana se estará enviando una comunicación a los clientes en donde se informa que el aumento anunciado el mes pasado, no tiene vigencia", detallan a Clarín.

"Esta es la decisión para mayo y el resto sigue en revisión. Con respecto a la devolución, aún no se sabe si en el caso de Medicus se tiene que realizar y cómo", avisan.

En medio de estas indefinicio-

fuentes oficiales, la Superintendencia de Servicios de Salud avanza en la Justicia con la medida cautelar que ordenó el cepo a las cuotas de las prepagas por considerarlas "un abuso de las empresas".

Esa autoridad asegura que, lejos de ser una vuelta atrás en la libertad de mercado en la medicina prepaga sino que el nuevo límite busca "resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas". Y que el nuevo freno se debe a que existió "abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas".

El conflicto entre el Gobierno y las empresas de medicina privada estalló el 17 de abril. Siguiendo un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que entendió que hubo una cartelización, se decidió frenar las subas.

El Secretario de Industria y Comercio dictó una medida que obligaba al principio a 7 prepagas (hoy son 23) que representaban el 75% del sistema de salud, demora ese diferencia de esa prepaga, el resto, nes, según pudo saber Clarín de de los afiliados, a reajustar a partir facturación según la resolución".

de la próxima facturación los valores de las cuotas de diciembre de 2023 ajustados por IPC.

A la par se dio inició una causa en la Justicia Federal. Un amparo contra 16 empresas.

En ese marco, la Superintendencia de Servicios de Salud reclamó una medida cautelar para que "con carácter de urgente" dejen sin efecto "los aumentos desmedidos en las cuotas".

La cautelar de la Superintendencia incluía un anexo donde se esbozaba una propuesta sobre cómo sería la devolución del dinero. El anexo, que no fue difundido, había sido explicado por fuentes del Gobierno a Clarín. Aclararon que la diferencia entre el IPC de estos meses y lo que estuvieron cobrando las prepagas prácticamente llega al 70%. La propuesta fue una devolución "en cómodas cuotas". Nada se sabe de si esa sugerencia estará cerca de la realidad.

Desde Medifé tampoco dan definiciones: "Estamos ajustando nuestros procesos para realizar la CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 Sociedad 29

### Fallo para los farmacéuticos: suspenden 3 artículos del DNU

La Cámara de Apelaciones del Trabajo aceptó en parte un pedido del gremio que les devuelve ciertas funciones desreguladas por la medida de Milei.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió tres artículos del mega DNU de Javier Milei que desregulaban la actividad de los farmacéuticos.

El fallo hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB)

La sentencia, que revoca una resolución anterior, ordenó "suspender los efectos de los artículos 319, 320 y 321 del DNU 70/2023". En la práctica, estos artículos reducían la necesidad de tener un farmacéutico durante todo el horario de apertura de las farmacias y los corrían de la direcció técnica de herboristerías, entre otras funciones.

Las autoridades del SAFYB se mostraron conformes con la decisión, a pesar de que su planteo original pedía también la suspensión de otros cinco artículos. En un comunicado, afirmaron que "el objetivo de toda farmacia, droguería o laboratorio es garantizar el origen, la conservación y la información correcta de los medicamentos que consume la población, tareas que están a cargo del farmacéutico."

La sentencia confirma que cada farmacéutico solo podrá dirigir un establecimiento, y la farmacia de-



Pelea de fondo. Las farmacias no quieren que otros comercios vendan medicamentos. FERNANDO DE LA ORDEN

berá garantizar la suficiente cantidad de personal farmacéutico para cumplir su función durante todo el horario de atención.

Además, restituye la obligación de la presencia, la atención personal y la dependencia exclusiva del farmacéutico con la farmacia o establecimiento que dirija, durante todo el horario de atención. En caso de no estar y no ser reemplazado, la farmacia no podrá dispensar remedios recetados.

La sentencia además puso nuevamente en vigencia los artículos que establecen la obligación de la dirección técnica farmacéutica en otros lugares como herboristerías, porque el uso de plantas medicinales también conlleva riesgo.

"La gente se beneficia con la presencia del farmacéutico en su lugar de trabajo, porque es un consejero de salud; por el contrario, la ausencia farmacéutica fomenta ilegalidad, tráfico de drogas y consumo irracional de fármacos, porque el propietario vende sin control por cuestiones de rentabilidad", indicó la SAFYB en un comunicado.

El sector farmacéutico se plantó en contra del DNU de Milei desde el primer momento. Y por varios motivos, como el resuelto por este fallo. Pero el principal, aún no re-

### Cada farmacia deberá tener sí o sí un farmacéutico a cargo.

suelto, es el que permite que los medicamentos de venta libre se puedan vender no solamente en farmacias, sino también en kioscos, estaciones de servicio u otro tipo de comercios.

"Mediante el DNU se permite que cualquier persona sin título habilitante pueda estar a cargo de la farmacia. Es decir que no habrá un profesional que garantice, bajo su responsabilidad, la calidad, origen y seguridad de los medicamentos que se dispensan", advirtieron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) en diciembre, apenas el presidente Javier Milei hizo público el DNU.■

### Crecen los casos de contagios con dos serotipos de dengue

### **Pablo Sigal**

psigal@clarin.com

En la última semana epidemiológica relevada, la número 15 del año, se informó sobre un hecho inédito hasta ahora en el país: se produjo la primera muerte por coinfección de serotipos de dengue. Está estudiado que esa combinación vuelve los cuadros más virulentos.

El hecho ocurre cuando la curva de casos en la zona central del país (que aporta 6 de cada 10 contagios a la cuenta nacional) empieza a bajar, aunque en otras regiones de la Argentina volvió a ver un aumento de los contagios.

el domingo, los casos de dengue llegaron a 333.084 y las muertes, a 238. Con respecto a la semana 14, la suba fue de más de 63 mil casos y de 41 nuevos decesos. Según el Ministerio de Salud, la curva en las últimas dos semanas -en el promedio nacional-muestra un descenso.

Mientras eso ocurre, sobre todo en las zonas endémicas crece la amenaza de que el mosquito infectado, al picar, lleve no sólo uno de los serotipos que circulan en el país, sino dos. Es el caso de la primera muerte ocurrida en Chaco por la combinación de DEN-1 y DEN-2.

La víctima fue un varón de 37 años. Hasta el momento hubo 155 casos de coinfección. Puede darse Según el último parte conocido porque el mosquito es portador de los casos registrados. **Menos de la** me pleural, hasta 12 veces más fre- aunque en otras volvió a crecer.

ambas 'cepas' o porque la persona fue picada sucesivamente por un mosquito que le transmitió la primera y luego, por otro que le traspasó la segunda.

Las coinfecciones no son muy habituales, pero han tenido un incremento conforme la epidemia récord fue avanzando. Más casos y más mosquitos se retroalimentan, por lo que un mismo vector puede ser portador de más de un serotipo, o una persona puede ser picada en un breve lapso por dos Aedes aegypti cuya carga viral es diferente en cada caso.

Hay que hacer la salvedad de que en Argentina se tipifica poco qué serotipo de dengue corresponde a

mitad de los 333 mil casos informados hasta ahora fueron confirmados por laboratorio, en gran medida por falta de insumos. De esa mitad confirmada por laboratorio, sólo del 4% se conoce el serotipo.

No es mucho, pero es algo. La muestra permite tener una idea del escenario epidemiológico que se transita y las coinfecciones son un elemento más. Eso que en Argentina hoy es una novedad, en otros países es moneda corriente, al punto de que ya han hecho investigaciones que miden el impacto sanitario del "doble disparo".

Uno de esos países endémicos que estudió el tema es Malasia. Según un trabajo publicado en BMC Infectious Disease, del British Medical Journal, citado en el sitio Infomed, "los individuos con coinfecciones tuvieron, en general, una enfermedad más grave: los síntomas de alarma fueron 3,14 veces más frecuentes, así como el derracuente, comparado con las monoinfecciones".

Otros síntomas: "La plaquetopenia severa (menos de 50 mil plaquetas por milímetro cúbico) y mayores valores de creatinina también fueron más frecuentes en estos pacientes". En cambio, "la diarrea y las mialgias fueron más frecuentes en los individuos infectados por un solo serotipo de dengue, que en los coinfectados".

Las coinfecciones se vieron en el mundo, en general, con la combinación de DEN-1 y DEN-2, los serotipos predominantes actualmente en la epidemia argentina (42,7 y 57,1 por ciento respectivamente). El DEN-3 tiene una participación marginal (0,10 por ciento), mientras que del DEN-4 no se han reportado casos.

Esta amenaza creciente en el país, aunque todavía menor, se da cuando la cantidad de casos empieza a ceder en algunas provincias,

30 Sociedad

### Piden dos años de cárcel para Felipe Pettinato por abuso

El hijo de Roberto Pettinato está acusado de manosear a una adolescente, familiar de su ex pareja, en 2018. El veredicto se conocerá el lunes próximo.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

Felipe Pettinato (30) se sentó en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una pena de 6 meses a 4 años de prisión. El hijo del ex saxofonista de Sumo está acusado de un abuso sexual cometido en marzo de 2018. La víctima, al momento de los hechos, era una adolescente de 14 años y familiar de la entonces pareja del imitador de Michael Jackson.

Durante la instrucción, uno de los testigos presentados por su defensa había sido el neurólogo Melchor Rodrigo (43), que murió el 16 de mayo de 2022 en un incendio que se desató en el departamento de Felipe. Había declarado como testigo de la defensa durante la instrucción y su declaración fue incluida por lectura. Por esta muerte, Pettinato enfrenta otro proceso penal y está imputado por "incendio seguido de muerte".

El juicio por abuso empezó ayer a las 9 y, para resguardar a la víctima, a pedido de la querella y de la defensa, se realizó a puertas cerradas. Así, ni la prensa ni el público pudieron ingresar a la sala del Juzgado N° 1 de San Isidro en el que se desarrolló la audiencia.

El fiscal Matías López Vidal pidió la pena de dos años de prisión en sus alegatos de cierre. La querella, a cargo de Andrés Bonicalzi, pidió 2 años y seis meses para Pettinato. En ambos casos la condena es excarcelable.

Pero, al estar involucrado en otro

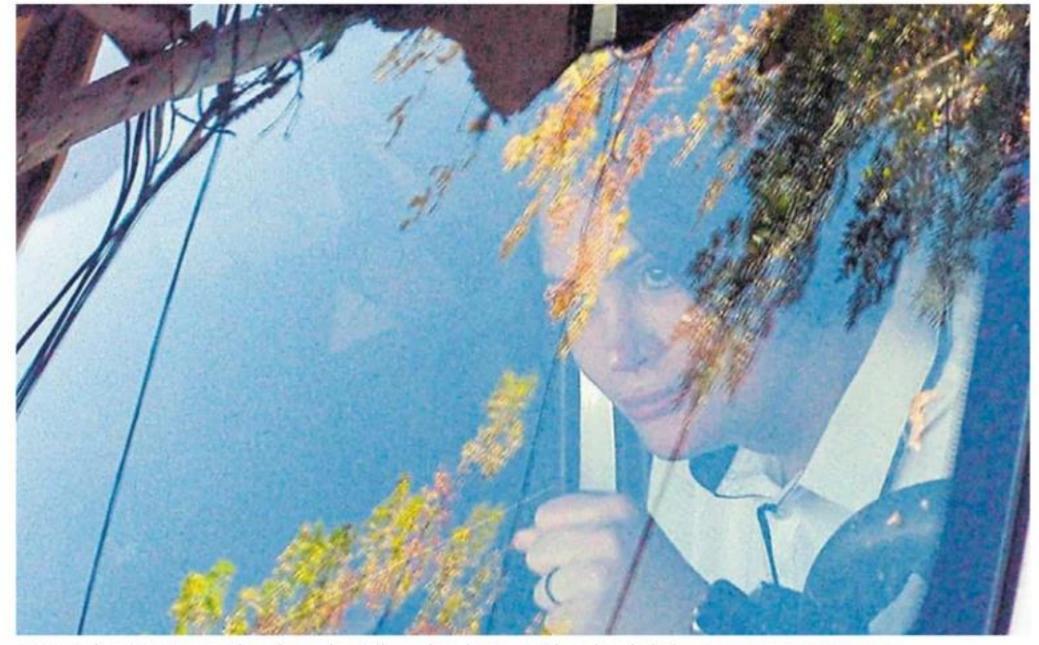

Ayer. Felipe Pettinato, al arribar a los tribunales de San Isidro, donde lo juzgan. LUCIANO THIEBERGER

proceso penal en la Justicia Nacional por el **incendio** de su departamento y la muerte de Melchor Rodrigo, contaría como un antecedente y **ambas penas podrían sumarse derivando así en una condena de cumplimiento efectivo**.

Norberto Frontini, que estuvo a cargo de la defensa de Pettinato solicitó la absolución "por duda", al considerar que no estaban debidamente probados los hechos.

Al inicio de la audiencia, según pudo saber **Clarín**, declaró la víctima, ya mayor de edad, y contó lo que vivió. Luego fue el turno de su mamá, que la acompañó en el proceso de la denuncia y la perito psicológica que realizó el dictamen forense. También la mamá de la hija de Felipe Pettinato y su padre, ambos familiares de la víctima.

Por último la defensa presentó como testigo a **Tamara Pettinato**, la conductora y panelista, que se puso al frente del largo proceso de rehabilitación transitado por su hermano producto de sus adicciones.

El veredicto se conocerá el lunes por secretaría .¿Qué significa? Que Felipe Pettinato podrá no asistir y enterarse de la decisión por sus abogados. Felipe, hijo del ex saxofonista de Sumo y conductor televisivo Roberto Pettinato, fue denunciado en 2019 por la familia de la adolescente.

El delito es **"abuso sexual simple"**, que prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.

La víctima era familiar Sofía Colasante, quien fuera pareja de Felipe Pettinato y mamá de la hija que tienen en común.

La mujer denunció el hecho, ocurrido el 8 de marzo de 2018 a las 2 de la madrugada.

En esa oportunidad, mientras la

chica jugaba con su celular en un sillón, el hijo del conductor de TV la manoseó.

"En aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada", dice la declaración de Paula, la mamá de la joven identificada con la letra M.

"Durante los siguientes días, semanas y meses, mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia. Pero si bien ella no había verbalizado nada, hubo diversos cambios de conducta que sufrió a partir de ese momento", señaló.

Nueve meses después de la agresión sexual, la joven se atrevió a contarles a sus padres lo que había sufrido.

"Nos relata entre llantos, con absoluto detalle, todo lo que le había sucedido. La angustia asociada a ese relato de abuso derivó en la inmediata contención por parte de la suscripta", prosigue la declaración presentada ante la Justicia.

La primera reacción de la familia fue confrontar a Pettinato que, "visiblemente nervioso, se ruboriza, pero dice no recordar nada".

Siempre según la versión de los denunciantes, él se defendió: "¿Yo hice eso?". La mujer tomó la determinación de prohibirle el ingreso al domicilio y esperar que su hija estuviera en condiciones de afrontar las repercusiones mediáticas, tras lo cual hizo la denuncia.

Durante la instrucción, Felipe Pettinato se sometió a dos pericias psiquiátricas que confirmaron que era imputable.

Esas mismas pericias fueron clave para la otra imputación, más grave, que enfrenta: está acusado de incendio seguido de muerte por el siniestro que provocó en su departamento y en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo. ■

### Se tiró de una ambulancia, hirió a una policía y lo abatieron

Florencia Herrera tiene 29 años, es madre de un nene de 9 e integra la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con base en Moreno. Su vida corre peligro. Tuvieron que extirparle el útero y los ovarios al ser baleada por un delincuente que le había robado el arma reglamentaria a una policía en un traslado.

El hombre escapó de una ambulancia, **se atrincheró en la casa de su ex** y empezó a los tiros. Al final, fue abatido. Todo empezó el lunes por la mañana, cuando un llamado al 911 advirtió sobre un enfrentamiento sobre calle 25 de Mayo y Perito Moreno, en Cuartel V, Moreno.

En la pelea estaba **Julio César Morales (35)**, quien tenía a cargo un frondoso historial delictivo y un pedido de captura por homicidio. Estaba acusado de un crimen en un **ajuste narco** el año pasado. Amenazaba con un arma.

El asunto terminó a los golpes y acompañaban y logró escapar. un tirote con la llegada de los efectivos de la "Aprovechó la detención en un seabatido."

comisaría 4ta, que lograron sacarle la pistola.

La Policía se llevó a Morales en ambulancia. Tenía golpes y cortes en el cuero cabelludo.

De acuerdo con medios locales, la idea era trasladarlo a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°12. Pero nunca llegaría.

En medio del ese trayecto, Morales atacó a los médicos y a la **subteniente Valeria Fernández** que lo acompañaban y logró escapar. "Aprovechó la detención en un semáforo y se arrojó de la ambulancia del SAME", precisó uno de los médicos.

"Me sacaron el arma, salió corriendo por Víctor Hugo hacia el fondo", avisó Fernández, encargada de custodiar a Morales, por handie.

La Policía propuso entonces un operativo cerrojo. Algunos agentes salieron a pie, entre ellos, Herrera.

Morales iba disparando. Uno de los policías fue alcanzado por un balazo pero lo salvó el chaleco antibalas. Sin embargo, otro de los disparos fue a darle a la oficial Herrera.

El hombre logró atrincherarse en la casa de su ex pareja. Allí, hubo un tiroteo con la policía y terminó abatido. "Todos están presos - confirmó una fuente policial-. La pareja de Morales, su cuñado y su hermana, quienes lo estaban encubriendo. Hubo también resistencia a la autoridad".

El caso quedó a cargo del fiscal la UFI N°4 de Moreno y Rodríguez, Federico Soñora, quien informó que las pericias quedaron en manos de Gendarmería Nacional.

Herrera fue trasladada al Hospital de Moreno. Allí, en primera instancia la sometieron a una operación y quedó internada en sala de terapia intensiva. Pero, con el paso de las horas, su cuadro empeoró. Y ayer debieron realizarle otra cirugía extrema: le extirparon los ovarios que habían resultado comprometidos por una infección.

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024



Alto en el cielo. El Barolo, construido en 1923 en Avenida de Mayo 1370, es un hit de un recorrido por terrazas. Se lo puede observar desde la de una edificación de enfrente. M. CAMPAYA

### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Icono indiscutible del patrimonio porteño, el Palacio Barolo siempre tiene algo nuevo para revelar. Y el haz de luz de su faro es una guía para redescubrirlo desde diferentes puntos de la Ciudad. Su mito dantesco y su inspiración masónica, un disparador de debates. En una noche de otoño, con un cielo nublado, el dramatismo de la iluminación y sus formas aseguran un impacto visual definitivo. ¿Nunca dejará de sorprender? ¡Nunca!

En una Ciudad que casi a cada día inaugura un nuevo circuito de visitas guiadas, en la que los miradores se suman a una forma de conocer lo que no se ve desde las veredas, un nuevo rooftop permite descubrir una perspectiva inédita del Barolo, el genial edificio diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti. Inaugurado en 1923, se construyó en solo 4 años y fue el más alto de Buenos Aires. Desde 1997 es Monumento Histórico Nacional.

Mole de hormigón, el Barolo tiene sus puertas abiertas: es posible atravesar su galería-que va de Avenida de Mayo a Hipólito Yrigoyenhacer recorridos por el interior, visitar su bar y restaurante e incluso subir hasta su faro. Y lo mejor aún, ingresar al faro, sentarse y ver cómo funciona y cómo luce la Ciudad

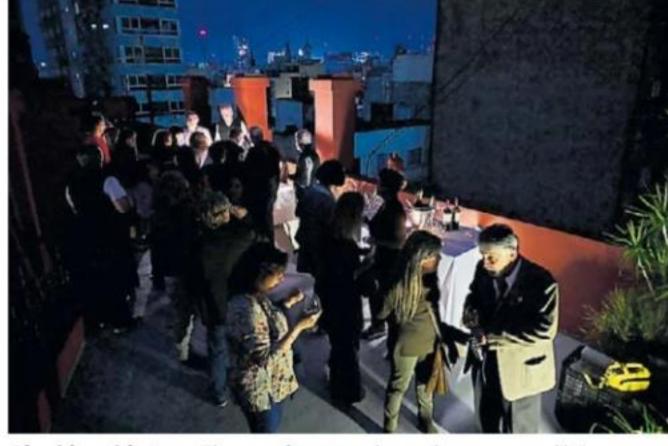

Ojos bien abiertos. El nuevo foco para joyas de una zona clásica.

este nuevo rooftop es que permite una perspectiva diferente. Se encuentra ubicado justo frente al Barolo, en Avenida de Mayo al 1300. Se trata de un edificio privado. Además del Barolo, permite vistas hacia las dos cúpulas rojas de La Inmobiliaria, la del edificio del INADI -en San José y Avenida de Mayo- y una mirada cenital sobre un edificio no tan conocido pero bellísimo: la ex casa central de las máquinas de coser Singer (hoy, un hotel).

El maestro de ceremonias en la terraza Cumbre de Mayo es el arquitecto Fernando Carral. Es el encargado del mantenimiento del Barolo y además fue quien restauró el faro, que estuvo inactivo 40 años.

del Barolo: mientras realizaban tareas en un conducto de un antiguo incinerador, encontraron cartas, diarios de 1922 (con el edificio aún en obra), catálogos de máquinas de coser, atados de cigarrillos, cajas de fósforos, latas de sardinas, zapatos. "El túnel del tiempo", sintetizó.

Sorprendió a muchos contando otras cosas del edificio, como por ejemplo, que la fachada es asimétrica. La vista engaña. Puede que la grandilocuencia de la torre principal distraiga un poco a quien la mira; hipnótica. La iluminación de la fachada luce especialmente las volumetrías que lo caracterizan. Cuenta Carral que en otras épocas, la falta de mantenimiento obligó a desde las alturas. Lo que ocurre con Reveló un **hallazgo** en las entrañas **que se quitara mucha ornamenta-**

### ción: desde gárgolas, hasta maceteros y racimos de uvas.

No podía faltar el debate sobre el mito dantesco. Carral es de los que piensa que tiene más simbología masónica. No adhiere tanto a la idea de que Palanti se inspiró en la Divina Comedia, de Dante Alighieri. "El intangible del valor de los edificios", aportó uno de los más de 50 presentes. "De lo que no hay dudas es que el arquitecto burló las normas de la época porque se excedió en altura y necesitó una excepción a lo que era el código de edificación", aportó otro.

Además del Barolo, uno de los edificios que causó sorpresa fue el Tango de Mayo Hotel. Como se dijo, fue una tienda, la de las famosas Singer. A diferencia de los edificios vecinos, tiene enormes ventanales de hierro y vidrio.

Willy Pastrana -de la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires, nombrado como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura- explicó que la Ciudad posee la mayor colección de edificios de este estilo en el continente. "Pese a que el Art Nouveau no era academicista, en Europa se seguían lineamientos. Aquí, no. Por eso, la mezcla de ornamentación y de estilos encanta y sorprende", dijo Pastrana a Clarín.

Previo al Barolo, el ex Singer fue inaugurado en 1913, obra de otro arquitecto italiano Fausto di Bacco.

Entre copas de vino y una pica- cumbre@gmail.com■

da -y mientras todos esperaban la sorpresa en el faro- el investigador Alejandro Machado dialogó con este diario sobre la enorme difusión que fue ganando el patrimonio: "Hay alrededor de 300 cuentas en redes sociales que tienen la palabra Buenos Aires en su perfil. Y hay un boom de caminatas".

Otro de los edificios que puede ser visto desde otro ángulo es el de La Inmobiliaria. Sus dos cúpulas de color rojo son una singularidad sobre la Avenida de Mayo. El autor del edificio es otro italiano, Luis Broggi. Y se inauguró para los festejos del Centenario. Carral contó que el rojo de las cúpulas responde simplemente al hecho de que estan pintadas con un impermeabilizante.Pero originalmente eran negras.

Los cupulines (o linterna) están confeccionados en zinc. Alguien en la terraza recuerda que hace más de 30 años, el que se encuentra en la esquina de Sáenz Peña, fue alcanzado por un rayo, en medio de una tormenta. Fue desmontado y trasladado a un taller, en donde se logró restaurarlo y luego fue recolocado; para fortuna de los participantes de esta visita y del enorme acervo de esta avenida.

"Mirar el faro", la visita. Aún sin fecha, se sabe que la próxima apertura de este rooftop (@cumbredemayo) sería en junio.

La lista de espera ya está abierta: hay que mandar un mail a visitas32 Sociedad

# Condenan al hijo de un violador serial por delitos similares

Franco Brauton (29) abusó de cuatro mujeres y recibió una pena de 14 años de cárcel. Su padre Walter (52) cumple en prisión una sentencia de 40 años.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

Walter Brauton tenía dos hijos y vivía en Marcos Paz. Trabajaba como contador en una concesionaria de Tortuguitas. Armado, raptaba mujeres en su auto y las violaba con preservativo en descampados. Sus víctimas tenían entre 17 y 23 años. Lo detuvieron cuando una de ellas se resistió y lo atacó a pedradas. Su hijo **repitió la historia** y fue condenado el lunes a 14 años de prisión por violar a cuatro jóvenes.

Walter Brauton (52) había sido sentenciado a 40 años de prisión por siete violaciones y tres intentos de abuso, robo y nueve secuestros. Cometía los ataques en su Honda Civic. El hombre llevaba ocho años preso cuando se fugó, después de que la Justicia le diera salidas transitorias para visitar a su mamá, supuestamente enferma. El agente penitenciario, que festejaba su cumpleaños, cayó dormido con un somnífero. El violador pasó cinco años viviendo en Bolivia, hasta que en 2018 lo encontraron usando una identidad falsa.

A su vez, Franco Brauton (29) tenía 11 años cuando detuvieron a su padre por primera vez. Quedó a cargo de su mamá y creció en Marcos Paz, donde "todos hablaban de él". De boca en boca, las mujeres se alertaban. "Decían que había que tener cuidado con él, se alejaban, pero nadie hacía nada", contaron sus víctimas a Clarín, en una entrevista publicada en enero de 2021.

Cuatro mujeres unieron sus de-



Peligro en la zona oeste. Franco Brauton creció en Marcos Paz, donde sus andanzas eran conocidas.

nuncias, desatendidas por la Justicia, e impulsaron una causa conjunta. Tres años después, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, integrado por Juan Tillet, Juan Renaud Mas y Jorge Vieiro condenó a Franco Brauton a 14 años de cárcel por "abuso sexual agravado".

Entre la primera y la última presentación judicial pasaron tres años de expedientes sin avances en la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz. A fines de 2021, una de las víctimas se animó a compartir en redes sociales lo que le había pasado: llovieron mensajes de personas desconocidas y contabilizaron otras trece víctimas, pero sólo cuatro se animaron a formalizar la denuncia.

Desde ese momento hasta la detención de Brauton hijo pasaron diez meses, en los que sus víctimas tuvieron que seguir viviendo cerca de su abusador. "El tribunal ponderó la visión de género y consideró como **agravantes** haber perpetrado los hechos en la madrugada y la vulnerabilidad de las víctimas que no podían defenderse ni huir", contó la abogada Valeria Carreras. La acusación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal Eduardo Lennard, de la Fiscalía descentralizada de Marcos Paz. Brauton hizo uso de su derecho a declarar en la última audiencia del juicio, luego de que la Fiscalía pidiera 19 años de pena y la querella solicitara 22 años. "No tengo nada que ver con mi padre", se excusó el joven y negó haber cometido los abusos. Dijo que se arrepentía de "haber sido inmaduro" y que siempre les preguntaba a las chicas "¿querés tener relaciones?", por te-

mor a las denuncias.

Su defensora, Mónica Smidt, había pedido la absolución del imputado acusando a las víctimas de realizar "falsas denuncias" y haciendo referencia a "la paranoia de género" para desacreditarlas.

Nada de eso funcionó: los jueces consideraron que Brauton había sido responsable de los abusos. "Nos encontramos con un caso claramente atravesado por varios tipos de violencia: sexual, física y verbal", expresaron en la sentencia.

Los jueces hicieron referencia al modus operandi de Franco Brauton, que mantenía vínculos con sus víctimas, de las que se aprovechaba cuando estaban imposibilitadas de defenderse o consentir las relaciones sexuales. La última fue atacada en la Navidad de 2020.

L., de 19 años, fue la última en denunciar a su abusador. Publicó su historia en redes sociales y empezó a recibir una *catarata* de mensajes de mujeres que habían pasado por

### En total, trece mujeres dijeron ser víctimas de Franco Brauton.

lo mismo. Cuanto regresaba a su casa a la mañana de Navidad, L. fue interceptada por Franco Brauton. Según la denuncia que registró al día siguiente, el joven la engañó haciéndole creer que alguien la perseguía y logró que subiera a su auto.

Según declaró, Brauton la obligó a que le practicara sexo oral mientras manejaba y la violó en un descampado. Los policías le negaron asistencia a L. porque había accedido a subir al auto. Ella tuvo que seguir el recorrido marcado por su GPS, señalar las cámaras de seguridad que pudieran haber tomado imágenes y buscar testigos. Fue sola hasta Chivilcoy para realizar el reconocimiento médico y declaró durante más de cuatro horas. Los mensajes que publicó pidiendo ayuda llegaron a S. y A., otras chicas que no se conocían y habían denunciado a la misma persona.

### La mujer policía baleada por su ex pareja tuvo una leve mejoría

MISIONES. CORRESPONSAL

Ernesto Azarkevich

misiones@clarin.com

Una leve recuperación tuvo la oficial de Policía que el 13 de abril fue baleada por su ex pareja, también integrante de la Policía de Corrientes. Bárbara Romero sigue internada en terapia intensiva en estado delicado, pero los médicos pudieron bajarle la sedación y en las últimas horas reconoció a su hermano y preguntó por sus padres.

Romero, que presta servicios en la Dirección de Investigaciones, fue operada nuevamente en el Hospital Escuela el viernes y los médicos se muestran **cautos** respecto a su evolución, ya que los proyectiles dañaron varios órganos, aunque admitieron que hubo una evolución desde su ingreso.

La lenta recuperación **encendió**las esperanzas en la familia Romero. Su hermano Facundo mostró su alegría al ingresar a la sala donde está internada y verla despierta.

"después de tantos días de angula tia, esta recuperación nos llen alegría. Los médicos también tán sorprendidos por los avan porque ella se aferra a la vida".

"No puedo explicar la sensación que tuve al ver a mi hermana despierta y que me reconociera. Demuestra que es una guerrera, que tiene ganas de vivir", sostuvo.

El joven, que viajó de urgencia desde Buenos Aires para acompañar a su familia, admitió que "el estado sigue siendo crítico", pero, "después de tantos días de angustia, esta recuperación nos llena de alegría. Los médicos también están sorprendidos por los avances, porque ella se aferra a la vida".

La del viernes fue la quinta cirugía que afrontó Romero desde que recibió los tres impactos de bala. Su hermano explicó que "deberá pasar por varias más" y luego habrá un largo proceso de recuperación. Desde la Fiscalía de Lucrecia Troia Quirch siguen con atención la evolución de la oficial, ya que podría aportar datos claves sobre cómo sucedieron los hechos.

Se sabe que Romero estaba junto a su nueva pareja, el oficial Alfredo Molina, hijo del jefe de la Policía de Corrientes, el comisario general Arnaldo Molina, en su casa de San Cosme. Cerca de las 8 llegó allí el ex novio de Bárbara, David Medina, también oficial de la fuerza, que prestaba servicio en la misma unidad que Molina. Ninguno de los ac-

cesos a la casa fue forzado. Eso hace sospechar que Medina tenía las llaves y sorprendió a la pareja. Las vainas calibre 9 milímetros halladas hacen suponer que el policía utilizó su arma reglamentaria para balear a Romero y Molina.

En un primero momento se mencionó la hipótesis de que Medina le habría arrebatado la pistola a su ex, pero el arma reglamentaria de Romero fue encontrada en un armario de la cocina. Los vecinos contaron que escucharon varias detonaciones esa mañana y vieron que una persona escapaba en una motocicleta. Medina primero buscó refugio en la casa de sus padres, en Riachuelo, pero un rato después se presentó ante la Policía y quedó detenido.

Sociedad 33 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

La secuencia del crimen de Jesús Buffarini fue relatada por su primo Elías, quien intentó disuadir a los agresores.

### Celos por una chica, el origen de la pelea en la que murió un futbolista



Felicidad efímera. Jesús Buffarini (23) acompañado por su novia Clarisa en Alpa Corral, Córdoba.

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

Faltaban horas para el cumpleaños de Clarisa, la novia de Jesús Buffarini (23). Entonces decidieron recibir sus 19 años en Green House, el único boliche de General Cabrera, a casi 60 kilómetros de Río Cuarto. Pero el festejo terminaría en tragedia, en una cacería brutal, con el futbolista asesinado y con un amigo suyo detenido por el crimen.

En la disco de Junín al 600, la pareja se cruzó con Federico Mellano (22), que en 2023 había tenido un fugaz vínculo con la chica cuando ella dejó al "Pity", lo que provocó en el joven una crisis depresiva.

Hace un par de meses, ella le

mandó un video para retomar la relación. Así se lo hizo saber él a su prima. "Me preguntó si quería ser su novio", le contó por WhatsApp el 23 de febrero.

A principios de abril habían pasado el fin de semana juntos en Alpa Corral. "Un finde lleno de cosas lindas y compartir con vos lo hace aún más lindo, por más escapaditas juntos. Te amo cla", escribió en Facebook el primo del futbolista de Independiente Julio Buffarini.

Los patovicas del boliche echaron a Jesús. Afuera se encontró con su primo Elías Buffarini (21). Dieron unas vueltas en su Peugeot 306 y él quedó en ir a su departamento. Pero volvieron a hablar más tarde afuera del boliche. Cuando lle-

### La familia Buffarini insiste en señalar que los atacantes fueron 3.

gó la Policía por un control de rutina creyeron que Jesús los había llamado. "Sos un cagón" le espetaron. Además intercambió amenazas con Mellano por WhatsApp. "Mano a mano", le aclaró.

Jesús decidió irse a su casa y recorrió casi diez cuadras en el 306. A esa altura, Clarisa ya estaba en su casa. Hasta allí también fue Mellano en su Toyota Hilux, acompañado por Alejo Arias (24) y Federico Cabrillana (23), que era amigo de Jesús y compañero de fútbol.

"Lo vamos a ir a buscar y hacer cagar", le dijeron a Elías, quien intentó disuadirlos, poco después de las 6 de la mañana. "¿Por qué no se dejan de joder? Si ya pasó", terció, acompañado por su amigo Bautista. Apenas se bajó del auto, Mellano se peleó a trompadas con Jesús.

Según Elías, también lo golpearon Cabrillana y Arias. Una trompada le hizo golpear la cabeza contra la calle. Le siguieron patadas, hasta que notaron que el joven estaba mal. "Ya está, déjenlo. Llamen una ambulancia", pidió Mellano. Una mujer que pasó en auto junto a dos amigas lo trasladó hasta el hos-

pital. Le salía sangre de la cabeza. "Me falta el aire", fue lo último que escuchó de su boca Elías, quien cree que murió en el trayecto. "¡Jesús, reaccioná!", le pedía desesperado. Pero ya no tenía pulso. Los médicos, que no se movieron con la urgencia que requería el caso, les confirmaron la muerte más tarde.

"Cuando llega mi hijo con la novia, él hace una escena de celos o Mellano se quiso arrimar y ahí se da la pelea", estimó Mario Buffarini (63), papá de Jesús, a Clarín. El hombre ya carga con el dolor de haber perdido a otro hijo, Ezequiel (24), quien falleció al chocar con su moto en 2017. Hacía diez días que había sido papá de un nene.

El único detenido por el crimen es Cabrillana, a quien el fiscal Daniel Miralles, de Río Cuarto, imputó por "homicidio preterintencional" (cuando alguien ataca a otra persona sin querer matarlo). Para los Buffarini **no hay dudas**: los tres golpearon a Jesús, quien sufrió la fractura de la columna vertebral y daño de la médula espinal. "Lo fueron a matar", insisten. "Pity" tenía una hija de 4 años. Trabajaba con su primo Pablo como electricista domiciliario. Se había comprado

### El único detenido es Federico Cabrillana, amigo de la víctima.

todas las herramientas.

Mario, que tiene "tres camioncitos" y vende cáscara de maní para feedlot, quiere que los tres sospechosos sean considerados responsables del crimen. "Mellano tiene a su hermana abogada, está bien asesorado", advierte.

El domingo se iban a juntar a ver por televisión el partido River-Boca con la familia y amigos. "Pity", picante delantero de Independiente Dolores, era fanático de los "millonarios". El lunes 29 iba a festejar su cumpleaños y el de sus hermanas mellizas, tres años menores que él. Pero su vida se apagó de manera brutal horas antes.

### Hallan a dos hermanos muertos en una casa en Córdoba y detienen a su madre

Una mujer fue arrestada el lunes por un hecho que causó conmoción en Alta Gracia, a 37 kilómetros hacia el sudoeste de la ciudad de Córdoba. Es que dentro de su domicilio hallaron muertos a sus dos hijos adolescentes, quienes, según el testimonio de algunos vecinos, presentaban problemas de salud.

El hecho fue descubierto en una vivienda ubicada en Pachamama al 400, en el barrio Villa Camiares, cerca de la ruta C-45, en el departamento Santa María, adonde llegó recibido un llamado realizado por un familiar de las víctimas.

Al arribar al lugar, los uniformados ingresaron al domicilio y encontraron a los menores sin vida. Sus cuerpos presentaban un estado avanzado de descomposición. Según reconoció el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, la muerte "dataría de hace un tiempo".

"Había dos tubos de oxígeno, pero va a ser materia de investigación", agregó Peralta Ottonello en declaraciones reproducidas por el

Además, el funcionario indicó que no había constancia de ninguna situación de violencia anterior y aclaró que quedaba pendiente de los resultados de la autopsia.

El lugar fue acordonado y peritos judiciales emprendieron trabajos dentro del domicilio para juntar pruebas destinadas a establecer la fecha y la causa de muerte de los adolescentes, cuyas edades oscilaban entre 15 y 18 años.

Una vecina contó a ese medio que los menores estaban "en sillas personal policial después de haber sitio web de El Doce de Córdoba. de ruedas" y que recibían "alimen-ñilería que solía realizar. Según distrasladada al penal de Bower. ■

tos especiales a través de sondas". "No era un estado de salud bueno y, más allá de que la madre les daba contención, tenían muchas necesidades", agregó la mujer. De todos modos aclaró que la sospechosa "no era muy sociable" y que "no

### Vecinos contaron que los adolescentes tenían problemas de salud.

le gustaba que viniera gente ajena a la familia a la casa".

La vecina contó, además, que la detenida estaba separada del padre de los menores, un hombre conocido en la zona por las tareas de alba-

tintos medios cordobeses hacía aproximadamente un año que el hombre no veía a sus hijos y era amenazado por su ex mujer cuando intentaba acercarse a ellos.

"Hay mucha conmoción, mucha gente que no se explica cómo fue que pasó esto y está asustada, son unas criaturas", reconoció.

Por su parte, Alma Mondaini, presidenta del Centro Vecinal de Villa Camiares y flamante concejala, dijo en declaraciones a AG Noticias que en el barrio quedaron "todos conmovidos". "Fue una noticia muy triste. No salimos del espanto y del asombro", lamentó. La mujer arrestada quedó imputada por "homicidio agravado por el vínculo reiterado en dos hechos" y fue

### Deportes

### **Copa Libertadores**



Un mal estreno para Romagnoli. Fue el debut del Pipi como técnico confirmado y San Lorenzo intentó ser protagonista en el Centenario, pero le faltó juego y profundidad en ataque. AFP

### San Lorenzo perdió en la última jugada y quedó muy complicado

El partido se encaminaba para un 0-0, pero un error defensivo fue aprovechado por el Liverpool uruguayo. Ahora el Ciclón necesita ganar los tres cruces que le quedan para seguir con chances.

### **Análisis**

MONTEVIDEO, URUGUAY, ESPECIAL

El debut como técnico permanente de Leandro Atilio Romagnoli en San Lorenzo no será un buen recuerdo para los hinchas del conjunto de Boedo. Todo se encaminaba para un empate sin goles en Montevideo, pero en la última jugada un error defensivo le entregó el triunfo por 1-0 a Liverpool. El Ciclón quedó así último en el grupo F con apenas un punto y se ve obligado a ganar los tres cruces que le quedan para intentar meterse en octavos de final. El jueves 9 de mayo recibirá a Independiente del Valle.

El equipo de Romagnoli mostró sus cartas de entrada nomás para

Darío Insua. San Lorenzo salió al mítico Estadio Centenario con una postura dominante. Muy lejos de querer esperar y ceder terreno y pelota, estrategia habitualmente implementada por el Gallego con éxito en la primera parte de su ciclo, el visitante intentó ser el dueño del tiempo y del juego. Eso sí, lo logró por momentos.

La actitud de protagonizar no siempre se tradujo en mayores situaciones dentro del área rival. Sobre todo en la primera parte, al Ciclón le costó encontrar profundidad para dañar a un Liverpool que de la mano de un inquieto Matías Ocampo fue incisivo y tuvo las más claras, con un balón en el travesaño incluido.

El Pipi eligió mantener a los mismos once que puso ante Central Córdoba en Santiago del Estero la

entrenador interino en la última participación azulgrana en la Copa de la Liga. Esto implicó sostener al pibe Tobías Medina como el volante detrás de Bareiro en el 4-2-3-1, el esquema predilecto del flamante DT. Así, Iván Leguizamón esperó sentado en el banco. Toda una apuesta de Leandro Atilio en su estreno ya oficializado en el cargo.

Y le faltó esa explosión de Legui al cuadro de Boedo. Como contrapartida, Medina no pudo hacerse eje del equipo y en gran parte mucho tuvieron que ver las malas decisiones tomadas en elección de pases o lectura del juego. De hecho, lo más jugoso de San Lorenzo en la etapa inicial estuvo por la banda derecha cuando Agustín Giay se escapó y llegó hasta el fondo para tirar el centro atrás. Lo hizo en dos oportunidades: primero tapó bien diferenciarse del sello de Ruben semana pasada cuando ofició de el arquero Guruceaga y después ca-ruceaga. A esa linda maniobra de nición. Un mazazo para el Ciclón.

beceó desviado Malcom Braida.

Claro que la responsabilidad no recae en Toto Medina sino en otros futbolistas con mayor experiencia que tampoco pudieron marcar la diferencia, como Nahuel Barrios, quien no estuvo preciso y tampoco sacó a relucir su habitual virtuosismo para gambetear.

El complemento no fue mucho mejor. El local, dirigido por Emiliano Alfaro, un ex San Lorenzo, también se hundió en las arenas movedizas de las equivocaciones. Los errores se apoderaron de la noche y boicotearon el espectáculo.

De a ratos, algún destello ocurría y generaba alguna ilusión de ver algo distinto, como esa buena pared entre Giay y Medina por la derecha -siempre eligió la derecha el Ciclón para atacar- que terminó con un remate del Perrito a las manos de Gu-

los visitantes le siguió un latigazo de Bareiro que pasó cerquita del palo derecho. Le faltaron más de esas combinaciones a San Lorenzo para generar mayor peligro.

Pipi no se conformó y, entendiendo la necesidad de ganar, fue por más con los cambios. Leguizamón y Diego Herazo entraron para darle más peso al ataque. Y Eric Remedi se metió para equilibrar el círculo central. San Lorenzo pasó definitivamente a manejar la pelota en la última media hora de partido. El problema siguió siendo la toma de determinaciones a la hora de la verdad: eligió mal.

Y defendió peor cuando la noche terminaba. En el último minuto de los cinco agregados, Giay cabeceó corta una pelota hacia Altamirano y Franco Nicola lo aprovechó al máximo con una gran defi-

#### San Lorenzo Liverpool 55 Gastón Guruceaga 6 13 F. Altamirano 24 Kevin Amaro 35 Gonzalo Luján 14 Jean Pierre Rosso 6 4 Jhohan Romaña 3 M. De los Santos 6 22 Gastón Campi 23 Enzo Martínez 21 Malcom Braida 17 Elian Irala 18 Agustín C. Arbelo 4 8 Martin Barrios 50 Francisco Perruzzi 5 7 Lucas Lemos 8 Agustín Giay 22 Diego García 34 Tobias Medina 11 Matías Ocampo 7 10 Nahuel Barrios 19 Luciano Rodríguez 6 11 Adam Bareiro DT: Emiliano Alfaro DT: Leandro Romagnoli

#### CALIFICACION DEL PARTIDO REGULAR ARBITRO: Roberto Pérez (Perú)

#### En detalle

Cancha: Estadio Centenario (Uruguay). Gol: ST, 45m (+4) Franco Nicola. Cambios: ST, 14m Eric Remedi (5) por Perruzzi, Iván Leguizamón (5) por Luján, 23m Diego Herazo (5) por Medina, 31m Agustín González por Amaro, Franco Nicola por García, Renzo Machado por Ocampo, 44m Alexis Cuello por Barrios y Tomás Porra por Irala.

Amarillas: Luján, Romaña, Luciano Rodríguez y Remedi.

### **POSICIONES**

#### Grupo F

| Pts. | T            | G.                      | E                                              | P.                                            | GÉ.       | Gc.         | Dif.          |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 4    | 2            | 1                       | 1                                              | 0                                             | 4         | 2           | +2            |
| 4    | 2            | 1                       | 1                                              | 0                                             | 3         | 1           | +2            |
| 4    | 3            | 1                       | 1                                              | 1                                             | 3         | 4           | -1            |
| 1    | 3            | 0                       | 1                                              | 2                                             | 1         | 4           | -3            |
|      | Pts. 4 4 4 1 | Pts. J. 4 2 4 2 4 3 1 3 | Pts. J. G.<br>4 2 1<br>4 2 1<br>4 3 1<br>1 3 0 | Pts. J. G. E. 4 2 1 1 4 2 1 1 4 3 1 1 1 3 0 1 | 4 2 1 1 0 | 4 2 1 1 0 4 | 4 2 1 1 0 4 2 |

#### **ROMAGNOLI, TRISTE**

### "Sabemos lo que significa la Copa y estar medio afuera se hace difícil"

"La sensación es de tristeza. No digo que hicimos un gran partido, pero sí un buen partido. La idea del equipo siempre fue la de ir a buscarlo. Por momentos lo hicimos bien y por momentos, no tanto. No se dio y se terminó perdiendo a lo último en una jugada desafortunada", reflexionó un golpeado Leandro Romagnoli en conferencia de prensa después del 1-0 en contra que se trajo San Lorenzo de Montevideo.

El Pipi rescató que "tuvimos las mejores chances y merecimos ganar. Pero estos son partidos de Copa, son difíciles". Y se refirió a los hinchas, que terminaron a puro reproche: "Entendemos el enojo de la gente. Estamos agradecidos por el apoyo de todos los que se vinieron hasta Uruguay, fueron muchísimos. Sabemos lo que significa la Copa para nosotros y estar medio afuera se hace difícil".

El Ciclón quedó último en su grupo y deberá ganar todo lo que le queda para aspirar a pasar de ronda. "La mentalidad del grupo es reponerse. Nos quedan tres partidos y la vamos a luchar", aseguró Pipi Romagnoli.

### Estudiantes cayó en el partido equivocado

A los 20 del segundo tiempo el Pincha se quedó con uno más, pero Gremio sorprendió de contra y revivió.

#### Análisis

#### Oscar Barnade

obarnade@clarin.com

Estudiantes, el equipo con mejor efectividad de triunfos de local en la historia de la Copa Libertadores de América, perdió el partido que no tenía que perder y revivió a un equipo que estaba casi eliminado como Gremio, y ahora se le complica el panorama de cara a la parte final de la fase de clasificación, las últimas tres fechas. El equipo brasileño logró tres puntos de oro cuando se le venía la noche, tras la expulsión de Matías Villasanti. Con un hombre menos y de contra, Nathan Fernandes, recién ingresado, marcó el único gol del partido.

Fue un buen partido, jugado con mucha intensidad, con Gremio muy adelantado por la obligación de ganar para seguir en carrera. Por eso fue el equipo brasileño el que contó con las dos situaciones más claras, además del gol.

La expulsión de Villasanti (doble amarilla) fue festejada por todo el estadio. El duelo parecía inclinar-



Un mal paso. Enzo Pérez no puede con Everton, el Pincha tampoco. AFP

se en favor del local. Incluso, el técnico pincha realizó un cambio con la firme decisión de ganar: el delantero Mauro Méndez por el defensor Luciano Lollo. En cambio, Renato, entrenador de Gremio, apostó por dos rapiditos para la contra. Así ganó el partido, de contra. Gus-

tavo Nunes se escapó por izquierda ante una defensa sorprendida y tiró el centro bajo para la entrada de Nathan Fernandes.

El envión final no le alcanzó para llegar al empate al local, que ahora tiene por delante la semifinal de la Copa de la Liga con Boca.

| Estudiantes         | Gremio     |                       |    |  |  |
|---------------------|------------|-----------------------|----|--|--|
| 0                   |            | 1                     |    |  |  |
| 12 Matias Mansilla  | 6          | 1 Agustín Marchesin   | 6  |  |  |
| 14 Eros Mancuso     | 6          | 18 João Pedro         | 6  |  |  |
| 26 Luciano Lollo    | 5          | 3 Geromel             | 5  |  |  |
| 2 Zaid Romero       | 6          | 4 Walter Kannemann    | 16 |  |  |
| 13 Gastón Benedetti | 5          | 2 Fabio               | 5  |  |  |
| 5 Santiago Ascaciba | r <b>6</b> | 23 Pepé               | 5  |  |  |
| 22 Enzo Pérez       | 5          | 20 Mathias Villasanti | 4  |  |  |
| 7 José Sosa         | 5          | 13 Everton            | 6  |  |  |
| 32 Tiago Palacios   | 6          | 10 Franco Cristaldo   | 6  |  |  |
| 27 Javier Correa    | 5          | 7 Yeferson Soteldo    | 6  |  |  |
| 18 Edwin Cetré      | 5          | 11 João Pedro Galvao  | 5  |  |  |
| DT: E. Domínguez    |            | DT: Renato Portaluppi |    |  |  |

#### ARBITRO: Gustavo Tejera En detalle

Cancha: Estudiantes, La Plata. Gol: ST, 30, Nathan Fernandes. Cambios: PT, 33m Ely (6) por Geromel; ST, 16m Guido Carrillo (5) por Javier Correa, Pablo Piatti (5) por José Sosa, 25m Gustavo Nunes (7) por Yeferson Soteldo, Douglas Moreira (5) por Franco Cristaldo, Nathan Fernandes (6) por Everton, Mauro Méndez (5) por Luciano Lollo, 41 Gustavo Martins por Joao Pedro Galvao.

Amonestados: Tiago Palacios, Enzo Pérez, Franco Cristaldo, Everton, Agustín Marchesín, Joao Pedro Galvao y Fabio. Expulsado: ST, 20m Matthias Villasanti.

#### **POSICIONES**

### Grupo C

| Equipos       | Pts. | T | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|---------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Huachipato    | 4    | 2 | 1  | 1 | 0  | 3   | 1   | +2   |
| Estudiantes   | 4    | 3 | 1  | 1 | 1  | 3   | 3   | 0    |
| The Strongest | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 3   | 2   | +1   |
| Gremio        | 3    | 3 | 1  | 0 | 2  | 1   | 4   | -3   |

### Central dejó en Caracas dos puntos que puede lamentar

### **Análisis**

CARACAS, ESPECIAL

Rosario Central jugó un flojo partido en Venezuela y dejó dos puntos en el camino. Esa es la sensación que deja el empate 1-1 en Caracas con goles de Edwin Pernía y Agustín Módica. Es que el Canalla aún deberá recibir al poderoso Atlético Mineiro de Gabriel Milito en el Gigante de Arroyito (este partido y el siguiente con Caracas serán sin público por la sanción de Conmebol tras los incidentes ante Peñarol) y viajar a Uruguay para enfrentar al conjunto uruguayo.

En un partido en el que escaseaban las situaciones de gol, la más clara la había tenido el equipo de Miguel Ángel Russo a través de Ayer: Atlético Mineiro 3- Peñarol 2. le cierra a ninguno. ■

Lautaro Giaccone con un remate de media distancia que Wuilker Fariñez mandó al córner. Iban 2 minutos de juego y parecía que Central podría tener una tarde-noche placentera, pero nada de eso pasó.

Caracas le cerró los espacios y Central no volvería a patear al arco en el primer tiempo. Sin brillar, el conjunto venezolano abrió el marcador a los 24' a través de Pernía, quien fue pura decisión para burlarse de la velocidad de Quintana y

#### **POSICIONES** Grupo G

| Equipos        | Pts. | 7   | G.   | E   | P.    | Gf. | Gc. | Dif |
|----------------|------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| Atl. Mineiro   | 9    | 3   | 3    | 0   | 0     | 9   | 4   | +5  |
| Rosario Centra | al 4 | 3   | 1    | 1   | 1     | 3   | 3   | 0   |
| Peñarol        | 3    | 3   | 1    | 0   | 2     | 7   | 4   | +3  |
| Caracas        | 1    | 3   | 0    | 1   | 2     | 2   | 10  | -8  |
| *Aver Atlético | Min  | eim | 3. P | eña | rol 2 |     |     |     |

definir ante la salida de Fatura Broun. Un contraataque letal. La tónica se mantuvo hasta el primer cuarto de hora del complemento, cuando Russo mandó a la cancha a Agustín Módica, Luca Martínez Dupuy y Jonathan Gómez.

Las modificaciones cambiaron el partido. No sólo por el gol de Módica -el primero de su carrera-, que llegó tras asistencia de Gómez, sino porque el conjunto rosarino arrinconó a su rival y fue en busca de una victoria muy necesaria.

Pasaban los minutos, Central tomaba cada vez más riesgos y se volcaba en ataque, dejando espacios para contraataques. Pudo ganarlo con un potente disparo de Jonathan Gómez que reventó el travesaño, también pudo perderlo. Todo terminó en un empate que no

### Rosario Central Caracas 1 Wuilker Fariñez 1 Jorge Broun 2 F. La Mantia 4 Damián Martínez 6 15 Facundo Mallo

4 Brayan Rodríguez 6 25 Bianneider Tamayo 6 39 Piero Mollica 27 Blessing Edet 8 Bryant Ortega 29 Renne Rivas 14 Ender Echenique 11 Edwin Pernia 7 Danny Pérez DT: Henry Meléndez

2 Carlos Quintana 3 Agustín Sández 45 Kevin Ortíz 30 Tomás O'Connor 17 Lautaro Giaccone 6 10 Ignacio Malcorra 5 13 Jaminton Campaz 5 48 Tobías Cervera DT: Miguel Ángel Russo

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: regular **ARBITRO:** Gery Vargas (Bolivia)

#### En detalle

Cancha: Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Goles: PT, 24m Edwin Pernia; 21m, Agustín Modica, Cambios: ST, 12m Agustín Modica (7) y Luca Martínez Dupuy (5) por Lautaro Giaccone y Tobías Cervera; 16m, Jonathan Gómez (7) por Tomás O'Connor; 18m, Néstor Jiménez (5) por Edwin Pernia; 27m, Róger Manrique y Yeison Mena por Renne Rivas y Danny Pérez; 22m, Juan Cruz Komar por Facundo Mallo; 44m, Richard Figueroa por Ender Echenique.

Amonestados: Renne Rivas, Danny Pérez, Néstor Jiménez, Luca Martínez Dupuy y

36 Deportes

### **Fútbol local**

# River le pedirá a la AFA que invierta en el sistema DAG

Es el "Ojo de Halcón" que se aplica en cuatro ligas europeas y que evitaría polémicas como el gol no concedido en el Superclásico de Córdoba.

River

### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

Fue el momento más discutido del Superclásico. Una gran polémica. Una jugada de la que seguramente se hablará por mucho tiempo. Iban 8 minutos del segundo tiempo cuando River salió a festejar el 2-1. Tras un despeje fallido de Pol Fernández, un rebote en Cristian Lema y una volada de Chiquito Romero, el árbitro Yael Falcón Pérez y el asistente Juan Pablo Belatti convalidaron el gol. Pero el festejo quedó en suspenso. Había que aguardar el chequeo del VAR. Y al cabo de varios minutos se dio marcha atrás con la decisión inicial.

Sin embargo, los audios difundidos por la Liga trajeron más dudas sobre el accionar de los hombres que analizaron las imágenes en el VAR, a cargo de Jorge Baliño y Gastón Suárez, quien reemplazó a Lucas Novelli, quien había sufrido "síndrome vertiginoso" un rato antes del partido, según informaron las autoridades.

En River entienden que no hubo ninguna imagen que contrastara lo que los árbitros de cancha vieron en el campo de juego, por lo que entienden que se vulneró el VAR. Y esa es la postura que desde Núñez fijaron públicamente. Apuntan a que Baliño no puede decir "para mí no es gol". Tiene que demostrar con la prueba, porque si no es una cuestión subjetiva.

"La pelota entra. Romero tiene el gesto de un arquero que la saca, pero la saca de adentro. Belatti, nada menos que Belatti, árbitro argentino mundialista, marca la mitad de cancha y el árbitro valida el gol. Para mí no hay dudas de que entró, pero el VAR, sin ninguna herramienta científica o técnica, decidió que no y rectificó el gol dado por Yael Falcón Pérez. Se modificó el protocolo VAR, porque no hay ningún error claro y manifiesto que justifique modificar lo que el juez cobró, que es el gol. A nuestro modo de ver, se vulneró el protocolo del VAR" afirmó Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River.

Y agregó: "Si vos escuchás los audios, vas a ver que los jugadores de Boca que estaban ahí están hablando de un foul. De hecho, tiene que aclararle el juez VAR a Falcón Pérez que lo que están viendo es adentro o afuera. Y cuando vos ves la cara de Romero, que es el mejor



La polémica. La escena del gol-no gol. River pide más tecnología.

testigo para ver si la pelota entró o no entró, la cara es de resignación. ¿Me preguntás a mí? La pelota entró". Por último, remarcó: "Hay tecnología del mundo que podemos incorporar para que todo esto funcione mejor".

No habrá un pedido de repetición de partido como hizo Joan Laporta, presidente de Barcelona, a causa del gol no concedido en el clásico ante Real Madrid. "No está en nuestro espíritu hacer ese tipo de pedidos, en ningún momento se barajó esa posibilidad", aseguró un alto dirigente del club. Aunque sí le solicitarán a la AFA que se invierta para que el fútbol argentino tenga el sistema de Detección Automática de Gol (DAG) o popularmente Ojo de Halcón.

Tampoco está prevista por aho-

#### **DECISIÓN EN ESTUDIO**

### ¿Aplicarían el "goal line" en las semifinales de la Copa de la Liga?

Por ahora es un rumor: la alternativa de aplicar tecnología "Goal Line" en los tres partidos que quedan de la Copa de la Liga. Esta herramienta fue incorporada hace una década por la FIFA y tuvo su debut en el Mundial 2014. El sistema "Goal Line" que adoptaría la AFA es el mismo que utiliza la Conmebol y tuvo un papel protagónico hace poco en ocasión de un duelo entre Uruguay y Perú por Eliminatorias. Es operado por el VAR y marca si la pelota ingresó o no al arco. Pero, a diferencia del DAG, no le avisa al árbitro con una señal en su reloj.

En marzo del año 2022, Uruguay recibió a Perú por las Eliminatorias. Sobre el final del partido, el arquero Rochet tomó una pelota y pareció meterse con ella dentro del arco, acción que hubiera significado el empate de la visita. Sin embargo, el VAR, con el Goal Line determinó que la pelota no había ingresado en su totalidad por lo tanto no fue concedido el tanto al equipo que dirigía Gareca.

ra una charla con Claudio Tapia, ni con el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy. A pesar de algunas versiones que indicaban que 
habría existido una reunión en las 
últimas horas, en la cual el presidente de AFA le habría dado la razón a River y habría existido un pedido de disculpas, desde Núñez 
desmintieron tajantemente esa 
versión.

### Con el equipo sin confirmar, en Asunción por la Libertadores

River busca dar vuelta la página lo más rápido posible luego de su eliminación a manos de Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de La Liga. Los de Martín Demichelis visitan en Asunción a Libertad por la Libertadores desde las 21.30. El equipo no está confirmado.

River busca su tercera victoria consecutiva en el certamen internacional luego de ganarle por 3 a 0 a Deportivo Tachira y 2 a 0 a Nacional de Uruguay. Actualmente está puntero en soledad del grupo H con seis unidades. Un triunfo pondrá virtualmente al Millonario en los octavos de final. Después del partido de esta noche, el equipo argentino visitará a Nacional, recibirá a Libertad y cerrará en el Monumental ante Táchira.



Nacho. River se entrenó y viajó ayer a la tarde a Paraguay. PRENSA RIVER

River trabajó ayer por la tarde en su predio de Ezeiza donde Demichelis trataba de definir a los titulares para el partido. Había varias dudas en el técnico, un poco por rendimientos en el Superclásico y otro por algunos "tocados" por el esfuerzo en Córdoba. La alineación (ver parte) es tentativa. Tras la práctica, el grupo viajó a Paraguay.

El Gumarelo, que se coronó campeón del Apertura y Clausura en 2023, marcha a velocidad de crucero en el torneo paraguayo, en el que es líder con 32 puntos después de 14 fechas disputadas.

Se acreditó su más reciente triunfo el sábado 2-0 ante el colista Sportivo Trinidense, que es uno de los representantes de Paraguay en la Copa Sudamericana.

El club guaraní arrancó con pie izquierdo en la fase de grupos de la Libertadores, ya que fue superado 2-0 por elNacional en su debut en Montevideo. Enderezó el camino tras vencer 3-0 a Deportivo Táchira en Asunción.

| Libertad           | River                  |
|--------------------|------------------------|
|                    |                        |
| Rodrigo Morinigo   | Franco Armani          |
| ván Ramírez        | Herrera o Boselli      |
| Angel Cardozo      | Leandro González Pirez |
| Elvio Vera         | Paulo Díaz             |
| Néstor Giménez     | Enzo Díaz              |
| Hernesto Caballero | Ignacio Fernández      |
| Bautista Merlini   | Villagra o Fonseca     |
| Lucas Sanabria     | Aliendro o Lanzini     |
| Lorenzo Melgarejo  | Echeverri o Barco      |
| Roque Santa Cruz   | Pablo Solari           |
| Antonio Bareiro    | Miguel Borja           |
| DT: Ariel Galeano  | DT: Martin Demichelis  |
|                    |                        |

Cancha: Defensores del Chaco. Arbitro: Raphael Claus (Brasil).



### **ACCIÓN EN MONTEVIDEO**

Nacional recibirá a Táchira desde las 19 en el Gran Parque Central por el otro partido de la tercera fecha del Grupo H.

**Deportes** 37 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

#### Copa Sudamericana

# Argentinos ganó con un equipo alternativo y ya piensa en Vélez

Guede preservó a los titulares para la semi del domingo por la Copa de la Liga y aún así venció 1-0 a Corinthians.

#### **Análisis**

Argentinos le ganó 1-0 a Corinthians y consiguió tres puntos indispensables para seguir con buen pie en la Copa Sudamericana, luego de la inesperada derrota por 3-0 de local contra Racing de Montevideo.

Le quedó incómodo a Argentinos el duelo de ayer ante los brasileños porque el domingo el Bicho jugará la semifinal de la Copa de la Liga frente a Vélez. Pero al mismo tiempo debía sumar para no quedar lejos en la Copa Sudamericana.

Corrió riesgo el entrenador Guede: decidió hacer descansar a la mayoría de los titulares y optó por alinear un equipo alternativo contra el Timao. Y la apuesta salió bien: a los 2 minutos, Gastón Verón puso el 1-0 luego de una linda habilitación de Emiliano Viveros.

Apostó por un 5-2-3 el técnico local, con el zurdo Santiago Montiel corriendo por la banda derecha y con Viveros por la izquierda. De un pase en cortada del ex Arsenal llegó el gol de Verón, que definió de zur-



Festejo. Verón celebra su gol con Heredia en La Paternal. FOTOBAIRES

da tras realizar una diagonal del centro a la izquierda.

El gol tempranero cambió la escenografía del partido porque Corinthians debió salir a manejar el balón y el local se plantó de contra. El ex Argentinos Fausto Vera se hizo dueño del balón, pero no encon-

tró en Rodrigo Garro un socio y por eso el elenco de Brasil casi no inquietó a Diego Rodríguez.

Tampoco pudo contragolpear el local, más allá de dos remates desde lejos de Montiel y de Viveros que se fueron cerca.

Comenzó mejor Corinthians en

| Argentinos          |   | Corinthians          |   |  |  |  |
|---------------------|---|----------------------|---|--|--|--|
| 1                   |   | 0                    |   |  |  |  |
| 50 Diego Rodríguez  | 6 | 12 Cássio            | 4 |  |  |  |
| 18 Fernando Meza    | 6 | 23 Fagner            | 4 |  |  |  |
| 4 Erik Godoy        | 6 | 3 Félix Torres       | 4 |  |  |  |
| 13 Tobías Palacio   | 7 | 34 Raul Gustavo      | 3 |  |  |  |
| 7 Santiago Montiel  | 6 | 46 Hugo              | 5 |  |  |  |
| 5 Juan Cardozo      | 6 | 14 Raniele           | 5 |  |  |  |
| 36 Ariel Gamarra    | 5 | 5 Fausto Vera        | 6 |  |  |  |
| 29 Emiliano Viveros | 6 | 11 Ángel Romero      | 4 |  |  |  |
| 15 Leonardo Heredia | 5 | 10 Rodrigo Garro     | 5 |  |  |  |
| 10 Gastón Verón     | 7 | 16 Pedro Henrique    | 6 |  |  |  |
| 11 Damián Batallini | 6 | 9 Yuri Alberto       | 4 |  |  |  |
| DT: Pablo Guede     |   | DT: Antonio Oliveira |   |  |  |  |

#### En detalle

ARBITRO: Piero Maza (Chile)

Cancha: Argentinos. Gol: PT, 2m Gastón Verón. Cambios: ST, Wesley Ribeiro (6) por Yuri Alberto, Paulinho (5) por Félix Torres, Mateuzinho (5) por Fagner y Matías Perello (5) por Leonardo Heredia, 15m Alan Rodríguez (6) por Emiliano Viveros y Caca (5) por Angel Romero, 30m Pedro Raúl por Pedro Henrique, 34m Sebastián Prieto por Santiago Montiel y 41m Jonathan Galván por Ariel Gamarra y Franco Moyano por Juan Cardozo, Amonestados: Diego Rodríguez, Verón, Batallini, Godoy, Viveros, Fagner y Pedro Raúl. Expulsado: ST, 13m Raúl Gustavo.

#### **POSICIONES**

#### Grupo F

| Equipos      | Pts. | T | G. | E. | P. | GÉ. | Gc. | Dif. |
|--------------|------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Argentinos   | 6    | 3 | 2  | 0  | 1  | 4   | 5   | -1   |
| Corinthians  | 4    | 3 | 1  | 1  | 1  | 5   | 2   | +3   |
| Racing (M)   | 4    | 2 | 1  | 1  | 0  | 4   | 1   | +3   |
| Nacional (P) | 0    | 2 | 0  | 0  | 2  | 2   | 7   | -5   |

el complemento por los cambios de Oliveira. Pero Raúl Gustavo empujó al línea y se fue expulsado a los 13 minutos. Entonces aguantó y peleó Argentinos, que no completó un gran partido, pero que ganó con solvencia. Y ahora se enfoca de lleno en el duelo contra Vélez.

## Racing quiere estirar su racha perfecta en su visita a Chile

Desde las 19, con televisación de DirecTV, Racing buscará empezar a despegarse en el Grupo H de la Copa Sudamericana cuando visite a Coquimbo Unido de Chile. Los dirigidos por Gustavo Costas ganaron los dos primeros partidos, (2-0 a Sportivo Luqueño en Paraguay y 3-0 a Bragantino en el Cilindro) y mantienen una racha de 6 triunfos consecutivos sumando las tres competencias, con 17 goles a favor y tan solo uno en contra.

"Estoy muy contento de haber vuelto con el equipo. Sentí el apoyo de todos. Hoy la situación está mejor y gracias a Dios pude volver. Le agradezco al club, al cuerpo técnico y a todo Racing", dijo Juan Fernando Quintero, quien será suplente en Chile. Juanfer estuvo unos días en Colombia por un problema familiar y se sumó al grupo el pasado lunes.

Realizará un cambio Costas respecto al equipo que goleó a Belgrano en la última fecha de la Copa de la Liga. El recuperado Gabriel Rojas (desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda) volverá en lugar de Gastón Martirena. Así, en el ataque estarán Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas, por lo que Roger Martínez ocupará un lugar en el banco de su-

| Coquimbo<br>Unido    | Racing               |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Diego Sánchez        | Gabriel Arias        |  |  |  |  |
| Dylan Escobar        | Marco Di Césare      |  |  |  |  |
| Elvis Hernández      | Santiago Sosa        |  |  |  |  |
| Manuel Fernández     | Agustín García Basso |  |  |  |  |
| Sebastián Cabrera    | Facundo Mura         |  |  |  |  |
| Dylan Glaby          | Bruno Zuculini       |  |  |  |  |
| Sebastián Galani     | Agustín Almendra     |  |  |  |  |
| Cristopher Barrera   | Gabriel Rojas        |  |  |  |  |
| Luciano Cabral       | Santiago Solari      |  |  |  |  |
| Andrés Chávez        | Adrián Martínez      |  |  |  |  |
| Martín Mundaca       | Maximiliano Salas    |  |  |  |  |
| DT: Esteban González | DT: Gustavo Costas   |  |  |  |  |

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Árbitro: Carlos Betancur (Col).



#### Quintero.

Coquimbo Unido, por su parte, no podrá contar con su entrenador Fernando Díaz, internado por un severo cuadro de neumonía. El plentes, junto a su compatriota ayudante Esteban González se hará yapo de Bolivia. ■

| Real Tomayapo       | Belgrano           |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------|--|--|--|--|
|                     |                    |  |  |  |  |
| Pedro Galindo       | Nahuel Losada      |  |  |  |  |
| Juan Pablo Rioja    | Mariano Troilo     |  |  |  |  |
| Leonardo Justiniano | Nicolás Meriano    |  |  |  |  |
| Aldair Cantillo     | Agustín Baldi      |  |  |  |  |
| Hallysson Padilha   | Santiago Longo     |  |  |  |  |
| Juan Orellana       | Juan Barinaga      |  |  |  |  |
| Sergio Villamil     | Matías García      |  |  |  |  |
| Matías Noble        | Gerónimo Heredia   |  |  |  |  |
| Agustín Alcaraz     | Bryan Reyna        |  |  |  |  |
| Agustín Graneros    | Franco Jara        |  |  |  |  |
| Mirko Tomiannovic   | Lautaro Pastrán    |  |  |  |  |
| DT: Cristian Arán   | DT: Juan Cruz Real |  |  |  |  |

Estadio: Ramón Aguilera, Santa Cruz de la Sierra. Árbitro: Juan López (Paraguay).



cargo del equipo.

Un rato más tarde, desde las 21.30 y por el Grupo C, Belgrano de Córdoba, que empató los dos juegos que disputó, visitará a Real Toma-

#### Tevez fue internado por precaución por "un dolor en el pecho"

Carlos Tevez sufre de presión alta, por lo que rutinariamente se realiza exámenes médicos. Pero como ayer sintió "un dolor en el pecho" se fue a hacer ver al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro y quedó internado por precaución.

Anoche hubo preocupación en las redes sociales porque la información había trascendido y no podía ser confirmada. Y cuando llegó el primer tuit oficial del club parecía que había tranquilidad.

"Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios, Mañana continuará con exámenes programados en el marco de un chequeo general que suele realizarse", dijo el club.

Pero tres horas después Independiente confirmó que Tevez quedaría internado por precaución hasta los estudios de hoy.
■

#### Vélez les rescindió el contrato a Cufré, Osorio y Florentín

Al igual que lo había hecho con el arquero Sebastián Sosa, Vélez les rescindió los contratos a Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, los otros jugadores implicados en un caso de abuso sexual en Tucumán, por el que cumplen prisión domiciliaria en un country cercano a la capital tucumana, a la espera de la resolución de la Justicia.

De acuerdo al comunicado de Vélez, el club realizó una investigación interna en coordinación con las áreas de Fútbol, Géneros y Legales "para salvaguardar y proteger los intereses de la institución".

Vélez primero había anunciado la suspensión de los contratos de trabajo de los implicados y el inicio de un sumario interno para esclarecer los hechos que iba a llegar a una conclusión el 6 de abril. Pero la decisión se estiró hasta ayer, cuando llegó la rescisión inmediata.

38 **Deportes** CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

#### **Fútbol local**

# Cavani no viaja a Brasil para jugar con Fortaleza, partido clave por la Sudamericana

El delantero uruguayo fue descartado por molestias físicas. Es una de las alertas que tiene Diego Martínez.

#### Boca

El frenético fútbol argentino no da demasiado espacio para la celebración y por eso Boca deberá cambiar rápido el chip del Superclásico. Eso fue lo que pidió el entrenador Diego Martínez en el regreso a los entrenamientos, luego de la victoria en Córdoba y la clasificación a la semifinal, porque mañana en Brasil y ante Fortaleza, el Xeneize jugará el partido más difícil de su grupo en la Copa Sudamericana.

Conviene recordar que el primero del grupo pasa de manera directa a los octavos de final, mientras que el segundo jugará en 16avos



Se rompe la dupla. Cavani y Merentiel hicieron los goles ante River.

contra alguno de los terceros de las zonas de la Copa Libertadores. Así, culminar puntero en el grupo es un objetivo. Y Fortaleza es el líder con 6 puntos, 2 más que los comandados por Martínez.

La idea del entrenador xeneize era no guardar nada y pensaba esperar hasta último momento a los que arrastran molestias. Pero ya tiene una baja: Edinson Cavani culminó el duelo ante River con calambres, tal como le había sucedido en el juego contra Godoy Cruz. Los minutos en cancha comienzan

#### OTRA VEZ A CÓRDOBA

#### Domingo y martes, las dos semifinales

Lo que parecía una posibilidad se confirmó ayer por la tarde cuando la Liga anunció días, horarios y estadios de las semifinales. El domingo a las 15.30 y en San Nicolás jugarán Argentinos-Vélez. La otra semifinal entre Boca-Estudiantes será el próximo martes en el estadio Kempes de Córdoba a las 20. Facundo Tello será el árbitro entre el Bicho y el Fortín mientras que Nazareno Arasa controlará el duelo entre xeneizes y pinchas.

a pesarle al uruguayo de 37 años y era evidente que debía parar en algún momento. Ayer, el Matador se entrenó diferenciado: hizo trabajos en el gimnasio y luego una actividad en kinesiología. La decisión fue que ni siquiera se subiera al avión para viajar a Brasil.

Existen otras señales de alerta para el DT. Una es por Sergio Romero, quien se perdió muchos partidos por una inflamación en el tendón de Aquiles. Chiquito terminó bien el Superclásico, pero siempre es seguido de cerca. Un dato alentador es que el lunes por la noche se lo observó sonriente y feliz presenciando la gala de Gran Hermano y acompañando a su esposa, la modelo Eliana Guercio.

La restante alarma es la de Cristian Lema, que padece un fuerte dolor en la espalda y trabajó aparte junto a Cavani. El ex zaguero de Lanús disputó 15 de los 18 partidos de Boca en el año.

También Guillermo Fernández y Miguel Merentiel terminaron el choque ante River con molestias, aunque podrían jugar en Brasil.

La buena para Martínez y todo Boca es que retornará el mediocampista Cristian Medina. El juvenil seguramente ingresará por Jabes Saralegui, de rendimiento aceptable en Córdoba. ■

# POTENCIÁ TU EDUCACIÓN CON 365





-30%

#### ADICIONAL A LA CODERBECA

**EN TODOS LOS CURSOS Y CARRERAS.** 

Beneficio especial del 23 al 30 de abril, con ambas tarjetas.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Deportes 39

#### **Fútbol internacional**

# Arsenal humilló y goleó al Chelsea de Pochettino y Enzo Fernández

Le clavó un 5-0 en un pendiente de la Premier. Es líder pero Liverpool y City tienen uno y dos partidos menos.

LONDRES. AGENCIAS

A falta de cuatro partidos, el Arsenal está más vivo que nunca en la lucha por la Premier League. Los Gunners tras perder contra el Aston Villa y ser expulsados de la Champions por el Bayern, se han levantado de la mejor manera posible: victoria el fin de semana contra el Wolverhampton y goleada al Chelsea (5-0) para ponerse líderes de la competición y aumentar la presión sobre Liverpool y Manchester City. Los de Mikel Arteta miran con una ventaja de cuatro puntos al City, con dos partidos más, y con tres unidades de ventaja al Liverpool, que tiene que jugar hoy en Goodison Park contra el Everton. El golpe mental de la semana pasada ha sido respondido con un ejercicio de experiencia que



Enzo. En medio de la tormenta.

no se produjo, por ejemplo, la temporada pasada. Cuando vinieron mal dadas el curso anterior, el Arsenal se diluyó y entregó la liga en bandeja al City.

En el lado opuesto quedó el Chelsea y peor Mauricio Pochettino cuya permanencia en el arco tambalea. Los *Blues* están novenos, el juego no levanta y los hinchas cuestionaron al argentino y también a **Enzo Fernández**. Entienden que se pagó una fortuna (es cierto) por el mediocampista, que no justificó el desembolso. Ayer, como todo Chelsea, tuvo un flojo desempeño.

No hubo partido en el Emirates. A los cuatro minutos Trossard adelantó a los locales. Y en el segundo tiempo llegó el vendaval de cuatro goles en apenas 12 minutos con sendos dobletes del lateral Ben White y del alemán Kai Havertz.

La derrota es de las más duras de era de Pochettino en el Chelsea y supone un duro golpe en las aspiraciones de los 'Blues' para llegar a una sexta plaza que puede dar acceso a Europa. Están a 7 puntos del Newcastle, con un partido más.

| Arsenal              | Chelsea             |
|----------------------|---------------------|
| 5                    | 0                   |
| 22 David Raya        | 28 Dorde Petrovic   |
| 4 Ben White          | 42 Alfie Gilchrist  |
| 2 William Saliba     | 2 Axel Disasi       |
| 6 Gabriel            | 5 Benoit Badiashile |
| 18 Takehiro Tomiyasu | 3 Marc Cucurella    |
| 8 Maryin Odegaard    | 8 Enzo Fernandez    |
| 5 Thomas Partey      | 25 Moisés Caicedo   |
| 41 Declan Rice       | 11 Noni Madueke     |
| 7 Bukayo Saka        | 23 Conor Gallagher  |
| 29 Kai Havertz       | 10 Mykhailo Mudryk  |
|                      |                     |

Cancha: Emirates Stadium. Arbitro: Simon Hooper

#### En detalle

DT: Mikel Arteta

19 Leandro Trossard

Goles: PT4m Trossard, ST7m White, 12m 20m Havertz, 25m White, Cambios: ST 29m Rasheem Sterling por Mudryk y Trevor Chabolah por Enzo Fernández, 26m Gabriel Jesús por Havertz, Jorginho por Partey, Gabriel Martinelli por Trossard, y Oleksander Zynchenko por Tomiyasu, 32m Thiago Silva por Gilchrist, 34m Cesare Casadei por Madueke, 36m Fabio Viera por Saka.

15 Nicolás Jackson

DT: M Pochettino

Amonestados: Trossard, White, Gilchrist, Cuccurella.

#### Juventus amargó a Lazio en Coppa Italia

#### ROMA, AGENCIAS

Los dos goles del argentino Taty Castellanos se evaporaron a seis minutos de final y la ilusión de Lazio de igualar la serie de semifinales de la Coppa Italia se frustró. A dos minutos del final Milik descontó tras un centro de Timothy Weah (el hijo del mítico George) y puso el 2-1 que clasificó a Juventus que había ganado 2-0 la ida en Turín.

Valentín Castellanos convirtió a los 12 del primer tiempo. En el arranque del segundo perdió un mano a mano con el arquero Perín pero a los 3 logró el segundo en dudosa posición porque pareció adelantado. En la Juve, en tiempo de descuento, entró el argentino Carlos Alcaraz por Chiesa.

El rival de Juventus se conocerá hoy cuando jueguen Atalanta-Fiorentina en Bérgamo, en el partido de ida los florentinos habían ganado 1-0. A igual resultado habrá alargue y luego penales.

ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ

**MARINA, EN BLISS BUENOS AIRES** 

# UN COLOSO DE HORMIGÓN EN SAN FERNANDO

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





ARQ

40 CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 

#### **Automovilismo**

# Un nuevo "tiroteo" entre Wolff y Horner por Verstappen

Los jefes de Mercedes y Red Bull siguen disparándose con el tricampeón del mundo en el medio. Un equipo lo quiere sumar y el otro busca retenerlo.

SHANGHAI, CHINA. ESPECIAL

Toto Wolff, jefe de Mercedes, y Christian Horner, su colega de Red Bull, reavivaron su cruce de declaraciones sobre el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 luego de que el primero volviera a deslizar el domingo la posibilidad de fichar al piloto neerlandés.

El futuro de Verstappen en Red Bull había parecido quedar en el aire hace un mes cuando su padre Jos dijo que la escudería austríaca "explotaría" si Horner se mantenía en el puesto.

Esas declaraciones llegaron después de las acusaciones contra Horner de "comportamiento inapropiado" hacia una empleada de las que el inglés quedó absuelto tras una investigación interna. De todos modos algunos medios dieron por hecho que Horner sería despedido por el daño a la imagen del equipo que causó.

Max Verstappen manifestó públicamente su compromiso con Red Bull, pero tras su victoria en el Gran Premio de China del domingo, Wolff volvió a agitar el avispero.

"Todo el mundo está esperando ver qué es lo que hace", dijo Wolff en Shanghai.

"Hay muchos factores que jue-



Se mira y se toca. Max Verstappen ganó el domingo en el Gran Premio de China de Fórmula 1. EFE

gan un papel para que un piloto se una a un equipo", continuó el austríaco que necesita reemplazar al séptuple campeón del mundo, el inglés Lewis Hamilton, que pasará a Ferrari la próxima temporada. "Para las mentes simples el rendimiento podría ser la única razón por la que te quedás en un coche. Pero tal vez hay más profundidad para algunas personas que consideran otros factores, también; y

#### **EL FUTURO DEL MEXICANO EN LA FÓRMULA 1**

#### En dos carreras, como máximo, Pérez definirá

Sergio Pérez dijo que Red Bull debería renovarle por dos años su contrato que vencerá al final de la temporada pero ahora fue tajante sobre su futuro. "Valoro mucho estar aquí y creo que será importante sacarnos estas carreras de

encima y luego definir el futuro cercano. Yo creo que será en una carrera más o dos como máximo para saber qué pasará", señaló el el piloto mexicano escolta de Max Verstappen en el campeonato de Fórmula 1.

Max tiene más profundidad", disparó.

"Obviamente desde el punto de vista más racional el principal factor es poner el coche más rápido en manos del piloto más rápido, pero no creo que sea la única razón para quedarte donde estás", añadió Wolff.

Wolff ya había declarado que "le encantaría" fichar al triple campeón del mundo si estuviera disponible.

Esos últimos comentarios de Wolff provocaron una contundente respuesta de Horner que declaró que debería concentrarse en reavivar a Mercedes tras el mal inicio de la temporada.

"¿Por qué alguien querría dejar este equipo?", se preguntó Horner.

"Mercedes está detrás de sus clientes McLaren y Aston Martin, que llevan sus motores. Debería él dedicar su tiempo a concentrarse en su equipo más que en el mercado de fichajes de pilotos", atacó antes de sentenciar: "Puedo asegurar que no hay ambigüedad alguna sobre dónde estará Max Verstappen el año que viene".

Mientras tanto los medios se hicieron un festin con un nuevo capítulo de la novela Horner vs. Wolff.

Así, por ejemplo, el diario inglés Daily Mail tituló: "Toto Wolff reaviva la guerra de palabras con Horner". Y citó justamente la investigación sobre Horner como una de las razones por las que Verstappen querría dejar el equipo.

También el diario inglés The Guardian se centró en el hecho de que Verstappen todavía no dijo que se quedará en Red Bull en un 100 por ciento en 2025.

El diario alemán Bild destacó en su título "La lucha por Max Verstappen" para referirse a la gran polémica de la máxima categoría del automovilismo internacional.

# Ferrari regresará al viejo azul para el Gran Premio de Miami

MARANELLO, ITALIA. ESPECIAL

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se corre en un circuito diseñado alrededor del estadio Hard Rock se convirtió en un sinónimo de espectáculo y en 2024, Ferrari le agregará su propia celebración. Para recordar los 70 años de la llegada de la marca italiana al mercado estadounidense, la escudería decidió volver al icónico color azul que utilizaron sus pilotos durante las décadas del 60 y 70. Se trata de los tonos azzuro La Plata y azzuro Dino que lucirán los SF-24 de Maranello.

Sainz y Charles Leclerc lucirán además los mismos azules que utilizaron algunos de los pilotos más recordados como Alberto Ascari y Clay Regazzoni. El primero usó el azzuro La Plata durante sus mejores años en las pistas. El italiano fue campeón del mundo dos veces (1952 y 1953) vestido de un azul claro combinado con blanco. De hecho, su buzo y su casco en esos tonos eran sus amuletos de la suerte. Su colega suizo lució por última vez el azzuro Dino, un color un poco más oscuro que el anterior, en 1974 y justo antes de que apareciera el rojo que caracteriza a la marca. Por única vez en el año Carlos Ambos azules también fueron uti- bre). ■

lizados por reconocidos pilotos de la escudería como John Surtees, Lorenzo Bandini, Chris Amon y Niki Lauda en su debut con la marca.

La última vez que Ferrari modificó el color fue en el Gran Premio de Italia 2023 cuando tiñeron los buzos de sus pilotos y sus coches de amarillo en homenaje al 499P que se había llevado el triunfo en las 24 Horas de Le Mans.

El GP de Miami se disputará el 5 de mayo y será la primera parada de la temporada en tierras estadounidenses. La máxima categoría también correrán en Austin (20 de octubre) y Las Vegas (24 de noviem-



Metamorfosis. Por una carrera los Ferrari dejarán el tradicional rojo. x

Deportes 41

#### **Tenis y Juegos Olímpicos**

# Mientras sigue con dudas, a Djokovic le gustaría jugar una vez más contra Nadal

El serbio, que aún no sabe si contar con un entrenador o no, dijo que quiere enfrentar al español antes del retiro.

MADRID, ESPAÑA. ESPECIAL

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, elogió a Rafael Nadal, a quien le gustaría ver "en un torneo o dos y jugar otra vez contra él", según señaló, al tiempo que declaró que tras la ruptura con Goran Ivanisevic sigue en la "fase" de plantearse si debe "tener entrenador o no". El tenista estuvo en Madrid para recoger el Premio Laureus al mejor deportista de 2023. Recibió el trofeo de manos del ex jugador de fútbol americano Tom Brady tras imponerse en la votación a los futbolistas Lionel Messi y Erling Haaland, los atletas Armand Duplantis y Noah Lyles y el piloto Max Verstappen.

"Es un honor ganar este premio tan prestigioso por quinta vez. Estos premios se crearon hace 25 años con la premisa de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, algo que es muy inspirador para mi", declaró Djokovic, quien ya ha-

#### PODOROSKA DEBUTO OK

Nadia Podoroska debutó con una buena victoria en Madrid: le ganó por 6-2 y 7-6 (7-2) a Katerina Siniakova, 40ª del mundo y ex número 1 del mundo en dobles, en un encuentro que se le complicó sobre el final pero que terminó resolviendo con seguridad. La rosarina (66a) sacó para el partido con el marcador 5-4, pero cedió el servicio. Sin embargo se recuperó rápido y se impuso ante la checa para meterse en la segunda ronda del torneo por primera vez en su carrera. Su próxima rival será la estadounidense Emma Navarro, A Podoroska se le sumó María Lourdes Carlé en el cuadro principal después que la deroense superara la clasificación (objetivo que no consiguió Julia Riera).

bía conseguido el Laureus en 2012, 2015, 2016 y 2019.

Tras decidir no jugar en Madrid, dijo que está "centrado" en la preparación para Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y Flushing Meadows, "el bloque más importante", según especificó; aunque también se mostró esperanzado en "llegar a jugar" en Roma en dos semanas.

Mientras en la misma gala la Fundación Rafa Nadal creada por el español fue distinguida con el premio Deporte para Bien a la mejor institución solidaria, Djokovic aprovechó y sostuvo: "Todo mi respeto para Rafa. Espero verlo en uno o dos torneos y espero jugar contra él al menos otra vez. En estos momentos no puedo dar una predicción para el futuro pero es increíble todo lo que consiguió hacer en su carrera como deportista. También, con su mujer y su familia. Inspiró a muchos jóvenes en España pero también en el mundo. Por eso, todo mi respeto".

Además confesó que mantiene la duda de si trabajar con otro entrenador o seguir en el circuito solo y por su cuenta. "Me lo estoy planteando", aseguró. "Me estoy planteando distintas cosas. Estuve con Nenad Zimonjic y ya tomaré la decisión en los próximas semanas o meses. Jugué al tenis de una manera profesional durante más de 20 años y tuve distintos equipos y entrenadores. No creo que no necesite un entrenador y un fisio porque al final un equipo es lo que crea la formula del éxito. Es lo que te hace ser mejor. Pero estoy en una fase de mi carrera de plantearme si quizá no tener entrenador puede ser una opción", confesó quien en 2023 alcanzó los 24 Grand Slams con sus victorias en Australia, Roland Garros y Flushing Meadows.

# Libreta de polideportivo

Fútbol americano

#### Reid es el mejor pero también el más caro

El angelino Andy Reid se convirtió en el entrenador mejor pago de las ligas profesionales norteamericanas gracias al acuerdo de 100 millones de dólares por cinco años con el que renovó su permanencia en Kansas City, el campeón de la NFL. Con Reid, los Chiefs ganaron tres Super Bowls.

Natación

#### Crece el escándalo de los 23 chinos dopados

La Agencia Antidoping de Estados Unidos demandó una revisión de la Agencia Mundial Antidoping y una investigación independiente sobre los 23 chinos que dieron positivo antes de Tokio 2020 por el uso de trimetazidina, un medicamento para el corazón que mejora la circulación.

Gimnasia

#### Las víctimas de Nassar serán recompensadas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que alcanzó un acuerdo de conciliación por 138.700.000 dólares para resolver los 139 reclamos de las víctimas de abusos sexuales por parte del ex médico del equipo de ese país, Larry Nassar, quien está detenido desde 2016.

Esgrima

#### Los rusos y bielorrusos no tirarán en París

Ningún ruso o bielorruso participará en París 2024 ya que ninguno de los elegibles está inscripto en el Preolímpico, anunció el presidente de la Federación Europea de Esgrima, Giorgio Scarso. "Desgraciadamente no hay atletas rusos ni bielorrusos", declaró Scarso.

# EFE.

#### En el futuro aparece la Laver

Mientras se prepara para jugar en Madrid, Rafael Nadal fue confirmado para jugar la Copa Laver por cuarta vez en su carrera. Jugará para Europa junto a Alcaraz, Medvedev y Zverev, entre otros.

# Macron aseguró que el agua del Sena estará limpia de cara a París 2024

PARÍS, FRANCIA. ESPECIAL

El presidente francés Emmanuel Macron prometió ayer que el agua del río Sena estará "limpia" de cara a los Juegos Olímpicos por la inauguración de una planta de tratamiento de aguas pluviales clave para ese objetivo. "Todos juntos movilizados (...) Lo conseguiremos. El agua del Sena estará fría... y limpia", escribió Macron en la red social X. "Se los confirmaré!", agregó reiterando implícitamente su promesa de bañarse en el río.

El Sena acogerá las aguas abier-

tas y la natación del triatlón durante París 2024. Pero hay incertidumbre sobre si podrán o no celebrarse ambos deportes en esa locación.

Para garantizar los niveles de calidad del agua las autoridades ultiman las infraestructuras puestas en marcha con motivo de los Juegos con un costo de unos 14.000 millones de euros.

La planta de tratamiento instalada a orillas del río Marne-afluente del Sena con el que confluye a las puertas de París- permitirá depurar las aguas pluviales que suelen arrastrar aguas residuales antes de verterlas de nuevo al río más importante que cruza la capital francesa.

"Estaremos listos a tiempo", declaró también la ministra de Deportes, Amélie Oudéa Castéra. ■

La TV

#### 13.50 ESPN 2 FUTBOL

LIGA DE FRANCIA

Lorient-PSG. La 29ª fecha. Desde Lorient, Francia. En vivo.

#### 15.55 ESPN

FUTBOL LIGA DE INGLATERRA

Manchester United-Sheffield, La 29ª fecha. El local necesita ganar para seguir en la zona de la clasificación para las copas y su rival está casi condenado al descenso. Desde Manchester, Inglaterra. En vivo.

#### 15.55 ESPN 2

FUTBOL COPA ITALIA

Atalanta-Fiorentina. El visitante llega con una pequeña ventaja después de imponerse por 1-0 en el encuentro de ida. La revancha de las semifinales. Desde Bérgamo, Italia. En vivo.

#### 20.30 ESPN 2 BASQUETBOL

NBA

Los playoffs de la primera ronda. La liga más importante del mundo entró en su esperada postemporada y hay 16 equipos en carrera que buscan el título que logró Denver el año pasado. En vivo.

#### 6.00 ESPN 2/ESPN 3 TENIS

ABIERTO DE MADRID

La primera y segunda rondas. El cuarto Masters 1000 y quinto WTA 1000 de la temporada se juega en las canchas de polvo de ladrillo de Caja Mágica. Desde Madrid, España. En vivo. Spot

#### Streaming



#### Hernán Federico Russo

Hrussoclarin.com

En el caos, cuando hay orden, la magia ocurre. En ese sentido, OL-GA no es sólo un canal de streaming de Youtube: es una filosofía, un estilo que representa a toda una generación, una manera moderna de comunicar y la continuación de un legado humorístico que viene instalando Migue Granados desde hace varios años y que hoy alegra y emociona a miles de fanáticos que disfrutan de este estilo de entretenimiento, ya sea en vivo, on demand o en recortes de videos que se viralizan, cada vez más, en las pantallas de los celulares.

Detrás de ese éxito, que nació a comienzos de 2023, y que hoy ya es un gigante del streaming, están sus dos creadores, Bernarda (26) y Luis Cella (29), hijos del histórico productor de Susana Giménez, Luis Cella (1949-2013), quien acompañó a la diva durante 12 años en la pantalla de Telefe. El año pasado, OL-GA se instaló en el lenguaje colectivo a raíz de esfuerzo, mucho trabaio y contenidos de calidad que fueron desafiando las métricas.

De hecho, los números los ava-

res acumuló en sus primeros nueve meses. En ese período superó los 635.000 suscriptores en su canal de YouTube.

Lo cierto es que para el 2024 las aspiraciones internas crecieron y, a menos de dos meses de su relanzamiento, OLGA no para de crecer y se convirtió en un éxito rotundo de la industria del streaming.

Tranquilamente Bernarda y Luis, dos jóvenes talentos de los medios, podrían haber ido a lo seguro y quedarse con lo ganado, pero es parte de su búsqueda ir por más. Y son consecuentes con lo que quieren demostrar: el año pasado lograron varios highlights como la exclusiva entrevista con Lionel Messi en Miami, y las dos presentaciones en vivo en el Movistar Arena a estadio repleto.

Esta nueva temporada OLGA duplicó la grilla de programación y el canal pasó de tener dos programas (Soñé que volabay Sería Increíble) y cubrir 5 horas diarias para pasar a tener siete programas y ocupar 10 horas al aire.

Los hermanos, que tienen a su cargo el área de comercial, digital, de producción, artística y técnica, recibieron a Clarín en sus oficinas de OLGA y son ellos mismos quiélan: es el canal que más suscripto- nes abren la puerta y se muestran como OLGA?

serviciales desde un principio, demostrando la humildad y la simpleza con la que se mueven los grandes. "Vivimos acá, todo el día en la oficina", cuenta Luis (29), siempre con teléfono en mano y orgulloso de su trabajo.

#### -¿Cómo vivieron el relanzamiento del canal tras el suceso que se generó el año pasado?

-Luis: Un poco es nuestra filosofía la de intentar todo hasta el final e ir por todo. Con un poco de inconsciencia siento, porque la necesitas

#### "La programación es soñada. No podemos creer que nos hayan dicho que sí". (Luis)

para mandarte a hacer este tipo de desafíos. En febrero de este año éramos 35 personas trabajando cuando tomamos la decisión de hacer el relanzamiento. Cuando hicimos los números, valía todo el doble y lo que éramos ahora iba a ser todo por dos. Por eso ahora hay más de 77 empleados. Y donde antes habían 4 conductores, ahora hay 16 y en vez de dos productores ahora son ocho.

-¿Es estresante producir un éxito

-Bernarda: En febrero debo reconocer que fue muy estresante porque fue a último momento que finalmente tomamos la decisión de sumar cinco programas nuevos a la programación de este año. El último mes fue una locura, formar los equipos, las fotos, los videos... Aunque esa parte es la que me encanta y es de mis preferidas, hay que manejar mucha gente, mucho movimiento.

#### -Tremendos equipos pudieron armar para este año y con una programación soñada...

-L: 100%. La programación de este año es soñada. No podemos creer que ciertos artistas nos hayan dicho que sí. Es todo una cadena de cosas. La bajada a todos los equipos es que el plan A por el que vayamos a buscar para contratar sea imposible. Si viene, increíble. Fue así que para la columna de psicología la trajimos a Vero Lozano. Fue difícil convencerla porque es una figura, una estrella que está mega ocupada, lidera la tarde de la tele y no es Vero Lozano de casualidad, es una distinta.

B: Vero es la estrella del canal más importante del país hace 10 años, así que pensábamos 'obvio que nos va a decir que no'. Y luego viene con nosotros. Es increíble. Pero la ver- para convencerlo?

dad es que se están haciendo muy fuertes todos los programas. Toda la programación. Desde Fer Dente, que es un súper profesional y viene todos los días con buena onda y armó un equipo bárbaro; Nati Jota que es un fenómeno del streaming con Sería increíble.

L: Ponele, lo de la Negra Vernaci fue gestión de Migue. La idea, la negociación. Bueno, de hecho el trato con Migue fue que "nadie va a estar adelante de cámara en OLGA sin que él de el Ok".

#### -Pero ustedes le proponen o sugieren figuras o artistas para sumarse al canal...

-L: Sí. Nosotros vamos con una lista de famosos o ideas y él nos dice "esto es OLGA, esta persona no es OLGA". Y así armamos los equipos. Pero él tiene la palabra final. Nos hemos peleado por gente. Yo quería a alguien y le insistía 10 veces y él se iba del grupo de WhatsApp. Nos ha dicho "si me lo/la nombrás una vez más, no salgo más al aire a partir de tal día". Pasa que nosotros somos muy perseverantes también y cuando tenemos algo en la cabeza lo vendemos a morir. Y hay momentos que él se harta y nos dice "no me lo vuelvas a nombrar".

#### -¿Le insistieron mucho a Migue

CLARIN - MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 Spot



Con Leo. La entrevista en Miami fue uno de sus grandes éxitos.

-L: No nos daba la chance de ser insistidores porque nos ghosteaba. No nos respondía el teléfono.

B: Nunca tuvimos un plan B. Durante seis meses fue un ghosteo permanente de parte de él. Y en ese tiempo teníamos que pensar en otra persona. No teníamos un plan B. No se nos ocurrió otra persona. Era él o él. Por eso insistimos tanto y terminó pasando. En una comida nos terminó diciendo que sí y no lo podíamos creer.

#### -¿Qué los movilizó para irse de la tele y apostar por el streaming?

-L: Uno produce por necesidad. Y esta idea que se nos ocurrió, nació de la premisa y la necesidad de decir '¿qué hacemos para diferenciarnos?'. Pensemos para no ver la misma película que estaban viendo todos y que afirmaban que lo único que funcionaba era ese modelo. Justo se dio la casualidad que iba muy de la mano con lo que a nosotros nos gusta. Somos un poco tele nosotros. Eso es un elogio, porque la tele es bárbara.

B: Trabajábamos en Telefe antes de tomar esta decisión. Teníamos ideas, sí. Sabíamos que queríamos hacer otra cosa y algo de streaming y hasta ahí. Y la verdad que la decisión de renunciar a nuestros trabajos fue difícil. Yo un día lo llamé a mi hermano y le dije 'no me animo'. Y él ya había renunciado. Fue ahí que me dio la fuerza para que lo haga. A veces necesitás a otros para dar el siguiente paso y nos la jugamos...

#### -¿Qué incorporaron de la tele al

L: Que se vea lo más prolijo posible. Estéticamente cuidado. Migue también es súper cuidadoso con la imagen. Esto que hablamos del manera en que los conductores se comunican.

B: Sí, tal cual. La estética, las cámaras, las luces y la prolijidad. Hay algo de eso. Es cierto que la tele tiene estructuras más grandes. Nosotros acá, en comparación, somos menos gente, menos estructura.

#### -¿Y qué es más rentable hoy en día? ¿La tele o el streaming?

L: Yo creo que hoy es más rentable y no significa que gane más, un programa de streaming que te va bien. Igual, yéndonos bien y todo, no es que OLGA esté sobrado. Ni

#### "Susana es una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida" (Bernarda).

muchísimo menos. Reinvertimos todo lo que ganamos el año pasado y no tenemos mucho margen de errar cambios. Si a nosotros nos iba mal con esta apuesta de duplicar programas y todo el equipo, OLGA tenía que cerrar.

B: Son cosas muy distintas. Podés empezar con una estructura muy chiquita, en tu casa, con dos cámaras y un micrófono. Eso en tele nunca lo vas a poder lograr. Entonces de por sí, ya es mas alcanzable iniciarte en el streaming. Partís desde otra base, otros costos y otra estructura. Empezar de menos e ir creciendo si tenés más marcas, mas views. Nosotros nos lanzamos con otra vara, confiando en que nos iba a ir bien.

#### -¿Cuáles son los números en los que más se fijan? ¿Las visualizaciones?

B: Si te va bien en visualizaciones es probable que te vaya bien en tostreaming, la gran diferencia es la do sentido porque en general las go único.■

marcas van a donde los ve la gente. Y encima si el contenido y la artística y todo lo que hacemos está bueno, mejor todavía. El ecosistema digital es gigante. No sólo nos importa Youtube, no solo nos importa el vivo, nos importa Tik-Tok, Instagram y también cuando subimos los programas y el público lo mira on demand. Además, hay gente que solo nos consume por Twitter y solo por ahí, entonces le prestamos atención a todo.

L; Es que medirlo solamente con el vivo sería como antiguo ya hoy. Es como se mide la tele, que ya todo el mundo dice que ya es antigua. Entonces no podemos hacer lo mismo que se hizo durante los últimos 30 años. El ecosistema de OLGA es inmenso. Y para nosotros es igual de importante que nos vean en vivo o luego on demand porque en definitiva es gente que está mirando el programa. Los recortes de Caro Pardíaco, por ejemplo, representan como 40 puntos de rating. Es una locura si lo pensás.

#### -¿OLGA podría sumarse a la televisión?

B: OLGA es para Youtube. Hoy creemos que el formato es este. La adaptación es clave y siempre nos adaptaremos a las nuevas plataformas. Nosotros hacemos contenido y lo otro puede modificarse.

#### -¿Qué representa Susana Giménez en sus carreras?

B: Susana estuvo presente desde que soy chica. Mi primer recuerdo en un estudio de tele es en el camarín de Susana, yo a upa de ella y Susana poniéndome pulseras. Yo amaba. Era lo mejor que me podía pasar en la vida ir al trabajo de mi papá y estar con ella. Y Susana es como de mi familia, es parte de mis recuerdos desde siempre. Ella nos ayuda todo el tiempo. Hasta el día de hoy que le pedimos consejos y está presente en todo y es permanente su apoyo y la amamos.

B: Es de las personas más inteligentes que conocí en toda mi vida. O sea por eso la escuchamos y confiamos tanto en ella. Nunca se equivoca. Es una madrina de la vida real, ni siquiera televisiva. Así de cercana es.

#### -Luego llegó la nota con Lionel Messi en Miami. ¿Anécdotas de cómo produjeron ese encuentro?

B: No podíamos ir tantos a la casa de Messi en Miami. Dado que nosotros decidimos que vaya una persona más de técnica para que salga todo increíble. Entonces, podía ir uno de los dos nomás: o Luis o yo. Cuando yo me entero de eso me puse a llorar y dije: "Bueno Luis, para mi era un logro ir juntos los dos. Yo no voy, ya está, andá vos". Y él me terminó dejando el lugar. "Si vos no vas, yo no quiero ir", me dijo.

L: Sin que Bernie se enterara le pedí a Lucas (Fridman) que la ponga a ella en la lista de invitados. Ya para nosotros era mágico tener ese momento como productores. Fue al-

#### Música

## Taylor y Kim: enemigas íntimas

Swift le dedica a Kardashian un tema de su flamante nuevo disco.



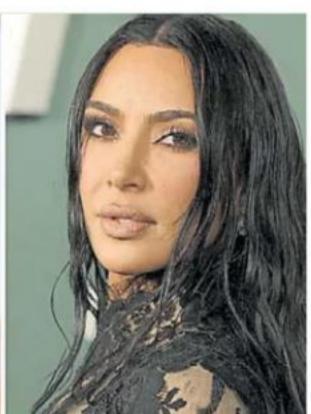

Sin tregua. La canción en cuestión se titula "thanK you alMee".

#### Milagros Jarzun Especial para Clarín

Taylor Swift acaba de estrenar The Tortured Poets Department, el disco con el que volvió a escribirle al desamor y se animó a mostrarse más vulnerable que nunca. Pero en medio del furor del estreno, sorprendió a los fanáticos con un álbum doble. Cuando ya eran las tres de la mañana en la Argentina, agregó 15 canciones nuevas a las 16 del lanzamiento original.

Entre los temas que se agregaron al disco durante la madrugada, está thanK you aIMee, la canción que los swifties piensan que está dirigida a Kim Kardashian, con quien la cantante tiene un conflicto desde 2016. Y más que una teoría conspirativa, esta vez la dedicatoria es una realidad. El título de la canción tiene sólo tres letras mayúsculas cuya utilización no responde a ninguna regla gramatical, pero unidas forman "Kim", el primer nombre de la estrella de Keeping Up wih the Kardashians.

La canción trata sobre una persona que atacaba a Swift mientras trataba de construir su carrera, siempre guiada por la envidia y sin un motivo válido. Para los fanáticos de Taylor el relato de la canción no es ficticio, sino que se refiere a todas las veces que Kardashian saboteó a la cantante intencionalmente.

"Todo ese tiempo que estuviste lanzando golpes, yo estaba construyendo algo", canta la intérprete en el estribillo de la canción que despertó la polémica. "No puedo perdonar la forma en

siguiente línea, y a partir de eso, los fans entendieron que su ídola está lejos de disculpar a la modelo por lo que le hizo, a pesar de que ella ya intentó volver a acercarse a Swift varias veces.

Para que quede claro cuál era la intención de la canción, Taylor hizo referencia a North West, la hija mayor de Kim, que se declaró públicamente swifie a través de sus redes sociales y publicó un video bailando el hit Shake if off junto con su madre. "Y un día, tu hija llegará a casa cantando una canción que sólo nosotras dos vamos a saber que es sobre ti", dice el verso que terminó de confirmar la teoría de los fans.

La guerra entre Taylor Swift y Kim Kardashian la inició Kanye West, el ex esposo de la influencer. En 2009, cuando la estrella pop tenía 20 años, subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Video Femenino del Año de manos de Shakira y Taylor Lautner. Pero cuando la dejaron sola para agradecerle al público, ocurrió algo inesperado.

Kanye saltó al escenario, le arrancó el micrófono de las manos a Taylor e interrumpió abruptamente su discurso. "Estoy muy feliz por vos, te dejaré terminar pero... ¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!", gritó West a la audiencia, en medio de una ola de abucheos.

Ahora que Taylor Swift está en uno de los mejores momentos de su carrera (y Kim en uno de los peores), aprovechó para por fin contar su verdad. Desde que salió The Tortured Poets Department, Kardashian perdió 100 mil que me hiciste sentir", dice en la **seguidores en Instagram.** ■

Spot Spot

#### Cultura

En su nueva novela, visita un drama atroz: el accidente que causó la muerte de 50 escolares en el País Vasco.

# Fernando Aramburu: "Ahora escribo contra el estilo"



Juan Cruz

Especial para Clarín

drama más grande que la muerte de un niño. Imaginen, por eso, la muerte por accidente de cincuenta escolares. Piensen cómo contarían ese drama, no solo cuando ocurrió, sino luego, incluso muchos años después de 1980, la fecha en que sucedió aquel desastre.

Ese recuento dramático se titula El niño, está publicado por Tusquets, y está lleno de la terrible memoria de la muerte. Para llegar a la temperatura de esta narración hace falta una entereza poética, literaria, humana, como la que está al alcance de su autor, un poeta como el narrador Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959). A él se deben las descripciones más hondas y difíciles de la vida vasca de los años de plomo con los que ETA marcó un pasado que aun afecta a la memoria de la vida en Euskadi.

Aramburu nació en torno al día en que murió **Albert Camus**, el 4 de enero de 1960, y su estilo, marcado por lo rabiosamente humano, prosigue el que marcó la vida literaria del narrador argelino. Él **vive desde hace años en Hannover**, Alemania. Entre otros muchos relatos o novelas, escribió *Patria*, una obra memorable sobre las consecuencias del terrorismo en el País Vasco, decisiva para entender aquella masacre lenta y despiadada que marcó la vida en Euskadi y en España.

Él tiene, como Camus, la capacidad para hacer del drama de la vida la consecuencia de un abrazo que la memoria le da al tiempo para hacerlo parte del presente y de la historia. Con esa capacidad de entendimiento del drama humano ha escrito, pues, *El niño*.

Sobre esta obra de arte que está escrita con el rigor camusiano de su literatura hablamos por zoom con Aramburu, él en su estudio alemán, nosotros desde un pupitre español.

 -Usted vivía en el País Vasco cuando ocurrió aquel acciden-

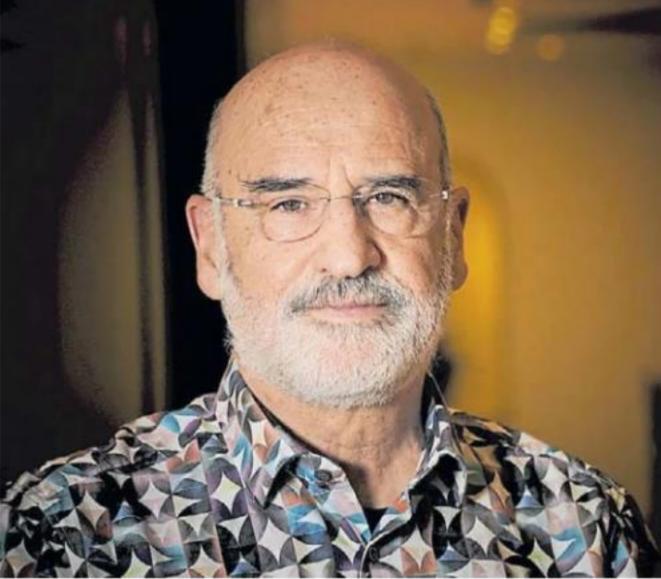

Autor consagrado. Que conmovió con "Patria". M. BONETTO /ARCHIVO

#### te. No se ha ido de su memoria.

-Allí estaba, en mi memoria, de manera muy dolorosa. Por razones del terrorismo, y de otras circunstancias, era una época en que hubo muchas muertes en nuestro país. Poco antes había habido otro accidente que causó las muertes de otros cuarenta adolescentes en un accidente de un autobús lleno de colegiales en el río Órbigo. ¿Y por qué este otro hecho se me quedó tan grabado en la memoria? Ocurrió en mi tierra natal, donde yo fui docente antes de venirme a Alemania, y sucedió con niños de edades como los que fallecieron en Ortuella, en cuya escuela pasó este drama... A veces, en mi propia clase, yo pensaba "¿y si esto pasa aquí, a los pies de los niños, que nos explota el mismo gas que causó esta devastación?". Yo estoy empeñado en un proyecto de redacción de cuentos y de novelas cortas sobre la gente de mi tierra natal y de la época en que yo vivía allí... Así que este hecho era muy relevante en mi memoria, me interpelaba, y fue cuestión de tiempo abordarlo en forma literaria.

#### -¿Cómo son esos vascos que siguen en su memoria?

-Yo me crie entre esa gente, la serie se llama *Gentes vascas*. Son como aquellos seres que soportan o reciben la historia, como decía Albert Camus. De ellos trazo un retrato humano, con ayuda de la literatura. Mi tierra es un espacio social que fue mío durante mucho tiem-

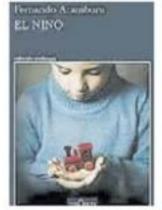

El niño Editorial Tusquets \$ 9.199,99 (e-book)

po y tiene un enorme peso en mi experiencia. Así que no abordo estos retratos desde la perspectiva de la historiografía o del cronista, sino más bien movido por el estilo. Es una manera de poner por escrito cómo funcionan los seres humanos, qué piensan, qué sienten, aspectos de su convivencia, cómo repercute en ellos la historia colectiva, así como el paisaje o las costumbres. No me siento un simple testigo, sino que quiero expresar mi experiencia personal dotándo-la de literatura.

#### -¿Cómo resucita en su memoria este hecho en concreto, el accidente que causa la muerte de cincuenta niños?

-Hay hechos que el lector no tiene por qué saber, pero están ahí, explicándolo. Soy abuelo desde hace diecisiete meses. Nunca conocí a mis abuelos varones, fallecieron mucho antes de que yo naciera, así que he vivido toda mi vida con esa carencia que me ha producido un pinchazo nostálgico cada vez que otros me contaban sus vivencias con sus propios abuelos. **Este libro** 

me ha permitido ejercer de abuelo y de nieto a la vez. Y en este libro el abuelo es fundamental, le da sentido a la historia.

-Ese abuelo es Nicasio, en este caso, que es la esencia del libro, el exponente principal del dolor por aquel hecho que fue real y que usted narra. Él no se adapta jamás a esa pérdida. La simboliza. ¿Cuándo sintió usted que esta historia real estaba lista para ser contada en forma de novela?

-Yo ya venía perfilando este modo de hacerlo en novelas anteriores, y aquí, en El niño, lo llevé a su expresión máxima. La masa verbal que constituyen las páginas sirve de soporte a una narración humanizada, soportada por una información en la que se introducen interludios que bajan la temperatura emocional del relato y que quizá salvan a éste de caer en un exceso de intensidad. Aquí ocurre lo que pasa con los relámpagos, que hay un polo positivo y un polo negativo que en un momento determinado se juntan. Así que está el hecho en sí y luego está el hecho literario, adecuado a la serie que estoy llevando a cabo. Cuando fui capaz de abordar así la narración ya salió lo que ahora es El niño. En cuanto a que la historia esté lista. Tengo una estructura, un molde en el que luego vierto el elenco de los personajes principales. Están el padre, la madre y el abuelo, y además un lugar. Éste está predeterminado, pues el colegio donde ocurre la tragedia. Sigo adelante en la escritura en cuanto observo que el texto alcanza identidad literaria y, sobre todo, si merece la pena culminarlo. Eso yo lo noto. Es lo que se suele llamar el oficio. Esas sensaciones que voy percibiendo tienen que convencerme al cien por cien, y es entonces cuando ya abordo la tarea.

#### -Su modo de ser es, por tanto, como escritor, su modo de narrar.

-Hubo un tiempo en que buscaba alcanzar mi propia voz, mi propio estilo. Hasta que me di cuenta de que esto es una tontería y ahora escribo contra el estilo. Esto quizá se lo debo a Kafka, del que aprendí a escribir contra la literatura, que significa que no soporto repetirme repitiendo lo que ya es conocido. Creo que estoy muy influido por lo mucho que he leído de la literatura centroeuropea. Cuando algo se repite, o ya es conocido, me alejo de ello.

#### -En muchas zonas del libro esa presencia del abuelo, y de los hechos que lo atormentan o explican, le dan a la novela un alto poderío poético...

-Yo dediqué mis primeros años de actividad literaria a la poesía, que sigue siendo mi vocación, aunque ya no escriba poemas. Nunca he dejado de estar cerca de la poesía. No me extrañaría que en mi escritura quedase un poso grande de esa vocación que ahora está soterrada

en mí, pero que no está muerta y que de vez en cuando aflora en textos que, en principio, no están destinados a ser o a parecer un poema. Y, efectivamente, cuando entro en zonas más o menos de pena o de dolor surge la tecla poética, se me pone ahí, en el dedo, pero no de una manera fría o calculada, sino como consecuencia, como en el caso de las apariciones de Nicasio, de la pasión que proviene del dolor. Es un hombre que está solo, un hombre que tiene la conciencia de su soledad, que sabe lo que es la depresión que marca una sensibilidad particular.

-Esto pasa en su país, Euskadi, tan marcado por la violencia y por la muerte que causó la ETA y que protagoniza su novela más famosa, Patria. En algún momento aquí usted recoge el momento del accidente en que hubo gente que pensó que pudiera ser la organización terrorista la causante del desastre. Era el miedo cotidiano en Euskadi.

-Eso pasó, hubo gente que pensó que pudiera haber sido ETA. Fue un rumor inicial. El suceso ocurrió en lo más duro de los años de plomo en que ETA mataba. El mismo día del accidente, además, hubo otros hechos mortíferos causados por la organización terrorista, que tenía tantas derivaciones. La sociedad española y particularmente la vasca estaban poseídas del hábito del atentado. Ningún estruendo parecía natural, sino provocado por la ETA. Y en este caso eso pasó también. Lo que sucede es que pronto se supo la razón de la explosión. Un escape de gas propano. No hubiera sido la primera vez que en otros lugares del mundo se produjera atentados en colegios donde hay niños...

#### -Incorpora usted a la novela las reflexiones que sobre su propio estilo tiene que decir la mujer lo narra...

-Es el humor que muchas veces me permito en mis libros, y que en este caso aparece compaginado por una situación de dolor o de tragedia. En El niño no faltan pequeños tramos en que el contexto deja entrar el humor que a mí me parece un antídoto adecuado contra un posible exceso de sentimentalismo o de patetismo o de solemnidad... Este es un trabajo literario, en este caso sobre hechos dolorosos que han sucedido en la realidad, lo cual no exime para que haya episodios deleitables, sostenidos por la literatura. Esto me da equilibrio, y oxígeno. La literatura me proporciona la ilusión de ese deleite, de recuperar caras de personas que ya no están y de las cuales aprendí cosas que ahora forman parte de otros personajes que aparecen en mis libros.

# A los 75 años, murió el coleccionista y gestor de arte Daniel Levinas

Fue presidente del consejo de administración de la Phillips Collection y recientemente publicó el libro "Los guardianes del arte". Su trayectoria.

El mundo del arte está de luto. Murió el coleccionista argentino Daniel Levinas, ex presidente del consejo de administración de la Phillips Collection, el primer museo de arte moderno de Estados Unidos, quien además se desempeñaba como profesor visitante de la Universidad Europea de Madrid y escribía sobre arte y mecenazgo en el diario español El País. Tenía 75 años.

Levinas se descompensó en su departamento en Miami, cuando estaba preparándose para realizarse unos estudios de rutina, según confirmó su hermano, el periodista Gabriel Levinas.

Acababa de publicar el libro Los guardianes del arte, Conversaciones con grandes coleccionistas, una edición bilingüe, en el sello La Fábrica, en la que 34 grandes figuras del coleccionismo contemporáneo de todo el mundo le con-



Retrato. El dolor atravesó al mundo del arte tras conocerse la noticia.

taban sus secretos.

Dani Levinas fue también miembro de la Junta directiva de la Orquesta Juvenil de las Américas y de la junta directiva del Hirshhorn Museum and Sculptu-

re Garden, Washington DC. Además, participó en numerosos coloquios y conferencias sobre el arte de coleccionar y tendencias en el mundo del arte contemporáneo y como Profesor Visitante en la Universidad Europea de Madrid.

Organizó la muestra del artista argentino León Ferrari en el Arlington Art Center en Virginia y la muestra Argentina In Focus: Cristian Segura / Sergio Vega en el Museo de las Américas en Washington DC.

También era coleccionista de arte contemporáneo junto a su esposa Mirella, miembro del patronato del Museo Reina Sofia. La colección es internacional con más de 800 obras y un gran componente de artistas de América Latina, dice en la reseña de su propia página de internet. La feria de arte madrileña Arco los había reconocido en la edición 2020.

Levinas nació en Buenos Aires. en 1948, en una familia de amantes del arte. Comenzó coleccionando posters y a los 17 años hizo un viaje por Europa y los Estados Unidos que lo cambió para siempre. Su madre, que era pintora, le preparó una lista de museos, salas de conciertos e iglesias que debía visitar y que completó con gusto.

Empezó a comprar arte argentino antes que su hermano Gabriel abriera la galería Arte Múltiple, clave en su tiempo. Según reveló en una entrevista con Arteinformado, decía sentirse orgulloso "de tener obra de Víctor Grippo, un artista que representó" su hermano en Arte Múltiple y que "hoy es considerado como uno de los artistas sobresalientes del arte conceptual latinoamericano". También dijo tener, de Brasil, "obra de Cildo Meireles, que es el maestro de los maestros y de España de Juan Muñoz".

"Esas son obras fundamentales de la colección, pero al mismo tiempo estoy muy orgulloso de las obras de artistas actuales. Aquí (señala una obra instalada en su apartamento madrileño) tengo un artista argentino, que se llama Matías Duville", contaba con orgullo.

A fines de los 70 se fue con su familia a Washington D.C, donde creó una empresa editorial. Allí comenzó a adquirir obras de creadores locales, participó de coloquios y conferencias sobre tendencias en el arte contemporáneo y coleccionismo y organizó exposiciones argentinas.

#### **Streaming**

# Andrew Scott, de "Fleabag" al oscuro asesino de "Ripley"

#### Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

Una de las virtudes de los mejores actores es la versatilidad. Es la capacidad de pasar de un personaje a otro sin que queden rastros del anterior, que el espectador pueda descubrir en cada composición a alguien diferente, más allá de la matriz. Tal vez por eso, a más de uno le debe haber costado encontrar en el oscuro Tom Ripley al sacerdote sexy de Fleabag que rompió el molde de los curas televisivo. Hay un enorme trabajo de transformación en Andrew Scott.

El actor irlandés de 47 años, que desde antes de los 20 les ha prestado la cara y el cuerpo a muchas criaturas de ficción ha tenido un interesante pico de popularidad cuando interpretó al sacerdote que enamoró a Fleabag, la protagonista de la serie homónima, creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge.

La comedia dramática estrenada en 2016, dueña de un humor ácido y de unos cuantos premios televisivos, tuvo en su segunda temporada (en 2019) a un personaje jugosísimo: el cura que casó al padre de Fleabag y que llegó a dudar de su propia vocación después de haber cruzado su camino con el de ella.

Las escenas compartidas en esa tanda de seis episodios lograban que se sacaran chispas, que hubiera una inequívoca química.

La pantalla -chica o grande- del mundo tuvo a muchos sacerdotes que conquistaban a la heroína, como el Ladislao de Camila a cargo de Imanol Arias o el Padre Coraje de Facundo Arana. Pero el de Fleabag tenía condimentos extra que lo volvían diferente.

Era gracioso, atrevido, capaz de meter malas palabras a cuento de o que fuera. Era una buena escucha para las confesiones de la mujer mandada con un pasado que la torturaba y un presente que la alteraba. Él llegó a plantearse si se- Premio Laurence Olivier entre como Anthony Hopkins, Claire Foy ces. ■

guir con la sotana o quedarse atrapado en la fogosa pasión que ella le encendía, se vieran o no. Él sabía pensarla.

"El sacerdote", tal como se lo citaba en el guión, dudaba en abrirle paso a sus emociones por encima de su vocación religiosa. Y ella, que ya desde el capítulo uno demostró que era capaz de derrumbar la cuarta pared para hablarle al público, iba para adelante: sabía seducir, a pesar su alicaída autoestima.

Pero de ese hombre que quedó en la memoria de los fans de esa comedia irreverente y rupturista no quedó nada (salvo, claro, los episodios completos en varias plataformas y ciertos cortes virales en las redes). Y ahora, cinco años después, Scott se luce desde la oscuridad de Tom Ripley, el personaje central de Ripley, la miniserie en blanco y negro de Netflix que se convirtió en furor del streaming.

Nacido en Dublín el 21 de octubre de 1976, Scott recibió en 2005 el

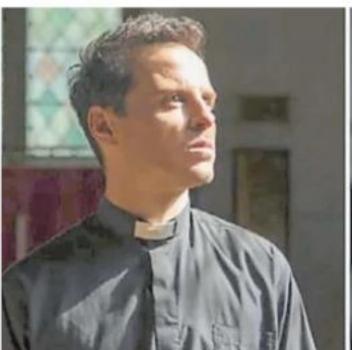

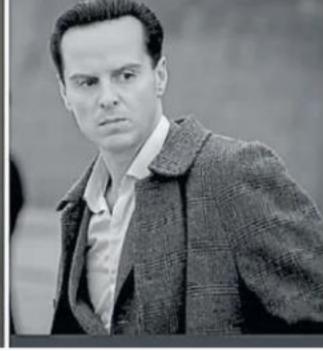

Dos personajes memorables. Del actor irlandés de 47 años.

otras estatuillas que destacan su talento. El sacerdote de Fleabag le hizo ganar un premio de la Crítica Televisiva (y una nominación al Globo de Oro), y el profesor Jim Moriarty, archivillano de Sherlock, le valió el BAFTA TV al mejor actor de reparto del 2012.

Seguramente recibirá estatuillas por su tarea en Todos somos extraños, película del 2023 que hoy estrena Star+, en la que comparte cartel con Paul Mescal, el protagonista masculino de la genial serie Normal People.

Si bien nació y se crió en Irlanda, decidió formarse artísticamente en Londres. Trabajó con grandes (la reina joven de The Crown) o Emma Thompson.

Y ya podría considerárselo un grande, especialmente tras el enorme trabajo de composición del asesino de Ripley, en una nueva adaptación audiovisual de las novelas de Patricia Highsmith.

Scott se come cada uno de los ocho episodios de la temporada, con un notable manejo de los silencios y de la tensión, en una producción que hace de la lentitud narrativa todo un logro. Es una serie diferente. Como tan diferente es su personaje a los de su nutrida galería de criaturas a los que siempre les encuentra el alma. Y los matiSpot Spot

#### Teatro

# "Esperando la carroza": con Campi y un dream team, la obra no defrauda

Es una gran puesta de la pieza de Jacobo Langsner, clásico teatral que se volvió fenómeno gracias al cine. El rito que une al público con el escenario.

#### Crítica

....

Buena

Autor: Jacobo Langsner. Dirección: Ciro Zorzoli. Elenco: Campi, Paola Barrientos, Valeria Lois, Pablo Rago, Sebastián Presta, Ana Katz, Mariano Torre, Andrés Granier, Milva Leonardi, Marina Castillo, Mayra Homar. Escenografía: Tato Fernández. Vestuario: Julio Suárez. Iluminación: Eli Sirlin. Música: Marcelo Katz. Teatro: Broadway.

#### Marina Zucchi

mzucchi@clarin.com

El gran riesgo es el lastre: la carga que arrastra el título, el valor simbólico de la película estrenada en 1985 y derivada de la pieza teatral, el fenómeno en que se convirtió luego Esperando la carroza, como un producto emancipado y transformado en otra cosa.

Final feliz: esta puesta dirigida por Ciro Zorzoli es un encantador homenaje al hito de la pantalla grande, pero no traiciona su semilla, su formato primario.

Primera advertencia para quien llega al Broadway en busca de un revival del filme: la pieza está basada en la obra original de puño y letra del rumano-uruguayo Jacobo Langsner, que Alejandro Doria dirigió en cine como un grotesco que algunos críticos despedazaron.

Un rito hermoso integra platea y escenario. Una doble voz se escucha en varios pasajes, la del actor y la del espectador. El público fan de la película, que sabe de antemano lo que sucederá o la frase que ven-



Mamá Cora. Homenajea al rol que hizo Gasalla en el cine, pero Campi le suma su identidad.

drá, se anticipa a cada muletilla popular, completa cada parlamento, remarca una palabra clave que con los años identifica al hit. Eso que sucede en las butacas es un espectáculo en sí mismo dentro de esta producción de RGB.

Segunda advertencia: Campi, la Mamá Cora de esta obra, no compite con ese personaje monopolizado en la memoria (y con justicia) por Antonio Gasalla, sino que lo integra y le rinde honor. Entendiódicho por el propio Martín Campilongo- que el tono debía asemejarse a ese al que la mayoría acostumbró su oído, pero le aportó su identidad y el resultado es tan contundente como honesto.

En el texto real, Ana María de los Dolores Buscaroli de Musicardi (Mamá Cora para todos) no tiene tanta participación como en el guion cinematográfico, pero aquí se las ingenia mediante recursos para "habitar" la ausencia. También hay otra gran elección que anima al factor sorpresa. Campi reaparece en pequeños personajes con los que saca lustre a la comedia.

Algo mágico pasa en la sala, entre terrazas, ventanas en las que husmear geografías domésticas, sogas en las que cuelga ropa, heladeras Siam, costumbrismo: nos vemos como país y nos topamos con un pequeño milagro, el de China Zorrilla resucitando en Paola Barrientos. La infalible actriz eligió el camino del homenaje, pero no de la imitación. Su Elvira Romero de Musicardi, con las dosis justas de exageración, su cadencia y el gag soltado milimétricamente, invoca al espíritu de China y revienta el aplausómetro.

Imposible no intentar buscar en cada criatura el alma de esos actores que generaron el boom cinematográfico. Pero lo recomendable es no ir con ese preconcepto. El elenco encuentra su propio registro y su tono. A 62 años del estreno de la pieza en Uruguay, Pablo Rago, Ana Katz, Sebastián Presta, Valeria Lois, Mariano Torre, Andrés Granier, Milva Leonardi, Marina Castillo y

Mayra Omar conforman un buen engranaje.

Por si algún desprevenido desconoce la trama: una mujer que roza la demencia senil, madre de cuatro, desaparece en un descuido del hijo y de la nuera con los que convive. Enseguida los Musicardi reciben la noticia de que una anciana se tiró a las vías del tren y el plan de encuentro familiar deviene en los preparativos para el velatorio. Culpas, miserias, egoísmos, mecanismos de supervivencia, apariencias, tironeos y una radiografía perfecta de la clase media.

En esa coreografía de humores e intensidades, la escenografía móvil (Tato Fernández) hace un gran aporte al dinamismo de la historia. Si Doria pensaba algunos cuadros como perfectos bailes sincronizados, Zorzoli no se queda atrás en ese dominó danzante de personas y lugares. El vestuario y la música completan el prolijo tridente.

En la era de la cancelación y cierto "corset" de corrección política,

#### En la era de la corrección, el texto no sufre recortes.

el texto original no sufre tachaduras ni reemplazos y eso se agradece. No hay censura ni a lo que roza el límite vinculado al racismo, la misoginia o lo religioso. Una jugada impecable que respeta el tiempo en que fue escrita la historia ante la posibilidad de susceptibilidades.

El electrocardiograma de la obra tiene sus picos previsibles en los enunciados que sabemos todos. Yo hago ravioles, ella hace ravioles; Dice Doña Elisa que no vayamos todos a la mierda, ¿A dónde está mi amiga?... Un drama hondo, disfrazado, al que podemos digerir entre pantomimas, caricatura y sarcasmo.

Esperando la carroza nos hace salir del teatro plenos, satisfechos de lo que fuimos a buscar. Una tragicomedia como un inmenso río transparente en el que ya desde la orilla (uruguaya o argentina) nos reflejamos. Un cristalino espejo de lo más cruel y lo más honesto de la argentinidad.

#### Horóscopo

#### ARIES

La diplomacia es el pase para mejorar la comunicación. Intente modificar su posición y darle otra estructura al hecho cotidiano.

#### TAURO

Un intercambio de opinión genera buenas condiciones laborales. Enriquece sus proyectos con acciones que mejoran resultados.

#### **GÉMINIS**

Oriéntese en elecciones que favo-

rezcan a sus ideales. Es el momento de salir de la quietud y admitir diferencias sin prejuzgar.

#### CÁNCER

Evalúe con criterios alternativos y actuales. Pone en práctica sus consignas de trabajo y logra coincidencias con colegas.

#### LEO

Ponga en acción nuevas ideas y deje que los ideales bosquejen el camino. Intenta manejar sus impulsos con una actitud liberadora.

#### VIRGO

Mantenga un contacto fluido con socios para recuperar el buen diálogo. No pierda de vista lo importante en el trabajo diario.

#### LIBRA

Comprométase con ideas nuevas y actividades creativas. Le da impulso a los proyectos y genera más confianza entre sus colegas.

#### **ESCORPIO**

Reformule propuestas y actúe con libertad e ingenio. Ordena su trabajo cotidiano teniendo en cuenta prioridades y necesidades.

#### SAGITARIO

Toma decisiones prudentes y organiza sus planes con criterio realista. Pone en práctica ideales que pueden ser realizables.

#### CAPRICORNIO

Desarrolla aptitudes de liderazgo

en sus proyectos. Se cubren expectativas, talento en la realización de actividades nuevas.

#### **ACUARIO**

Deje al margen diferencias con sus colegas y cambie de rumbo. La confianza en sí mismo da impulso a las decisiones que debe tomar.

#### PISCIS

Frente a situaciones cotidianas pone de manifiesto necesidades personales.





-20%

#### **EN ENTRADAS**

PARA LA FUNCION DE LOS MIÉRCOLES

Cupo: Limitado. Entradas: Plateanet.com

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | ◎ 🗗 🕸









GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

# Clasificados





DEPARTAMENTOS

PALERMO 3amb Dueño 100 m2 u\$s 150.000.- 15-6494-9068

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**ZONA** ) C BARRANCAS BARRIO RIVER BELGRANO COLEGIALES



**OFRECIDO** ZC ALQUILER

DEPARTAMENTOS

BELGRANO 2amb Dueño. Fte. Piso Vista panoram. Balcon, lavadero. Exc estado, lum. 1126648926

DEPTOS F 1 ALQ.OF ) F ZONA CENTRO **CENTROSUR** CONGRESO MICROCENTRO TRIBUNALES

**OFRECIDO** ZF ALQUILER DEPARTAMENTO

CONGRESO 3amb Bcón b/exp mts Riv-Corrient-Callao Dña II4l802609

CONGRESO 1amb Dueño amobiado ideal extranjeros vigil 24hs pileta laudry Torre piso alto 1564949068



**AUTOMOTOR** 

**AUTOMOVILES R15** NACIONALES

**EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com AUTOMOTORES 15 VENTA TODAS

TODAS Todos 15 COMPRO TU AUTO C/S DEUDAS EN CUALQUIER EST DSD 2002 AL 24 11-63711411 V

**EMPLEOS** 

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

CAJERO ADICIONISTA c/experienc. MOZO MOSTRADOR - CAFETERO. Pres Lavalle 799 ó Esmeralda 501

JEFE RRHH rubro construcción con experiencia minima 2 años residir en zona norte hasta 38 años enviar cv con remuneración pretendida a rrhh@encamix.com.ar

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS

**PEDIDO** 

RECEPCIONISTA Cajera Peluq c/exp 35-55añ dgos feriados II34746097

**R26** 

EMPLEADOS, **VENDEDORES** YOTROS

**PEDIDO** 

VENDEDOR Computac y telef loc en Cap CV a: info@digitalprofile.com.ar

VENDEDOR técnico para mat. de c/exp min 4años residir Z.Norte hta 28años CV con remun pret. y fot: rrhh@encamix.com.ar

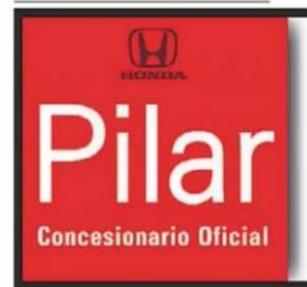

Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

PROFESIONALES 32 PEDIDO

**PROFESIONALES** 

PEDIDO

MEDICO /A Clínico p/Clínica z/oeste CV a: oestepsig@outlook.com.ar

MEDICO /A Psiquiatra p/Clínica z/o CV a: oestepsiq@outlook.com.ar

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

PEDIDO

ENCARGADA para casa de flia, con cama, con capacidad de ordenar y dirigir personal ya existente (o realizar cambios, si fuesen necesarios). Sueldo inicial \$400.000. Enviar CV a gustavobsas5@hotmail.com o Whatsapp a 11-4938-0487

MAESTRANZA Empleado/a p/Z Palermo 4hs de 17 a 21hs. Hasta 45años. Con exp. pref. residencia Capital. CV a:rrhhgls@hotmail.com

MUCAMA 9-12h JBAlberdi 4401 Cap

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa - Cobalt - Spin 11.64033783

CHOFER de taxi a cargo , SIENA SURAN z/Chacarita 15-5896-6146

CHOFER Remis t/dia 4836-1512

CHOFER taxi \$35000 con jubilacion y obra social 156213-5559

CHOFER taxi a cargo 116604-7923

CHOFER Taxi aCgo Dño 20753091

CHOFER taxi logan a/c II58604827

CHOFERES reg cat D para Didi Uber Cabify 1124930222

Subí tu curriculum a www.empleos.clarin.com SERVICIOS 37 PEDIDO

**OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

AYUDANTE CHAPA PINTURA MECA-NICA 4631-2676

CHEF CON EXPER, PRESENTARSE EN AV. TRIUNVIRATO 4437 CABA. CV A: cvpanificacion@outlook.com

EMPLEADA Mostrador Confiteria y Panaderia c/exper. Alvarez Jonté 5227 CV: cabanaspana@gmail.com

EMPLEADO Carrito costanera norte t/varias de 09a19hs \$150xquincena 1158446514 solo mensaje

ENCARGADO /CAJERO gastrónomia, c/exp y ref p/Import.Restaur Enviar CV a: tancreido7401@gmail.com

ENCARGADO manejo de Personal p/Constructora. Env CV x Whatsapp al: 11-3693-1726

FIAMBRERA c/exp 11.5902-4388 Av Mosconi 657 Lomas del Mirador

LAVAAUTOS \$9500. 113438-4044

MECANICO con experiencia textil, excelente sueldo, 11-5329-0546 Enviar CV x mail: olittex@gmail.com

MOZO , COCINERO, CAFETERO, CA-JERO. Present Av Rivadavia 4732 ó Sdo de la Independencia 1003

OBREROS 40/50años p/desarme fábrica. Present Salcedo 487 Wilde

OPERADOR de planta hormigonera zona norte con experiencia hasta 30 años rrhh@encamix.com.ar

OPERARIO control de plagas vivir en Cap Fed únic. Sin exc. Ideal prim trabajo. Enviar Wp unic. Al 1153162551

PANADERO MEDIO OFICIAL Excluy exp y viva CABA Boedo II56389528

PLOMEROS Oficial especializado, oficial y 1/2 oficial. Presentarse en Cordoba 2910, 2A de 10 a 15hs

REPOSITOR c/exp 49817994

REPOSITOR exp 1156666662 caba

REPOSITOR y CAJERA c/experiencia Hip.Yrigoyen 2182 Cap II39092970

SANDWICHERO /a changas Av. de Los Incas 5331 47462432

SEÑORITA Buena presencia 21 a 30 años Zona Norte 15-2689-1726

SEÑORITA Masajista 1166009476

SEÑORITA p/prv 1134610211

TECHISTA c/exp coloc membrana bajo tejas sin vértigo 1151065563

SERVICIOS 37 PEDIDO

VIGILADOR P/CONTROL ENTRADA Y SALIDA C/EXPER. Y REF. Z/NORTE CV A : cvpanificacion@outlook.com

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analitico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viemes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320. Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com

ZAPATERO OFICIAL-CORTADOR-MA-NO-1141795477-L, MIRADOR

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com



SERVICIOS

MUDANZAS, FLETES YLOGISTICA

CAMIONETA Sprinter Ducato o simil c/chofer p/reparto distr de vinos. CV: vinosyalimentos@yahoo.com.ar

*i***ENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

DECORACION

R41

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



#### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORIAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

bancaria

CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

#### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### **Fúnebres**

Recordatorios



#### ☆ Ingeniero León Patlis.

A 12 años de tu partida, te recordamos con gran afecto v cariño.

Tu esposa Inés y tu hijo Rodrigo

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR

**©11-4037-4478** 

Tel. (011) 4240-2675

**Un Adiós** para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

RECEPTORÍA VILLA LURO © 11-6766-0878

**RECEPTORÍA** MARTÍN CORONADO **№ 11-2855-5654** Tel. (011) 4635-7007 Tel. (011) 4842-2856

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.



76 OFREC.

41 OFREC.

DECORACION

41 OFREC.

DECORACION

41 OFREC.

75 OFREC.

75 OFREC. CONVOCATORIAS

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 28 de Mayo de 2024, a las 18:30 horas, en la ca-lle Sarmiento 846. Depto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA Designación de dos asambleistas para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.

 Consideración y aprobación de la operatoria social y de la gestión realizada hasta la fecha, por las au-toridades sociales de nuestra enti-

3. Elección de autoridad por renun-

Marcelo Fabián Pasman, en su carácter de presidente.

CONVOCATORIA La Comisión Directiva del Sindicato Obrero de la Industria del Papel, Cartón y Químicos de Capital Federal comunica a sus afiliados que para el día 2 de mayo de 2024 a las 17:00 hs. se ha convocado a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la sede de la organización ubicada en la calle La Rioja 847 de esta Capital Federal, por lo que exhorta a los mismos concurrir a la misma en forma puntual, munidos de documento de identidad y el correspondiente carnet sindical. Se pone en conocimiento que en dicha asamblea se considerarán los siguientes puntos de orden del día: -1) Elección de un presidente. -2) Lectura de la Circular Nº 250/24 de la Federación de Obreros y Empleados de la Indus-Obreros y Empleados de la Indus-tria del Papel, Cartón y Quimicos sobre la convocatoria al paro total de actividades en todas las ramas y empresas celulósico papeleras del país, por el término de 24 horas, que se llevará a cabo el día 03/05/2024 a partir de las 6:00hs.

-3) Adhesión a la medida de acción sindical referida precedentemente. -4) Designación de dos compañe-ros para firmar el acta.- LA COMI-SION DIRECTIVA

EL Consejo Directivo de la Asociación Mutual La Misma Barca por unanimidad RESUELVE: convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Mutual para el día 07 de mayo a las 9 horas a cele-brarse en la sede social, sita en Av. Escalada 2921 a fin de que la misma considere el siguiente orden del

75 OFREC. CONVOCATORIAS

día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de asamblea junto al presidente y secretario de la misma. 2- Justificación de la convocatoria fuera de término. 3- Consideración de las Memorias; Estados de Situación Patrimonial; Estados de Resultados; Cuadros Anexos; Propuesta de Distribución de Excedentes e Informe del Síndico y de Auditoría de los ejercicios finalizados al ejercicios finalizados 31/12/2021 y al 31/12/2022

POL-KA PRODUCCIONES S.A. (CUIT 30-67822531-9). Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a ser celeprada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del or-den del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la documentación
del Artículo 234, inciso 1ro. de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRO-DUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Absorción de pérdidas. 4) Consideración de la pérdidas. 4) Consideración de la gestión desarrollada por los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración, 5) Designación de miembros titulares del Directorio. Delegación en el Directorio de la distribución de cargos. 6) Determinación del número y designación de miembros suplentes designación de miembros suplentes del Directorio. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejerci-cio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 8) Designación de los miem-bros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Alberto Pedro Marina. Presidente designado conforme acta de Asam-blea de fecha 10.08.2022 y Direc**EDICTOS** 

AVISOS FÚNEBRES

**EDICTOS** 

EDICTO . El Juzgado de Familia Nº1 de Florencio Varela del Departamento Judicial Quilmes en los au-tos: CHAVEZ VENTURI FIORELLA KELLY C/MASTRUZZO LUCAS EZE-QUIEL S/DIVORCIO POR PRESENTA-CION UNILATERAL - Nº Causa:-114418 ordeno que la publicación de edictos en el Boletin Oficial y en el DIARIO CLARIN, por el plazó de dos días, a fin de citar y emplazar al Sr. LUCAS EZEQUIEL MASTRUZZO para que en el plazo de diez días de notificado y a partir de la última fecha de publicación, comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de continuar los presentes obrados sin su intervención y de dictar sentencia en autos. (arts.437,438,439 y concs. del C.C. y C.N; arg. arts.34, 36, 145, 146, 147 y 840 del C.P.C.C.). Flo-rencio Varela, de Mayo de 2023. MEISNER German Luis. Juez. El pre-sente edicto deberá publicarse por dos (2) días en el DIARIO CLARIN. Florencio Varela, de de 2023

Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

DECORACION

Tenga un Baño Seguro

CORTE SU BANERA

DUCHA - En sólo 3 horas

11-3476-2677

www.DuchaFacil.com.ar

www.humedad-cimientos.com.ar Desde 1970 SÓLO en Humedad de Cimientos **GARANTIA 10 AÑOS** 

MAHORA 12 +UJJ-121J (11)2245-4000

CONVOCATORIAS

**ASTROLOGIA** 

44 OFREC.

- 2 AÑOS GARANTIA

PROFESIONALESY **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

Countries & Urbanizaciones **ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS

SALUD Y BELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA mad Abril 4566-2851 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

ASTROLOGÍA Y TAROT, **R55 TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE NATURAL Retornos Inme-diatos No Falla Jamas 470I-2527

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

#### **ESPIRITISTA** DON ABELARDO

55 OFREC.

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción © 011-6450-2473



#### **CONTACTOS**

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San Miguel A. Medicino

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

CONVOCATORIAS

**LEGALES** 

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL STANDARD BANK

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS,

AVISOS AL COMERCIO

Se cita a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día Viernes 24 de Mayo, a las 16,30 hs, en nuestra Administra-ción sita en Av.R.S.Peña 567 2º pi-

Orden del día 1) Determinar si la Asamblea se encuentra legalmente constituida. 2) Designación de dos asociados

 Lectura y consideración del Ba-lance General, Cuentas de Gastos y Recursos y Servicios, Informe del Organo de Fiscalización, Memoria del Ejercicio Nº 40 cerrado al 31 de Diciembre del 2023.

presentes para firmar el Acta de la

El quorum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, treinta minutos después, con los socios presentes, cuyo nú-mero no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.

Secretario, Ramos Mariano Presidente, Velardi Sergio

ASOCIACIÓN MUTUAL 11 DE JULIO MATRÍCULA INAES CF Nº 2174 CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. asociados a

AVISOS AL COMERCIO

#### **AVISO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS**

torio de fecha 11.08.2022.

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre 5PJGZ96 obtenida por Pioneer Overseas Corporation, Inc.

Solicitante: Pioneer Overseas Corporation, Inc.

Representante legal: Pioneer Argentina SRL

Ing. Agr. Patrocinante: Abelardo Jorge de la Vega

Fundamentación de novedad: 5PJGZ96, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación DAS 44406 6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4D. Pertenece al grupo de madurez V y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja al cultivar P50A02E en su tipo de crecimiento, color de pubescencia, color de vaina y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla, 5PJGZ96 se diferencia de P50A02E en el color de flor, 5PJGZ96 tiene color de flor blanca mientras que P50A02E presenta color de flor violeta.

Fecha de verificación de estabilidad: 30/4/2021

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

MARIANO ALEJANDRO MANGIERI

Direccion de Registro de Variedades - Instituto Nacional de Semillas



#### **Clarín**grilla

Nº 20.083 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Henry Ward Beecher.

| _  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| _  |  |  |  |  |

#### **Definiciones**

1 ► Engrasar un mecanismo para que sus piezas se deslicen mejor; 2 ▶ Primitivo morador de un país; 3 ► Que hace el mal conscientemente, depravado en las costumbres; 4 ► Atravesar un espacio o lugar en toda su extensión; 5 ▶ Que no se puede explicar con palabras; 6 ► Edificio en que los mahometanos practican sus ceremonias religiosas; 7 ▶ Explicación, interpretación, especialmente de los libros de la Sagrada Escritura; 8 ➤ Conducta del que se atiene a los hechos, en oposición a idealismo; 9 ▶ Desp. Herrero que no sabe bien su oficio; 10 ▶ Que se hace o sucede en tiempo a propósito y conveniente; 11 ▶ Que se precia de muy sabio y entendido; 12 ► Cambios, vicisitudes; 13 ► Criada que se ocupa en los menesteres domésticos ajenos a la cocina; 14 ▶ Idumeos, de Idumea, país de la antigua Asia; 15 ► Flete, cuando se trata de una lancha o embarcación menor; 16 ► Naturales de Apolo, localidad del departamento de La Paz, en Bolivia; 17 ► Aparato para colocar macetas con plantas; 18 ▶ Resina sintética incolora; 19 ▶ Árbol de madera dura, muy apreciado para hacer postes de sostén a los alambrados; 20 ▶ Que tiene arrugas; 21 ▶ Plato de dulce que se hace cociendo yemas de huevo, azúcar y leche.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - a - bay - bi - ble - bo - bri - car - ce ce - cha - co - cri - do - do - do - do - du - e - e - fa ga - ge - gen - he - i - je - lan - le - li - lis - lla - llas - lu ma - mez - mi - mo - na - na - ne - no - ñan - ños - o per - po - por - qui - re - re - re - res - ri - ro - rón - rre - rrer - rru - sa - sis - so - ta - ta - tas - te - ti - tu - va ver - xé.

#### Sudoku

Nº 6.776

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   | 6 |   |   |   | 3 |    | 9 |     |
|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|
|   | 9 |   |   | 7 | 2 | 1  |   | 4   |
|   |   |   |   |   |   |    | 5 | 100 |
| 1 |   | 3 | 7 | 4 |   | 5  |   |     |
| 2 |   | 6 |   |   |   |    |   |     |
|   | 4 |   |   |   |   | a  | 2 |     |
|   |   |   |   | 1 |   | 22 | 7 |     |
|   | 5 |   |   | 3 | 9 | 4  |   | 1   |
|   |   |   |   | 2 |   | 8  |   |     |

|   | 6 | 3 |   | 8 |   |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 |   |   | 6 |   |   | 3 |   |
| 3 |   | 2 |   |   | 5 |   |   |   |
|   | 8 |   |   |   |   | 4 | 1 |   |
|   |   | 6 |   |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   | 4 |   | 9 |   |   |
| 7 |   |   |   |   | 1 |   | 8 | 3 |
| - |   |   | 5 | 3 |   |   |   | 6 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PLANETA<br>VENUS<br>VIAJEROS,                    | <b></b>                                | DE DOS<br>MOTORES<br>LICOR DE                   | <b></b>                               | ABREV. DE<br>ÎTEM<br>IRÔNICO,                        | <b></b>                                         | UTILICE                                        | <b></b>           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| VISITANTES                                       |                                        | MELAZA                                          |                                       | SARCASTICO                                           |                                                 | +                                              |                   |
| SIGNO DE<br>PUNTUACIÓN<br>INDICAR,<br>SIGNIFICAR | <b>→</b>                               |                                                 |                                       |                                                      | GERMANIO<br>HIZO ADE-<br>MÁN DE HA-<br>CER DAÑO | <b>→</b>                                       |                   |
| ₩                                                |                                        |                                                 |                                       |                                                      | *                                               |                                                | VOLVER A<br>NACER |
| PLANTA<br>COMÚN EN<br>ESTEROS Y<br>PANTANOS      |                                        | ISLA DE<br>INDONESIA<br>REMEDIO DE<br>USO LOCAL | <b>→</b>                              |                                                      |                                                 |                                                | +                 |
| L>                                               |                                        | +                                               |                                       |                                                      |                                                 | PERÍODO<br>CON DETER-<br>MINADAS<br>COSTUMBRES |                   |
| RITMO<br>NEOYORQUI-<br>NO                        | PRINCIPIO<br>DE ALGO<br>HIJO DE<br>SEM | <b>→</b>                                        |                                       |                                                      |                                                 | +                                              |                   |
| 4                                                | +                                      |                                                 | VASO CON<br>PIE<br>HOMBRE<br>VALEROSO | <b>→</b>                                             |                                                 |                                                |                   |
| SABROSO<br>VINE A<br>LA VIDA                     | *                                      |                                                 | +                                     |                                                      | LENGUA<br>PROVENZAL<br>ALUMINIO                 | <b>→</b>                                       |                   |
| L <b>&gt;</b>                                    |                                        |                                                 |                                       | EN TENIS,<br>SERVICIO QUE<br>NO SE PUEDE<br>DEVOLVER | <b>→</b> ¥                                      |                                                |                   |
| HACER<br>FIGURAS DE<br>UNA MATE-<br>RIA BLANDA   | <b>→</b>                               |                                                 |                                       |                                                      |                                                 |                                                |                   |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.775

#### Básico

| 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 |

#### Avanzado

| ~* | anz | aut | • |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 3  | 1   | 6   | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 9  | 8   | 7   | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2  | 5   | 4   | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 6  | 9   | 8   | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 7  | 2   | 3   | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 5  | 4   | 1   | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 4  | 7   | 2   | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 8  | 6   | 5   | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 1  | 3   | 9   | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 |

#### Claringrilla Nº 20.082

Siempre es buena alguna cosa al que mucho prueba. Rosario Beltrán Nuñez. Escritora argentina.

|    |   | V | - | ,- | - |   |   |   |  |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|--|
| 1  | E | S | P | E  | C | T | R | 0 |  |
| 2  | M | 1 | S | 1  | 0 | N | E | S |  |
| 3  | T | E | L | E  | S | Q | U | Í |  |
| 4  | Α | М | U | R  | Α | D | Α |   |  |
| 5  | 0 | P | E | R  | Α | D | 0 |   |  |
| 6  | T | R | 1 | P  | L | E | T | Α |  |
| 7  | R | E | L | 1  | Q | U | 1 | Α |  |
| 8  | L | E | N | G  | U | A | J | E |  |
| 9  | 1 | S | 0 | Y  | E | Т | A |   |  |
| 10 | A | В | 1 | S  | М | A | D | 0 |  |
| 1  | S | U | В | Y  | U | G | Α | R |  |
| 12 | R | E | Р | E  | С | н | 0 |   |  |
| 13 | Α | N | 0 | C  | н | E | C | Ε |  |
| 14 | C | Α | S | 1  | 0 | P | E | A |  |
| 15 | G | Α | Z | A  | P | E | R | Α |  |
| 16 | A | L | В | E  | R | C | Α |   |  |
| 17 | A | G | R | 1  | U | R | A |   |  |
| 18 | S | U | R | 0  | E | S | Т | E |  |
| 19 | E | N | T | U  | В | A | D | 0 |  |
| 20 | C | Α | S | Т  | Α | Ñ | Α | R |  |
| -  |   |   | - |    |   | - | - | - |  |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Turistas, coma, Ge, denotar, Timor, totora, origen, rap, copa, rico, oc, nací, ace, modelar. Verticales. Lucero, Aram, ron, tópico, bimotor, cid, satírico, it., amagó, Al, agro, época, use, renacer.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$6.999,90 - Genios \$1.500,00 - Revista Ñ \$ 1.500,00 - Arquitectura \$1.500,00 - ELLE \$3.000,00 - Prescolar Genios \$2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.000,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 -Pack de Libros de Tejido 2024 \$1,999,90 -

#### Edición del día

Edición de 68 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 68 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

#### Cartas

51

CARTAS AL PAIS

#### 'Pedimos al Gobierno una solución al tema de comisarías de CABA"

Los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos profundamente preocupados por el estado de las comisarías. Estas se han convertido en pseudo cárceles, abarrotadas con detenidos por diversos delitos, que tienen que estar separados según porqué están detenidos.

Desde que el gobierno anterior dejó de recibir detenidos y liberó a muchos bajo el pretexto de la pandemia, las comisarías están sobrepasadas. La Ciudad no cuenta con cárceles propias y nuestras fuerzas policiales, que deberían estar protegiendo nuestros barrios, en gran numerario están ocupadas cuidando detenidos y gestionando esta situación insostenible. La seguridad ciudadana está en riesgo y es necesario un cambio urgente.

Solicitamos al Gobierno local

y nacional que busquen soluciones inmediatas para este problema. Ya sea mediante la construcción o habilitación de instalaciones adecuadas para los detenidos o mediante políticas efectivas que reduzcan la delincuencia. Los vecinos merecemos vivir en una ciudad segura donde las fuerzas policiales puedan dedicarse plenamente a su labor preventiva y protectora.

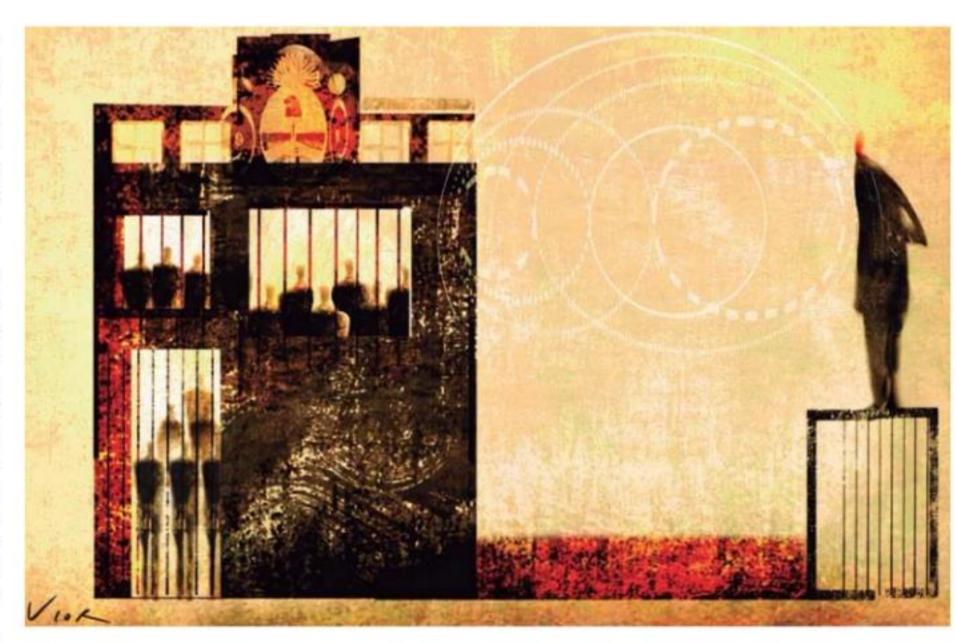

Por favor, hay una petición de firmas y ésta ya es un clamor para exigir un cambio urgente.

#### Lucía Carew

ADMINISTRADORA DE GRUPOS DE PREVENCIÓN PALERMO Y PRESIDENTE DE VECINOS JUNTO A POLICÍAS luciacarew@hotmail.com

#### La polémica por el presupuesto universitario

 ¿Por qué con los chicos y los viejos? Genera mucha tristeza y desilusión que haya plata para los senadores y privilegiados de los gobiernos de turno y los perjudicados sean siempre los mismos.

El estudio debe ser primordial para los argentinos e incentivar a los jóvenes para asistir a los colegios y universidades con el total apoyo de nuestros gobernantes y respetar a la gente mayor que ha trabajado toda una vida, usando la plata que les pertenece indiscriminadamente en aumentos a funcionarios que no lo necesitan ni se lo merecen.

Los estudiantes tienen el derecho de cursar sus estudios en escuelas y universidades, además de recibir clases con profesores de primer nivel, que las aulas no carezcan de las comodidades necesarias e

higiene adecuada.

En días como éstos conviene releer a Voltaire: "La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria".

Los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Y los que la estudian están condenados a ver como la historia se repite por culpa de los que no la estudian.

#### **Humberto Charo Amerise**

Charitoamerise@hotmail.com

 El futuro de nuestra Nación está en la educación de su pueblo en todos los niveles. Las currículas y planes de estudio sumados a las deficiencias crecientes de infraestructura denotan una nula evolución.

Los conceptos del pasado han sido superados por la experiencia y los magros resultados actuales. La discusión sobre el arancelamiento de la universidad, por ejemplo, es obsoleto por donde se lo mire e injusto. Ha llegado la hora de refundar el ámbito educativo. Ya ha sido superado. En muchos países han hecho experiencias positivas con resultados que destacan.

Me pregunto, ¿no sería mas efectivo estudiarlos e incorporarlos que esperar que un conglomerado de estudiantes politizados apoyados por personal no docente y docente faccioso además de partidos políticos claramente oportunistas, tengan algo positivo para aportar?

#### **Enrique T. Vidal Bazterrica**

evidalbazterrica@gmail.com

#### El fuerte aumento a las prepagas

El Gobierno tiene un arma legal a mano para combatir los excesos en el aumento de precios, por ejemplo en la medicina prepaga. El Hospital Italiano incrementó 330 por ciento su cuota mensual este año, ¿en base a qué indice?

El arma legal del Gobierno es enviarle una inspección integral de AFIP, que se instale todos los días en la oficina de contabilidad y le revise hasta el último de los papeles.

Vamos a ver si tienen todo en regla los Belocopitt y compañía. No es necesaria una demanda judicial: instale un punto fijo de AFIP dentro de la empresas, y va a comprobar como solitas bajan la cuota.

Nunca consideró el Gobierno que no siempre hay libertad de elección con las prepagas. Los adultos mayores, y casualmente el Hospital Italiano, es uno de los que mas asociados y planes para ellos tiene, no son aceptados en otras empresa de medicina prepaga, y si alguna cotiza, les ponen cuotas exageradamente altas y con carencias para que sea imposible abonarlas, y el único camino que les queda es afiliarse a PA-MI, donde tampoco muchos pueden, al no tener un beneficio social.

Tienen que rever urgente todo. Controlar seriamente sus costos e impedir que sus asociados de mas de 10 años de aportes y mayores de 60 años sean dejados sin cobertura. Belocopitt, dice que no le cierran los números y compró medios de comunicación y otras prepagas. Libertad, sí; libertinaje, no.

#### **Omar Baycar**

bavcaro@hotmail.com

#### Un agradecimiento por la atención y profesionalismo

Es mi deseo destacar a través de estas líneas la buena atención recibida en el Sanatorio Güemes, desde el ingreso de un familiar en estado de gravedad, a la dedicación del personal médico en encaminar el tratamiento.

Además de la cordialidad en la atención de parte de los mismos en terapia intensiva, como así también los enfermeros y personal en general que reciben a los familiares con atención y cuidado.

Vivimos en una sociedad donde estos detalles que deberían ser normales se muestran como diferentes, haciéndome pensar cuánta importancia tiene en la curación de un paciente la delicada atención que le brindan a él y su familia.

Muchas gracias, a todo el personal que desarrolla su tarea en el Sanatorio Güemes, un ejemplo de servicio y cordialidad.

#### Roberto Julio Saumell

rjsaumell@hotmail.com

#### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











9°

<sup>мáх</sup> 18°



13° 19°

VIERNES

17°

19°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



**ACTUALIZADAS** Por Maitena





#### **Pasiones Argentinas**

### Tanto en Las Vegas como en las redes

Marcial Gala Escritor cubano

ce que acabamos de ganarnos el gordo de lotería. Tan felices nos vemos.... Un argentino sin redes sociales es un espécimen tan raro que se nos vuelve tan increíble como el Yeti. Digamos también que en las redes sociales se encuentra lo humano y lo divino: desde avistamiento de Ovnis hasta la abducción. Y luego de llevarte, esos mismos gentiles alienígenas te dejan en la puerta de tu casa para que sigas la misma rutina de siempre y, además, le cuentes a todos la experiencia, la subas a las redes sociales con fotos incluidas, exceptuando la imagen del alien porque claro, te abdujeron sin celular.

a todos tenemos redes sociales

donde somos hermosos y pare-

Tienen redes sociales diputados, jueces, senadores y presidentes y ex presidentes y sostienen largos altercados empleando frases que harían las delicias de los más rústicos camioneros, frases que avergonzarían a mi entrenador de boxeo, personaje nada pudoroso. Se dicen de todo y todos felices porque

lo que pasa en las redes queda en las redes. Se ven en el Congreso y se dan la mano y todos son sonrisas cordiales: las redes terminan siendo para los argentinos lo que es las Vegas para los yanquis.

Las mascotas también suelen tener redes, perros y gatos nos muestran la vida feliz que le dan sus amos, incluso vi a un perrito que disfrutaba de la poesía que le leía el dueño: famoso actor.

Si quieres conocer a una Argentina feliz,

vete a las redes, allí casi todos vivimos con una sonrisa de oreja a oreja y cara de cumpleaños.

Ojo, también está el que se muestra triste, tristísimo en las redes: la vida es ingrata y triste, así que la comparto para que los demás lo sepan, raro pensamiento.

Abundan los influencers, te hablan de libros, vida sana o te aconsejan para que termines ricos y aunque a veces da la sensación de que no son especialmente espirituales o no han leído esos libros, se agradece y les sueltas un tímido "me gusta" para que disfruten de esa felicidad ilusoria.

Aparte, actualmente casi todas las relaciones empiezan por las redes. Es muy común el "lo conocí por Facebook o por Instagram". Casi no lo crees cuando en un post cuentan que alguien conoció a otro en una fiesta, entrando al banco o en la estación de subte. O cuando llegaba a la biblioteca y ella salía. Nada de eso. Te parece que bromean contigo, sobre todo si la relación tiene menos de veinte años. Hace rato que nos conocemos por redes y la vida es una serie de decepciones porque nadie es tan bello y armonioso como en las redes, ese falso escaparate de la vida argentina.

En fin, Argentina es uno de los países donde más se usa y se abusa de las redes sociales y ellas son actualmente nuestro parque de diversiones y nuestro muro de los lamentos, vemos el amanecer por las redes sin tener que levantarnos a las seis de la mañana y viajamos por ellas.

CRIST

Eternidad

YO, MATÍAS Por Sendra











TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

